

Goleó el Rojo en la Copa Argentina

Le ganó 3-0 a Godoy Cruz, en Córdoba, y en cuartos de final lo espera Vélez. P.36



Libre con fianza, pero muy complicado

Ahora la Justicia francesa investiga al fundador de Telegram también por maltrato a su hijo, **P.23** 

Jueves 29 de agosto de 2024

BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXIX Nº 28.287, **PRECIO: \$ 2.100,00** EN C.A.B.A. Y GBA - PRECIO EN GBA CON ZONAL: **\$** 2.250,00 RECARGO ENVÍO AL INTERIOR **\$** 300,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 54.

# La SIDE corrió a dos abogados por operar contra Mauricio Macri

Intentaban acceder a cuatro causas de la gestión del ex presidente.

En un gesto para bajar la tensión de los últimos días entre el Gobierno y el titular del PRO, el jefe de Inteligencia Sergio Neiffert desplazó del organismo al abogado Ignacio Damián Gonzáez y a otra letrada, que habían tratado de conocer el avance y retirar copias, en juzgados, de las causas judiciales en que se había investigado a Macri y a funcionarios del área de Inteligencia de su gobierno. Los jueces federales Martinez de Giorgi, Julián Ercolini y Daniel Rafecas no les permitieron acceder a esos materiales. Desde la SIDE argumentaron que el pedido fue sobre 14 expedientes para conocer las causas donde se investigaba a agentes de ese organismo. P.7

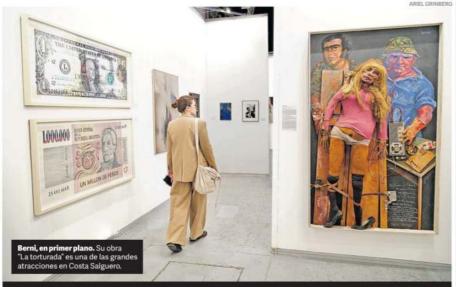

#### Comenzó la máxima fiesta del arte de Buenos Aires

La feria arteba, que abrirá al público mañana, tuvo su inauguración para invitados. Una vez más, la diversidad y multiplicidad de artistas es un sello distintivo de lo que ya es un clásico del circuito artístico porteño. Una semana antes de la apertura ya había obras vendidas a coleccionistas privados y también a museos locales y del exterior. Larisa Andreani, presidenta de la Fundación arteba, definió a la feria como "una plataforma de encuentro". P.44

#### Un chico en viaje de egresados se cayó de un 6° piso y está grave

Fue en Bariloche, y ocurre apenas un mes después de que un adolescente muriera tras caer también de un sexto piso en la misma ciudad. Ahora se trató de un alumno de 17 años, de un colegio técnico y oriundo de Rosario, Santa Fe, y fue en el hotel en el que se alojaba junto a sus compañeros. Está

internado, en grave estado. El hecho se produjo ayer a la madrugada, cuando después de haber vuelto de bailar, jugando junto a tres amigos empezaron a tirar hamburguesas a la calle desde la habitación en que estaban. Al intentar asomarse al balcón trastabilló y cayó a un patio interno. **2.28** 

#### Echaron a un senador de La Libertad Avanza y buscan acordar con el PRO

Se trata de Francisco Paoltroni, que había rechazado en duros términos la nominación de Ariel Lijo para la Corte, y cuestionado al asesor Santiago Caputo. "Diferencias irreconciliables" fue el argumento del bloque para expulsarlo. En simultáneo, Milei acordó con Mauricio Macri una estrategia para evitar choques en el Congreso. El libertario planea convocar juntos a los bloques del PRO y LLA. Reys

#### Para uno de los candidatos a la Corte, el primer DNU sería inconstitucional

Fue en la audiencia pública en el Senado, en la que Manuel García-Mansila, postulante del oficialismo junto a Lijo para integrar el Tribunal, defendia su postulación. El kirchnerista Oscar Parrilli le preguntó su opinión acerca del mega DNU 70, "de casi 300 artículos" del presidente Milei. "Lo presumiría inconstitucional", dijo García-Mansilla, cuestionado por los K por su oposición al aborto. \*\*8

#### Detuvieron en Corrientes al diputado prófugo acusado por pedofilia

El misionero Germán Kiczka llevaba seis días fugado y se había emitido una orden de captura internacional. En un allanamiento descubrieron que tenía más de 600 materiales de pornografia infantil. Integrante del partido Activar, fue desaforado la semana pasada por la Legislatura provincial. Lo encontraron anoche en un bungalow de Loreto, en el norte de Corrientes. P. 29

CLARIN - JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 Sumario

# La inflación baja, pero la desconfianza aún es alta





l objetivo principal del gobier-no de Javier Milei es terminar

con la inflación. Su gestión se-rá evaluada casi exclusivamen

te por ello, primero en las elec-

ciones legislativas del año que viene, y lue-

go en las presidenciales de 2027. Los ejem-

plos de Mauricio Macri y Alberto Fernán-

dez, más allá de sus desempeños en otras

áreas, muestran que los fracasos en el con-

mento de la pobreza que la sociedad recha-

Luego de una baja abrupta de la inflación

en la primer parte del año, seguida da de un

amesetamiento entre mayo y julio, el Go-

bierno apuesta a que en agosto el índice ba-

je de 4%. El ministro de Economía, Luis Ca-

precios de productos como autos y alimentos en septiembre desciendan como con-

puto, fue más allá y aver habló de que los

trol de los precios se traducen en un au-

za. Lo mismo incluso le pasó a Cristina Kirchner que directamente terminó su

mandato adulterando las estadísticas.

**Ezequiel Burgo** eburgo@clarin.com

secuencia de la eliminación del impuesto

PAIS a partir del lunes (ver página 17). Sin embargo el riesgo país sigue mero-deando la zona de los 1.500 puntos básicos Pese a que ayer perforó esa barrera y el Ban-co Central acumula US\$ 618 millones de dólares comprados en agosto (ver página 17), el índice sigue lejos de los 1.174 que había tocado en abril. Hoy se encuentra en el mismo nivel que hace dos meses cuando Caputo y Santiago Bausili, presidente del Banco Central, anunciaron la fase II del programa mo netario y cambiario de emisión cero y que consistió, básicamente, en cambiar la te nencia de la deuda de manos del Banco Central al Tesoro y la intervención en los mercados de tipos de cambio financieros.

En el equipo económico se preguntan e interpelan al mercado cómo puede ser que no haya caído más el riesgo país si la Argentina de Milei es un país distinto al de diciembre, depositando en el centro del altar la austeridad fiscal como ofrenda y con la

palabra del Presidente que lo sostendrá. Pero la desconfianza persiste.

En primer lugar, porque el trabajo de la téc-nica económica para nivelar el terreno de las distorsiones de precios no terminó. Falta. En septiembre volverían los aumentos de tarifas según evalúa Economía (ver página 16).

#### La estabilización es una cosa y en qué enclave se convertirá Argentina es otra distinta.

En segundo lugar, un economista de renombre cree que los instrumentos clásicos de la política económica para encarrilar de seguilibrios tarde o temprano enfrentan límites. "Hasta que no se consolide una oposición a Milei de centro, fiscalmente conservadora, los inversores le van a tener miedo al péndulo". O sea, la etiqueta de degenerados fiscales sobre la oposición le juega en contra al Gobierno.

¿Acaso para obtener buenos resultados en economía basta con explicitar la hoja de ruta en un power point o dar también previsibilidad de reglas de juego que superen horizontes de mandatos presiden-

Por último, en un trabajo reciente, Pablo Gerchunoff admite que efectivamente "la Argentina está experimentando una caída de la tasa de inflación" pero advierte que un plan de estabilización es "el padre de una moneda creíble" y que sin ella se acentúa el riesgo de que una parte de la economía se convierta en enclave de bajo valor agregado. Emmanuel Alvarez Agis habla de "una bala de plata ne-gra": los dólares del blanqueo de capitales del régimen especial de bienes personales buscarán que la inflación de abajo de 2% a principios de 2025 para maximizar un bajo traslado a precios de una devaluación y unificación cambiaria. Con seme-jantes apuestas, las dudas aún siguen. ■

EL SEMÁFORO

Walter Schmidt

wschmidt@clarin.com

**Pavel Durov** 



Más complicado La Justicia francesa lo imputó por cargos que van desde blanqueo de críme nes a complicidad en la di-fusión de pedofilia y promoción del terrorismo. Ac-cedió a su liberación bajo control oficial y una fianza de 5 millones de euros. La imputación llegó después

Manuel García-Mansilla

Candidato a la Corte



Operativo despegue

Afrontó la audiencia en el Senado como postulante a la Corte. Fue cuestionado por le kirchnerismo. Pero sorprendió cuando deslizó que si fuera miembro del Tribunal y tuviera que resolver sobre un DNU como el 70 de desregulación, que emitió el Gobierno, dijo que "lo presumiría inconstitucional". El País

Tomás Etcheverry



Un gran paso Debió afrontar uno de los partidos más exigentes de su carrera, bajo un intenso calor y durante cuatro horas y cuatro minutos de juego. Fue contra otro ar-gentino, Francisco Cerúndolo, y le permitió pasar a la tercera ronda del US Open de Estados Unidos, Ahora deberá enfrentar al alemán Zverev. Deportes

HUMOR

de cuatro días de arresto provisorio. El Mundo

Fernando Sendra fsendra@clarin.com



| 1  | 2 | 7  | 3  | 4  | 5  | 6 |
|----|---|----|----|----|----|---|
| 7  | i |    | 8  | i  | 忙  | i |
| 9  |   | 10 |    | 11 | T  | i |
| 12 | i | ĭ  |    |    | i  | i |
| 13 | i | i  |    | 14 | i  | i |
| 15 | 忙 | i  | 16 |    | 17 | i |
| 18 | 늗 | ╬  | 늗  |    | ╬  | 늗 |

CRUCIGRAMA

Horkontales

1. Tiene una ocupación remunerada.

7. Dios del Sol entre los egipcios. 8. Hijo de Sem. 9. Se encaminaba hacia un sitio.

11. Extenso periodo histórico. 12. Persona que dirige un barco. 13. Indigena de Tierra del Fuego. 14. Nombre de una consonante.

15. Toque un instrumento musical de percusión o de cuerda. 17. Simbolo del actinio.

18. Expusiese ejemplos o hechos para su defensa.

CLARIN – JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2024

Tema Del Día

#### Crisis por las tarifas del transporte



Mensaje, Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad, presenta aver el programa Ciudad Bilingüe, Se refirió al conflicto con Nación por los subsidios al transporte en AMBA.

# Jorge Macri reclamó a Milei que no quite el subsidio a los colectivos: "La gente no puede pagar el aumento"

El alcalde porteño advirtió que sin subsidio en el AMBA "las empresas van a colapsar o la tarifa va a aumentar". Pidió una mesa de diálogo y confirmó que la Ciudad seguirá aportando su parte.

Con una dura advertencia sobre el impacto de la quita de subsidios al transporte que se aplicará este domingo 1° de septiembre, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le pidió al gobierno de Javier Milei que revea su decisión de dejar de aportar fondos para compensar el valor de la tarifa de las 31 lineas de colectivos que circulan en la Ciudad de Buenos Aires.

"Esperamos un marco de diálogo para que el Gobierno no se retire de ese subsidio porque como mas de una vez el Presidente ha dicho la ley de gravedad existe'y si no hay subsidio las empresas van a colapsar o la tarifa va a aumentar. Y ninguna de las dos cosas son buenas", alertó Macri ayer en conferencia de prensa.

Al presentar Ciudad Bilingüe, un programa que promueve el aprendizaje de inglés a personas del sector público y privado, el jefe de Gobierno afirmó que Ciudad **conti-** nuará subsidiando el 55% de la tarifa y pidió que el Gobierno "no retire su porción".

"La Ciudad de Buenos Aires hoy paga la mitad del subsidio que tienen las 31 líneas de la Ciudad. Un poquito más de la mitad, el 55% del subsidio, lo paga la Ciudad y tiene la decisión de sostener la porción de su subsidio", indicó Macri.

En ese sentido, el alcalde porterio detalló: "Estamos hablando con el Gobierno nacional para que no retire el subsidio de su porción de la tarifa porque creemos que es un momento donde la gente no está en condiciones de poder absorber un aumento de esa magnitud".

un aumento de esa magnitud".

Días atrás, el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, confirmó que la Ciudad deberá asumir las responsabilidades y los costos de las 31 lineas de colectivos que circulan deutro de su territorio.

"En el marco del ordenamiento de subsidios al transporte, el Gobierno Nacional definió terminar con los favoritismos hacia algunas jurisdicciones en relación a los recursos destinados a financiar al transporte y garantizar el federalismo y la igualdad de condiciones en todos los distritos", indicó la secretaría de Transporte. El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a replicarle al alcalde porteño ayer mismo: el sostén del transporte. El sun tema de la Ciudad, como en

Jorge Macri
Jefe de Gobierno porteño

"La Ciudad paga hoy la mitad del subsidio a sus 31 líneas de colectivos, y tiene la decisión de sostenerlo". todas las provincias", afirmó (ver página 5).

Las 31 lineas que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad y que se verán afectadas por la quita de subsidios de Nación son: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132, 151.

En otro tramo de la conferencia, Macri reiteró su posición: "Vamos a seguir dialogando política y técnicamente con el Gobierno para que no retire ese subsidio y para que generemos una mesa de trabajo".

"Piensen que la transferencia de la policía, que fue mucho más compleja que esta discusión, se hizo en un mes. Podemos sentarnos con el Gobierno y hacer una transferenciacomo corresponde. Si me pasas las potestades tiene que ser completa. Esto es como que me digas 'cuídame la casa', pero no me das las llaves para hacerlo', agregó.

Lo cierto es que la transferencia

definitiva a la Ciudad del transporte automotor de pasajeros que circula dentro de los límites de ese distrito es una antigua negociación, ya que durante la gestión de Alberto Fernández también formó parte de la agenda.

Si bien nunca se realizó la transferencia operativa del servicio, como si sucedió con la Policia o el subte, el Ejecutivo nacional buscaba que las líneas que circulan dentro de los límites de la avenida General Paz y el Riachuelo, pasaran de la jurisdicción de Nación a la Ciudad.

En la jefatura de Gobierno porteño señalan que el 50 por ciento de los subsidios para las 31 líneas de colectivo porteñas representan \$7500 millones que ahora debería adrestante que ya paga y los \$1500 millones del recorte del boleto integrado de la Red Sube, lo que da un total de \$16.500 millones. ■

ro correla martins@a

CLARIN - JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 Tema Del Día

#### Crisis por las tarifas del transporte



Conflictos, Milei incumple el fallo de la Corte Suprema y no paga lo que debe a la Ciudad. Los primos Macri le han hecho el reclamo. F. LOPEZ CLARC

# Jorge Macri desconfía de Milei y el diálogo Ciudad-Nación quedó congelado y en crisis

Hay varios frentes abiertos entre los gobiernos. El conflicto de los colectivos se suma a la disputa por la coparticipación. El rol de Mauricio Macri.

#### Bernardo Vázquez

bvazquez@clarin.com

Hace un año exacto, cuando Javier Milei sorprendía siendo el candidato más votado de las PASO, puertas adentro en sus oficinas de Núñez, Jorge Macri ya se perfilaba para asumir como jefe de Gobierno y se jactaba de ser el dirigente del PRO de mejor vínculo con el ascendente candidato libertario, incluso más aceitado y frecuente que el de su primo Mauricio, el ex presidente de la Nación.

El propio Milei también admitía que su relación con "Jorge" era excelente. No había motivos para imaginar que a menos de nueve meses de ser electos jefe de Gobierno y presidente, el intercambio entre ambos iba a debilitarse tanto que los chats por WhatsApp se cortaron y, desde lo político, el diálo go se encuentra prácticamente frizado entre ambas administracio nes, que no se ponen de acuerdo en dos temas centrales de gestión: el goteo por coparticipación y, el tema de mayor actualidad este miér-

coles, las transferencias por subsidios a los colectivos.

Más allá de encuentros protocolares que han compartido en este tiempo, **Jorge Macri dejó de con-fiar en Milei** y en su equipo de funcionarios, que incluye a ex funcio-narios del PRO como Luis Caputo, el ministro de Economía que vie ne retaceándole el porcentaje de 2.95% de fondos federales que la Ciudad y la Corte Suprema determinó tiene que transferirle. En la intimidad, en el gobierno porteño comparan al de Milei con su antecesor kirchnerista, por lo que describen como incumplimientos y decisiones inconstitucionales.

El conflicto abierto por el transporte llegó a níveles tan elevados que en la Ciudad bromean con que Milei logró ponerlos del mismo lado en el reclamo con el gobierno bonaerense. En los últimos días hubo charlas cruzadas entre Néstor Grindetti, jefe de Gabinete, y su par provincial, Carlos Bianco, para intentar diseñar una estrategia conjunta frente a la decisión de Nación de quitar por completo los subsidios a las líneas de colectivos que recorren ambas jurisdicciones.

En Uspallata aseguran no tener la potestad de definir la tarifa de transporte y otras decisiones del área vinculadas a las 31 líneas en disputa. Sostienen que depende de Nación y que sólo puede cambiar esa situación si se transfieren todas las competencias, lo cual por el momento no sucede. En síntesis, dicen que sólo el Ejecutivo na-cional puede bajar o eliminar subsidios al transporte de colectivos y que tiene también la responsabilidad de definir la tarifa de habilitar y de delinear los recorridos.

#### Grindetti habló con el kicillofismo en busca de una estrategia.

En el cálculo que hacen, el costo del viaje en transporte público, sin los subsidios que paga Nación o CABA, alcanza los \$863; el pasaiero paga \$371, la Nación aporta \$271 y la Ciudad otros \$ 221. De guitarse el subsidio nacional y mantenerse el porteño, el pasajero pasaría a pagar

\$642 por boleto, explican fuentes de la Ciudad.

En Nación la postura es clara. "No puede el gobierno nacional de todos los argentinos seguir subsidiando a dos jurisdicciones por encima del resto del país, no tiene por qué el interior seguir solventando a la Provincia y a la Ciudad", dijo el cordobés Franco Moggetta, secretario de Transporte. A él se sumó la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura, Pilar Ra-mírez, que en X publicó: "Hay recursos para algunas cosas, pero para otras 'que se haga cargo la Nación'. La Ciudad es la única jurisdicción que no se hace responsable de su sistema de transporte".

#### La pelea por la coparticipación A la discusión por los subsidios de

los colectivos se le suma la históri-ca pelea por los fondos de coparticipación que debe recibir la Ciudad, disputada iniciada en 2020 cuando el gobierno de Alberto Fernández decidió hacerle una poda de 1,18 punto a esos recursos y después la recortó aún más todavía hasta el 1,4% de goteo mensual.

Con el tema judicializado, a la espera de un fallo definitivo de la Cor te Suprema pero con una cautelar firmada por el máximo Tribunal favorable al gobierno porteño, ahora la Ciudad reclama que el gobi no de Milei le pague el 2,95% co-rrespondiente. En un encuentro entre Caputo y Macri en julio se había llegado a un acuerdo para que desde agosto se giraran ese coeficiente, pero finalmente no fue en los términos que el alcalde porteño pretendía

A la fecha, Nación sigue pagándole el 1,4% de coparticipación, que aiusta con transferencias discre cionales semanales de \$20.000 millones. La Ciudad quiere que se cumpla el fallo supremo y se l transfiera directamente el 2.95% al principio de cada mes

En la audiencia en la Corte la se mana pasada, Nación se quejó de ese coeficiente que, entiende, debería ser menor, aunque manifestó su predisposición para seguir pagando de esta manera. El próximo paso del asunto parece ser un inminente fallo del Tribunal, que les dio diez días de tiempo, desde el jueves 22, a ambas partes para hacer una nueva propuesta.

#### El papel de Mauricio Macri

Las repetidas cenas en Olivos en-tre Mauricio Macri y Javier Milei, al menos por ahora, no sirvieron para bajarle el tono a la creciente conflictividad entre el gobierno porteño y la Rosada. Si bien la caliente actualidad legislativa ocupa la centralidad del diálogo entre ambos, el tema porteño es un asunto que el ex jefe de Gobierno no descuida y en el que tiene una postura claramente tomada.

Aunque no se expresó en rela-ción al conflicto de los colectivos, Macri no está de acuerdo con que Nación le quite de repente, sin demasiado argumento y sin transfe rirle las competencias el subsidio a la Ciudad. Menos aún está a favor de que Milei siga incumpliendo el fallo de la Corte por coparticipación. Como presidente del PRO, hace dos meses instó al Gobierno a cumplir con la sentencia del máximo Tribunal en un largo tuit que le valió el respaldo de los propios pero cuestionamientos de un go bierno del que, asegura el ex presi dente, es aliado.

"Hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fa-llos irrevocables dictados por la Corte Suprema. Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones" tuiteó entonces Macri.

CLARIN – JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024

Tema Del Día

# El Gobierno, irónico: que Kicillof recorte "el Ministerio de la Mujer"

El vocero Adorni sugirió que la Provincia puede sacar de allí los recursos para mantener subsidios al transporte. Ratificó que la SUBE se recorta desde el 1 de septiembre.



Polémica. El Gobierno mileista ratificó que dejará de dar subsidios al transporte de AMBA. MAURICIO NIEVA

En plena disputa sobre quién pagará el costo político del ajuste que se viene en el transporte público del AMBA, el Gobierno ratificó la poda en los subsidios que benefician al sector y le sugirió al gobernador Axel Kicillof, que recorte los fondos del Ministerio de la Mujer bonaerense para así poder contar con más recursos que le permitan mantener los descuentos a los usuarios que toman las líneas de colectivos que enlazan el Conurbano con la Ciudad.

En su habitual conferencia de prensa, el vocero **Manuel Adorni** se refirió a la decisión política de recortar fondos de la RED SUBE desde el l' de septiembre para cui-

#### Adorni apuntó también al programa "ESI con Amigues".

dar las cuentas públicas y también para no discriminar a los distritos del interior que históricamente han percibido menos subsidios de la Nación en este rubro que los que embolsaban las administraciones porteña y bonaerense, por caso.

"Desde el comienzo de la gestión, se decidió dejar de subvencionar líneas que no sean de estricta jurisdicción nacional", indicó el portavoz presidencial por lo que "el subsidio rige para las 113 líneas, de las cuales 103 son del AMBA y 10 del interior del país".

En este sentido, el funcionario recordó que el gobernador Kicilloff se había comprometido a sostener el programa para aquellos colectivos que sólo circulan en la provincia de Buenos Aires, como "todos los gobernadores del país". Sin embargo, enfatizó que "ahora quiere cancelarlo perjudicando a 450 mil bonaerenses", mientras sostiene una estructura de "15 ministerios", casi el doble que la que tiene el Gobierno nacional.

Al respecto, le aconsejó recortar los recursos del Ministerio de la Mujer bonaerense para así poder destinar los mismos a mantener los descuentos a los pasajeros. en referencia a una estructura similar a la el Gobierno desguazó a nivel nacional en una de las más filosas pasadas de la motosierra libertaria.

5

Tampoco Adorni se privó de una nueva chicana contra sus rivales políticos al hacer referencia que el Estado provincial mantiene vigente al "famoso programa ESI con Amigues". Sería bueno que se empiecen a revisar estos programas antes de dejar a los bonaerenses sin el subsidio correspondiente".

el subsidio correspondiente". En este marco, el funcionario aseguró que "nos haremos cargo de subsidios de las líneas de jurisdicción nacional. Todo lo demás, como pasa en el interior (del país), es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones", continuó y remarcó que en aquellos colectivos que sean de jurisdicción local "no van a ser pagados los subsidios ni transferidos por el Gobierno nacional".

La semana pasada la secretaría de Transporte de la Nación, a cargo de Franco Mogetta, había informado que desde el próximo domingo dejará de estar vigente la Red SUBE, cuyo beneficio permitia reducir el valor de los pasajes para los usuarios que, en un lapso menor de dos horas, utilizaban dos o más servicios de transporte público. Las bonificaciones van desde un 50% a un 70% del pasaje. Cientos de miles de personas toman a diario más de un transporte para llegar a sus trabajos.

Según el ministro de gobierno bonaerense, Carlos Bianco, la medida provocará un aumento de hasta 60% del gasto en transporte para los usuarios que realizan más de un viaje. "Ya nos comunicaron que eso se va a eliminar. El Gobierno lo va a eliminar y eso va a tener un impacto muy grande sobre la provincia de Buenos Aires, y puntualmente, sobre el bolsillo de los bonaerenses", declaró la mano derecha del gobernador Kicillof.

# Luis Caputo le cerró la puerta a negociar: "Es un tema de Ciudad"

Luis Caputo le cerró la puerta al reclamo de la Ciudad y la Provincia por la reducción del alcance de la Red Sube. "Es un tema de Ciudad exclusivamente, como lo es en todas las provincias", señaló el ministro de Economía.

En declaraciones a Rivadavia, Caputo destacó que la decisión del Ejecutivo "iguala la situación que existe en todas las otras provincias del país con Ciudad y Provincia".

del país con Ciudad y Provincia". El ministro reiteró la posición del secretario de Transporte Franco Mogetta, que destacó que el Gobierno no tiene injerencia sobre las 31 líneas de colectivos que transitan dentro de los límites de la Ciudad. "La Nación tiene solamente jurisdicción en lo que son las líneas interjurisdiccionales", destacó Caputo.

En el gobierno porteño insiste en que la Capital no tiene potestad para fijar la tarifa de los colectivos, porque las 31 líneas nunca fueron transferidas. El subterráneo también quedó afuera de la Red Sube.



Ministro. Luis Caputo.

Según los cálculos que manejan en la Ciudad, el precio del colectivo subiría a \$646.

Ahora, fuentes de Economía consignan que la Nación podrían terminar por trasladar de manera unilateral-sin los subsidios- los colectivos a la Capital. Hasta el martes afirmaban que las líneas habían sido transferidas en 2012, cuando se traspasó el subterráneo. En la mesa chica del Presidente

En la mesa chica del Presidente se desentienden del costo politico de aumentar la tarifa del transporte en el AMBA. "No hacemos ese cálculo. Es lo que corresponde. Si aumenta el colectivo será responsabilidad de la Ciudad y de la Provincia, pero ya sabemos que nos van a echar la culpa. No nos preocupa. El transporte es de las procupa. El transporte es de las pro-

vincias", consigna uno de los funcionarios que más escucha Milei.

En la Rosada tampoco temen por la idea de la Provincia de recurrir a la Corte, porque había fondos específicos de impuestos atados a esos subsidios y otros del Presupuesto vigente. "No hay problema, se pueden reasignar", sostienen.

Las tres partes -Nación, Provincia y Ciudad-tampoco se ponen de acuerdo sobre el flujo de dinero que dejarían de percibir y cuánto aportan a la cuenta nacional. En la gobernación bonaerense, sostienen que se hacen cargo del total del subsidios (\$76 mil millones) y que dejarían de recibir alrededor de \$5 mil millones. En Nación afirman que se ahorrarán al rededor de \$6.500 millones.

clarin#ramiro.correia.maitins@gi

6 El País

La intimidad de la cena entre el Presidente y el jefe del PRO

# Milei y Macri acordaron un plan para evitar choques en el Congreso

Los aliados intentarán aislar sus diferencias para mantener viva la posibilidad de un acuerdo electoral el año que viene. El Presidente planea convocar a los jefes de bloque del PRO y LLA.

Ignacio Miri

imiri@clarin.con

Javier Milei y Mauricio Macri están intentando encapsular sus diferencias más significativas para **llegar a** las elecciones del año que viene con la posibilidad todavía viva de hacer una alianza. Macri aprueba en general la forma en que Milei **recortó el** déficit, comenzó a bajar la inflación y sacó a los piquetes de las calles, pero mantiene muchos reparos sobre el resto de la gestión de Gobierno: lo desespera la demora en tomar decisiones que él considera centrales, la falta de designaciones en cargos muy importantes y la llana mala praxis en la manera de implementar políticas. Milei, por su lado, entiende que, según probó el resultado del balotaje y corroboran las encuestas hoy, es poseedor de prácticamente todo el capital político que constru-yó durante años su socio. "Casi toda la gente que apoyaba a Macri ahora

está conmigo", suele decir el Presidente a quienes lo visitan en la Quinta de Olivos

Esa es, simbólicamente, la mesa ante la cual se sentaron a cenar el martes en la Quinta de Olivos Milei y Macri. Estuvieron solos, acompaña dos únicamente por los mozos que les dejaron una bandeja de entraña y otra de ensalada, Milei, como hace mpre, esperó a su socio en la puer ta del chalet presidencial. Enseguida apareció la primera diferencia. Macri insistió con que la votación de la semana pasada en la Cámara de Diputados contra el Decreto Presidencial que le otorgó cien mil millones de pesos en fondos reservados a la SIDE había sido un error político del Gobierno y le adelantó al Presidente que los senadores de su partido también están dispuestos a votar contra ese DNU, igual que lo hicieron los diputados macristas.

El Presidente, igual que hizo la semana anterior en otra cena similar, se apuró a salir de ese tema e insistió en que no tiene intenciones de romper su acuerdo con Macri por ese desencuentro. "Vayamos para adelante. Dametiempo. Ya se va a solucionar", suele decirle Milei a Macri frente a discusiones parecidas.

#### Macri se irá mañana a Mauritania y luego volará a Corea del Sur.

El jefe libertario hizo la promesa que más quería escuchar Macri: dijo que en pocos dias convocará, por primera vez desde que llegó a la Casa Rosada, a una reunión en conjunto de los jefes de los bloques del Senado y de Diputados del PRO y de La Libertad Avanza. Milei pronunció además una frase que sorprendió a su interlocutor. "En esa reunión voy a estar yo", dijo el Presidente. Es algo que le pidió Macri en su última reunión, cuando lo invitó a involucrarse directamente en la conducción de

todo el oficialismo. **"Vos tenés que** conducir el PRO. Tenés que conducir a los tuyos y también al PRO, si no, es imposible", le había dicho Ma-

Las próximas horas serán determinantes para saber si esa intención se concreta. Tanto Macri como el jefe de los diputados del PRO, Cristian Ritondo, viajarán este jueves a Entre Ríos a un encuentro de la Fundación Pensar. El ex presidente volverá a Buenos Aires y viajará el mismo viernes a Mauritania, en el noroeste africano, para encabezar actividades de la Fundación Fifa, y luego volará a Corea del Sur a dar una conferencia. El acercamiento podría ocurrir entonces el fin de semana.

El ensayo de coordinar una agenda legislativa, si es que funciona de manera más o menos razonable, les servirá tanto a Macri como a Milei para mantener en pie el proyecto de hacer un acuerdo electoral para 2025. Los dos sectores, según intuyen dirigentes de los dos partidos consul-

tados para esta nota, llegarán a es elección en situaciones muy diferentes. Uno va hacia abajo y el otro hacia arriba. Todo indica que, si va con listas separadas de LLA, el PRO reducirá el tamaño de sus bloques en Diputados y en el Senado. En la Cámara baja, por caso, el PRO renueva 22 bancas y los cálculos del bloque es que solo conseguirá refrendar la mitad de ellas. Así, su bloque quedaría reducido a una treintena de diputados, como máximo En el Senado la cuenta es más difícil, porque allí todo depende de los acuerdos que se hagan en cada pro-

La Libertad Avanza también hace sus cuentas. De los 36 diputados nacionales que tiene hoy su bloque, 7 tendrán que dejar sus bancas porque se les termina el mandato. Si consiguen un promedio de 40% de apoyo en todo el país -lo cual seria una muy buena elección, teniendo en cuenta que Milei no podrá ir en ninguna boleta porque es una elección legislativa-podrían conseguir que asuman unos 37 diputados muevos. La cuenta optimista podría dejar al bloque oficialista en Diputados con un bloque de entre 60 y 65 legisladores propios.

Así, incluso ante una buena victo-

Así, incluso ante una buena victoria, la situación legislativa para el oficialismo seguiría siendo desventajosa. Para poner una referencia: sería mucho más débil que la que enfrentó Macri en 2015 cuando asumió su mandato con un bloque de diputados de Cambiemos de 85 miembros y mucho peor que la que consiguió esa coalición, que luego de la renovación legislativa armó un bloque de 109.

Esas cuentas, creen en el sector del PRO que está buscando una alianza con Milei, serian mucho mejores si hay un acuerdo entre los dos partidos. Ese sector esgrime dos razones. Una es que en las elecciones, el sistema D'Hont premia a los que sacan más votos. Por eso conviene ir en una misma lista grande y no en dos medianas. La otra es que tener un interbloque coordinado desde el Gobierno le va a dar ventajas al Poder Ejecutivo que hoy no riene.

Son todas elucubraciones que dibujan escenarios todavía muy lejanos y que, como siempre, dependerán de la forma en que el Gobierno logre manejar la economía en los meses que vienen.



Aliados. Han sido hasta ahora Javier Milei y Mauricio Macri, con algunos chisporroteos. Pero ahora parecen aflorar las coincidencias. EFE

CLARIN - JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 El País



# Corren a miembros de la SIDE: investigaban causas de Macri

El organismo quiso acceder a 4 expedientes en los que se investigó a Macri. La SIDE dice que sigue 14 causas en las que hay o hubo agentes acusados.

#### Ignacio Miri

imiri@clarin.com

En un intento por bajar la tensión de los últimos días entre el Gobierno de Javier Milei y su principal aliado, el PRO de Mauricio Macri, el titular de la SIDE. Sergio Neiffert, desplazó de las tareas vinculadas con ese organismo al abogado Ignacio Damián González y a otra letrada que trabajaba para la Secretaría de Inteligencia, que habían intentado conocer

el avance y retirar copias de los expedientes de cuatro causas judiciales en las que se había investigado a Macri y a funcionarios del área de inteligencia de su gestión.

Este miércoles, luego de que el periodista Joaquín Morales Solá revelara la historia en La Nación, Neiffert le hizo llegar a Macri sus disculpas a través de un mensaje-ro, con lo cual admitió que esos dos funcionarios trabajaban en su área, y también le aseguró que los había

González se presentó en cuatro expedientes con un documento re servado que lo acreditaba, según él mismo sostuvo, para conocer los avances en causas que investigaban la actuación de la SIDE durante el gobierno de Macri.

En un recorrido de pocos días, el funcionario fue al despacho del juez Marcelo Martínez de Giorgi, donde hay una denuncia contra ex funcionarios macristas por presunto espionaje v este mismo mes también hizo lo mismo con Julián

Ercolini, que investigó y luego so breseyó a funcionarios de Macri que habían sido denunciados por el seguimiento de dirigentes políticos y también de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. También se contactó con el juzgado de Daniel Rafecas, que investigó y cerró una causa por la compra de 290 armas en desuso. Ninguno de los jueces le permitió acceder a los expedientes

Uno de ellos, Ercolini, le negó el

acceso a la causa por considerar que el papel que blandía González no era acreditación suficiente. Sin embargo, en su comunicación con Macri, Neiffert admitió que ese abogado presta funciones en el organismo de inteligencia, que controla políticamente el asesor presidencial Santiago Caputo.

#### Ouerían acceder a los expedientes de la ex SIDE sobre Macri.

Fuentes de los tribunales federales revelaron a Clarín que González se presentó ante los tres jueces argumentando que la nueva gestión de la SIDE lo había designado como apoderado del organismo. Para refrendar esa atribución. le aseguraron a Clarín los mismos informantes, mostraba la fotocopia de un poder emitido por la SI-DE en el cual todos los nombres estaban testados, es decir tachados con rotulador negro para que no puedan ser identificados. La imposibilidad de conocer esos nombres hizo que los jueces se ne garan a acceder a los pedidos de González. Sólo el juez Rafecas permitió que el abogado se lleve una copia de la resolución en la cual sobreseyó a todos los acusados en la causa.

En la Casa Rosada tienen otra versión del episodio. En diálogo con Clarin, un hombre de confianza del jefe de la SIDE indicó que efectivamente González había pedido acceder a esas causas, pero indican que ese relevamiento incluyó el pedido de 14 expedientes. "La división de Asuntos Internos de la SIDE quiso conocer todas las causas en trámite en las que estaban investigados agentes de la SIDE, pero no para investigarlo a Macri. Era un rele vamiento de los apoderados de la agencia de todos los expedientes, en general", aseguró ese informante, que quiso restarle importancia política al episodio. No es la explicación que encontraron los dirigentes de diálogo más directo con Macri.



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA





El País

# Echan a Paoltroni del bloque libertario tras su rechazo a Lijo

"Diferencias irreconciliables" argumentaron los senadores de La Libertad Avanza para expulsarlo. Había cuestionado duramente a Santiago Caputo.

El senador Francisco Paoltroni fue echado este miércoles del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta. Ocurre después de que el legislador nacional por Formosa cuestionara en muy duros términos la nominación que hizo Javier Milei de Ariel Lijo para la Corte Suprema. "Diferencias irreconciliables", justificaron desde ese espacio político. El martes, Lourdes Arrieta había abandonado -justo antes de que la despidieran- el bloque libertario en Diputados.

La medida la oficializaron anoche, tras días de rumores, los senadores Ezequiel Atauche (jefe de bloque), Vilma Bedia, Juan Carlos Pagotto y Bartolomé Abdala, en una carta dirigida a Victoria Villarruel, presidenta del Senado.

rruel, presidenta del Senado.

"Tenemos el agrado de dirigimos a Usted en nuestro carácter de integrantes del bloque de senadores de La Libertad Avanza a efectos de solicitar la expulsión de nuestro bloque del Senador Nacional Francisco Manuel Paoltroni en virtud de diferencias irreconciliables", escribieron en esa misiva.

Paoltroni era uno de los siete senadores del bloque oficialista. Además de los firmantes de la nota a la vicepresidenta de la Nación, conforman el bloque Ivanna Arrascaeta y Bruno Lucero.

Se trata de otra novedad del oficialismo en el Congreso. El martes, a última hora, Lourdes Arrieta anunció su renuncia al bloque de La Libertad Avanza en Diputados, justo cuando iban a despedirla. Fue el cierre de una fuerte polémica por la visita de diputados a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza, una reunión de la que Arrieta tomó distancia y por la que incluso di ciambra de la que Arrieta tomó distancia y por la que incluso



Expulsado. El senador Paoltroni se enfrentó con Santiago Caputo y marcó diferencias con Milei.

llegó a publicar chats de los orga-

Paoltroni había quedado en el ojo de la tormenta por sus fuertes declaraciones contra la nominación de Ariel Lijo para la Corte, una iniciativa de Milei. "Que el presidente retire este pliego y lo mande a Santiago Caputo a fumar al quincho del fondo", fue la frase gráfica con la que se despachó, delante de las cámaras, contra la propuesta de Lijo para el tribunal. Apuntaba contra Caputo, asesor presidencial, por el proyecto, de quien pidió" la cabeza".

Minutos antes de que se confirmara su salida la bancada de La Libertad Avanza, Paoltroni había hablado sobre la posibilidad de irse del bloque. "No dije que me iba a ir. Lo analizamos con mi equipo en Formosa y decidimos que no porque nos mantenemos fieles a las ideas y al mandato popular", dijo en una entrevista con LN+.

Admitió que evaluó con su equipo apartarse de la bancada oficialista. "Lo analizamos, pero nosotros no nos estamos corriendo una coma del mandato popular y de lo que dijimos que veníamos a hacer, por eso nos oponemos a Lijo y somos los más liberales de todos acã, aseguró Paoltroni, que en el inicio del gobierno de Milei había sonado como posible Presidente Provisional del Senado, lugar que finalmente ocupó Bartolomé Abdala, en una movida por la que el formoseño responsabilizó a Villarruel.

En esos instantes previos a que se decretara su salida, había redoblado su posición contra Lijo. "No nos hemos reunido últimamente los senadores de La Libertad Avanza, pero esta diferencia que ha sido notable y pública es por la nominación de Lijo, en el resto hemos estado de acuerdo en prácticamente todo". dijo en TV.

"Soy un superviviente tercera generación de doblar el lomo, así que pueden pegar nomás. Me tiene que EN LA CÁRCEL DE EZEIZA

Sin sanción para los diputados libertarios que visitaron a represores

Mientras la diputada Lourdes Arrieta, que el martes se abrió un monobloque antes de ser echada de la bancada, ventila por redes sociales detalles de cómo se gestó la visita de los libertarios a los represores en el penal de Ezeiza, las comisiones de Diputados que se comprometieron a evaluar el caso todavía no definen si les corresponde una sanción, de qué tipo, ni cómo podrán Ilevar adelante la investigación.

En la segunda reunión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que conduce Silvia Lospennato (PRO), los legisladores recibieron a agrupaciones de Derechos Humanos que exigieron la expulsión de los libertarios en cuestión - y decidieron sumar al proceso de investigación a la comisión de Asuntos Constitucionales. Volverán a reunirse, ya en plenario, la semana que viene.

Como contó Clarín, el eje de la discusión tiene que ver con que hay proyectos con distintas propuestas: algunos quieren que se cree una comisión investigadora aparte, otros que investigue y dictamine a través de Asuntos Constitucionales. En LLA creen que no corresponde pinguina sacción

Jazmín Bullorini

notificar el bloque, me imagino, ni siquiera figura en el reglamento cómo funciona", añadió. Y cuando le preguntaron sobre su apartamiento, que a esa altura era una versión, contestó: "Entonces las ideas de la libertad son una mentira".

Una vez que se conoció la carta de su desplazamiento, la noticia tomó por sorpresa al senador por Formosa que ante la consulta de este diario sobre si había sido notificado dijo desconocerlo. "Por supuesto que sigo dentro del bloque", fue lo que respondió el formoseño.

Habrá que ver si ahora Paoltroni constituye un monobloque o se suma a otra fuerza. ■





CLARIN – JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024

El País



Constitucionalista. Manuel García-Mansilla se defiende ayer en la audiencia pública. FEDERICO LÓPEZ CLARO

# García-Mansilla dijo que el DNU de Milei sería "inconstitucional"

Al defender en el Senado su candidatura para la Corte Suprema, el académico dijo que así lo "presumiría".

#### Gustavo Berón

gberon@clarin.com

El constitucionalista Manuel García-Mansilla, el otro candidato de Javier Mile jara la Corte Suprema de Justicia, se presentó ayer en el Senado para defender en audiencia pública su nominación al máximo Tribunal, mientras el oficialismo busca las firmas para avanzar con la postulación del juez federal Ariel Lijo.

Al exponer en el marco de la reunión de la comisión de Acuerdos, que preside la senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri, el candidato respondió a las impugnaciones y marcó la diferencia que existe entre el rol de los jueces, en especial los de la Corte Suprema, y el de los legisladores del Congreso.

"A diferencia de los jueces, los legisladores pueden apelar a sus convicciones morales y a la necesidad de atender reclamos sociales para modificar las leyes como crean conveniente para el futuro, en el marco del respeto irrestricto a la Constitución Nacional", destacó. "Los jueces no pueden hacer eso en una sociedad democrática, respetuosa del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno", indicó García-Mansilla.

En este sentido, el candidato dijo que "los jueces tienen la función de aplicar el derecho vigente", agregando que lo deben hacer "respetando siempre el texto y la estructura de la constitución y no apelando a sus convicciones personales, sean de índole moral, política o religiosa aún cuando crean que van a servir mejor a la sociedad". La declaración responde a las críticas que recibió por su postura en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.

En el cierre de su exposición dijo que si accede a integrar la Corte quiere ser recordado como "un juez que cumplió con sus deberes, que obró siempre con integridad, independencia e imparcialidad". Luego, el postulante pasó a responder más de 265 preguntas recibidas en

#### Mientras el oficialismo busca firmas para los pliegos de los dos.

el Senado que entre otros temas están vinculadas a los derechos humanos y el incumplimiento de la paridad de género con su posible ingreso.

Y, a diferencia de lo que hizo con Lijo, el kirchnerismo buscó acorralarlo. Por ejemplo, Parrilli le recordó que "usted hizo mención con respecto a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que adhería a la doctrina de Carmen Argibay [exjueza de la Corte Suprema, con respecto a la limitación o restricción con respecto a esos DNU, ¿Qué opinión tiene del DNU 70, que modificó 35 leyes y seis decretos? ¿Considera que ese DNU 70 de casi 300 artículos respeta la doctrina de la Doctora Carmen Argibay?", preguntó Parilli.

García-Mansilla hizo una aclaración: "No puedo opinar en particular sobre un DNU que está siendo judicializado". Y luego respondió al pedido del senador K.

"Pero le puedo asegurar que en caso de recibir el acuerdo del Senado y ser nombrado juez de la Corte si yo tuviera que resolver algún expediente en el que ese DNU esté judicialmente cuestionado, aplicaría exactamente el mismo criterio, lo presumiría inconstitucional", contestó el nominado al tribunal supremo.

En rigor, la postulación del académico para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien cumplira 75 años el próximo 29 de diciembre, genera tensión con el kirchnerismo por su postura en rechazo a la interrupción voluntaria del embarazo. Al difundir la nominación de los candidatos a la Corte, García-Mansilla recibió un total de 5 adhesiones contra 22 impugnaciones. Previamente, el académico había cosechado 3.129 avales y 110 observaciones, en el período de participación ciudadana. El

### Magistratura: siguen frenando las sanciones contra el candidato a la Corte

El operador K Héctor Recalde demora una definición sobre Lijo en la Comisión de Disciplina.

Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

Una semana después de su expo-sición en la Comisión de Acuerdo en el Senado. la discusión sobre el desempeño de Ariel Lijo como juez federal se trasladó al Consejo de la Magistratura. Durante la sesión de la Comisión de Disciplina presidida por Héctor Recalde, la consejera Jimena de la Torre pidió que se reactiven las investigaciones sobre las denuncias que pesan sobre el magistrado, con un planteo explícito de demoras injustificadas. "Hemos presentado dos notas en su momento para pedir que se ponga en el orden del día y se sortee el Consejero instructor o se decida la de sestimación in límine de varias denuncias que están en la órbita de la presidencia, viendo si corresponde su desestimación o sorteo. Algunas llevan más de un año, y lo cierto es que nos está corriendo un plazo. Se ha decidido una postergación en algún caso v. generalmente, las postergacio nes suelen ser para una sesión", explicó Jimena de la Torre.

Sucede que cuando las denuncias acumulan tres años sin ningún tipo de tratamiento, caducan y nunca se determina responsabilidades sobre los hechos denunciados o incluso, si no hay sustentabilidad en las acusacio-

La respuesta de Recalde fue:

"Vamos a revisar pero quiero un informe por secretaria. Coincido con usted. ¿Qué pasa con esa demora?". Frente a dicho planteo, De la Torre insistió en que las denuncias no pueden caer por falta de tratamiento y que esta comisión "viene prorrogando los tratamientos".

Una de las últimas denuncias la formuló Elisa Carrió, líder del ARI-Coalición Cívica: "El doctor Lijo ha tenido severos cuestionamientos públicos referidos a su falta de ética e independencia en el desempeño como juez federal. Es por ello que, en nuestro carác-ter de denunciantes —precisamente, en una de las causas en las que se lo investigó-, considera mos necesario requerirle su intervención a fin de que el Poder Ejecutivo, el Senado de la Nación y, especialmente, la sociedad en su conjunto pueda tomar debido conocimiento de la persona propuesta por el Presidente de la Nación. Ello así, pues, su nomina ción y el eventual acuerdo para designar a un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reviste sumo interés público", indica la denuncia.

Recalde padre también tiene "pisado" el pedido de sanción disciplinaria contra el juez federal Alejo Ramos Padilla por haber mentido al Congreso sobre su actuación en la causa D'Alessio armada sobre el Operativo Puf contra la causa de los cuadernos de las Coirsos.



Juez federal. Los K protegen al juez Ariel Lijo en la Magistratura.

clarin#ramiro.correia.martins@gi

CLARIN - JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 El País

# Ruta del dinero K: Fariña, libre gracias a haberse arrepentido

10

Un tribunal oral lo dejó libre ayer porque redujo su pena por haber confesado datos que ayudaron a verificar las operaciones de lavado de dinero de Lázaro Báez.



ancista de Báez. Fariña aportó datos para comprobar los delitos del socio de Cristina Kirchner

#### ¿YA REALIZASTE LA CAMPAÑA SOBRE LOS AIRBAGS TAKATA?

Ford Argentina S.C.A. les recuerda y convoca a los propietarios de los vehículos involucrados la necesidad de realiza inmediatamente el servicio correspondiente a las Campañas de Seguridad (17542, 18502 y 20532) y recomienda no utilizar el vehiculo hasta tanto no se realice ese servicio en los vehiculos involucrados: Ford Mondeo, S-Max y Ranger cuyos números de chasis se encuentren en los rangos indicados a continuación:











| Modelo | Origen    | Fecha de Fabricación      | Año Modelo | Últimos 8 dígitos del número de Chasis    |
|--------|-----------|---------------------------|------------|-------------------------------------------|
| Mondeo | Bélgica   | 19/01/2007 at 31/07/2009  | 2007       | D**48616 a D**89346 y 7**10852 a 7**17907 |
|        |           |                           | 2008       | 8**00418 a 8**89987                       |
|        |           |                           | 2009       | 9**00269 a 9**89331                       |
| S-MAX  | Bélgica   | 28/02/2007 at 20/07/2009  | 2007       | 5**31642 y 5**34776                       |
|        |           |                           | 2008       | B**04861 a 8**87950                       |
|        |           |                           | 2009       | 9**01543 a 9**80097                       |
| S-MAX  | España    | 22/12/2016 al. 16/02/2017 | 2017       | H**08045 a H**63017                       |
| RANGER | Argentina | 04/10/2004 at 31/01/2012  | 2005       | 5**50009 a 5**50709                       |
|        |           |                           | 2006       | 6**00036 a 6**99696                       |
|        |           |                           | 2007       | 7**12355 a 7**00393                       |
|        |           |                           | 2008       | 8**70990 a 8**85472                       |
|        |           |                           | 2009       | 9**78123 a 9**55057                       |
|        |           |                           | 2010       | A**44400 ≥ A**25902                       |
|        |           |                           | 2011       | B**90390 a B**21109                       |
|        |           |                           | 2012       | C**00722 a C**99042                       |

<sup>\*</sup> Los asteriscos representan letras y números aleatorios, el control deberá realizarse utilizando el primer digito, y los últi (del número de serie):

Por cualquier consulta, comuniquese con el Centro de Atención al Cliente Ford, de lunes a viernes de 9 a 20 horas, por teléfono al 0800-888-3673, por mail a ateclien@ford.com o por WhatsApp al Ti-3590-9236.

#### **Daniel Santoro**

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4 (TOF4) excarceló ayer al ex financista de Lázaro Báez, Leo-nardo Fariña, **al reducirle la conde**na por haber sido arrepentido en la causa de la Ruta del Dinero K.

Es **el primer caso** de repercusión política en que un tribunal **la redu**ce la pena a un imputado colaborador en el marco de la Ley 27.304

sancionada en el 2016. La decisión del TOF 4 es un antecedente de peso para los 31 arre-pentidos que colaboraron con la Justicia en la causa de los Cuadernos de las Coimas, donde está procesada la ex presidenta Cristina Kirchner como jefa de una supuesta asociación ilícita.

Entre otros, se arrepintieron el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Aval Medina, el ex contador de los Kirchner, Victor Manzanarez y el ex titular de la oficina de control de peajes y representante especial an-te Venezuela, Claudio Uberti.

Fariña estaba -hasta aver- con prisión domiciliaria y tobillera electrónica luego de haber sido de-tenido en una causa de cambios ilegal que perjudicó su libertad con-

El TOF 4, integrado por Néstor Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñiguez, le dio la libertad ante un pedido de su abogado Roberto Herrera.

El lunes el empresario K Báez recibió una pena de 4 años y medio de prisión por lavado de activos

#### **UNA MILITANTE K**

#### Definen caso por apología de la corrupción

El juez Julián Ercolini y el fiscal Ramiro González deciden si investigan a la militante peronista y consultora política Mayra Arena por cometer apología del delito. al afirmar que "soy pro corrupción porque roban pero hacen". Lo dijo en alusión a las más de cien causas por corrupción con tra funcionarios K, entre ellos Julio De Vido, El abogado Jorge Moastersky formuló una dei al respecto y ahora espera la decisión de los magistrados. Se basó en el artículo 213 del Código Penal que dice que "será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito". Arena dijo que "es una parte ecesaria que aceita algunos engranajes que con corrupción funcionan mejor. Alberto Fernández tiene una de las más inútiles que es la de leguleya. "Es aquella por la que siempre he hablado que soy pro corrupción, estimula que hagamos (cosas) todo el tiempo",

gravado por haber comprado-en tre otros bienes- un campo en Punta del Este, Uruguay, con fondos ne gros provenientes de lo robado con contratos de obra pública que le dieron los gobiernos de los Kirchner. Con esa condena, el socio de Cristina Kirchner, ya suma condenas por más de 30 años si se las considera en forma aritmética aunque si quedan firmes se unificarán con otro criterio. Báez tiene prisión domiciliaria en El Calafate

Junto a Báez fue condenado Fariña quien durante la última presi-dencia de Cristina lo ayudó a sacar la plata negra hacia Uruguay. En el fallo, el TOF 4 condenó por

el caso del Entrevero a Fariña a la pena de 2 años y 6 meses de efectivo cumplimiento, multa dos veces del monto de la operación y las costas del juicio.

Pero el tribunal dejó "expresa constancia que la pena fue reduci-da en un año de prisión respecto de los tres años y seis meses que le hubieran correspondido de no haber colaborado como imputado arrepentido aportando información que permitió el esclareci-miento de parte de los hechos objeto del juicio" de la compra del campo El Entrevero.

Entonces, se la unificó esta nue ra condena junto a la de la Ruta del Dinero K v se le estableció "una pena única de 4 años y 3 veces el monto de las operaciones más las costas". Pero como ya había cumplido parte de esa pena, se lo excarceló bajo palabra.

La decisión del TOF 4 convalida los aportes de Fariña al caso de la Ruta del Dinero K que el kirchne rismo, mediante la maniobra del Operativo Puf en la causa D'Alessio que tenía el juez federal Alejo Ra mos Padilla donde trató de invalidar su datos afirmando que había sido "guionado" por el macrismo.

En la causa D'Alessio, Ramos Pa dilla le tomó indagtoria al abogado K vinculado a los servicios de inte ligencia Franco Bindi v su ex socia Giselle Robles frente a denuncias de que Fariña había sido "guionado" para declarar contra Báez.

En su indagatoria, Bindi-que fue el de la idea del Operativo Puf-bus có aclarar ante el juez K Ramos Padilla que: "Nunca quise perjudicar a Cristina Kirchner". Luego de la causa armada en Dolores, Bindi pa só a ser asesor de sucursal local de PDVSA manejada por el chavismo y luego se puso un canal Extra TV con todas figuras kirchneristas

La actual abogada del ex presidente Alberto Fernández en el caso por violencia de género, Silvina Carreira fue apoderada del canal de Bindi. Fariña sostuvo que él fue el responsable de sus dichos cuando aceptó, en el 2016, acogerse a la figura del arrepentido. En el 2019, cuando ganaron las elecciones Alberto Fernández y Cristina Kirchner, Fariña se retiró por miedo del programa de protección de tes-tigos e imputados del ministerio de Justicia de la Nación.

# Una testigo dijo que los golpes en Yañez fueron por el alcohol

Es una empleada de la Quinta de Olivos. Declaró ante un escribano a pedido de Alberto. "Le salían los golpes tras las caídas por la ingesta de alcohol", dijo.

#### Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

En el marco de la causa donde se le atribuyen nueve hechos de violencia de género. Alberto Fernández comenzó a delinear sus primeras estrategias jurídicas para defenderse. Ayer, su abogada Silvina Carrei ra presentó la declaración de la "Testigo A", formulada ante escribano público, y pidió **que sea citada por la fiscalía para ratificar sus di**chos, Clarín accedió a detalles de su testimonial que se envió a la fiscalía para ser incorporada a la causa. Se refiere a los moretones de Fabiola Yañez, habla de "problemas de ingesta de alcohol\* y de la relación con Alberto Fernández, entre otros detalles.

Carreira estuvo presente en las primeras testimoniales que fijó el fiscal Ramiro González. Los delitos que pesan sobre Fernández son lesiones leves y graves, agravadas doblemente por el vínculo, abuso de poder y de autoridad, iunto a las amenazas coactivas.

Aver, la defensa de Fernández comenzó a presentar los primeros testigos. Quien encabeza la lista es una mujer que trabajaba en la quinta de Olivos.

En primer término, prestó declaración ante escribano público. Sus dichos se entregaron en un sobre cerrado y lacrado a la fiscalía. ¿Qué declaró?

La "Testigo A" se desempeñaba como personal de la quinta de Olivos.



Otros tiempos. Alberto F. y la ex primera dama Fabiola Yañez antes de la denuncia de violencia de género

#### La identidad de la "testigo A" se mantiene en reserva.

Sobre este punto la abogada Carreira indicó: "No puedo dejar de destacar que los testimonios de personal de la Quinta de Olivos deben te-

ner recaudos especiales dado que su exposición pública podría comprometer la seguridad nacional".

Contó que en la quinta de Olivos "prestaba tareas los siete días de la semana con cama adentro, por siete días de descanso". Allí prestó tareas en el chalet. En cuanto a las tareas describió que implicaban "ordenar las rutinas en general de la pareja presidencial, como una especie de ama de llaves"

La abogada le preguntó: "¿Con quién vivía el señor Fernández cuando usted lo conoce por prime ra vez en el domicilio de la calle Juana Manso?, a lo que la testigo dice: "vivía solo". Frente a esa res puesta, Silvina Carreira le pregunta si a raíz de su trabajo y su vínculo directo con Fernández y Yañez alguna vez vio o escuchó que el ex presidente "haya ejercido algún ti-po de violencia contra la señora". La testigo dijo: "No, ninguno". La misma respuesta brindó cuando se le consultó si vio escenas de violencia física.

¿Observó moretones en algún lugar del cuerpo de Yañez?", consultó la abogada defensora y la res-puesta de la testigo fue otra: "Sí, **le** salían los golpes luego de las caídas que sufría por la ingesta de alcohol y contó que "la encontró caída en la pileta", ya que "ese día Yañez habia quedado hasta muy tarde con sus amistades y cuando la fue a buscar la encontró tirada en el piso en medio de las plantas en la zona de la pileta".

Después se le preguntó si alguna vez la ex primera dama le manifes-tó haber recibido algún golpe o maltrato por parte de Fernández, "la señora contestó que no", consta en la declaración ante escribano público. El interrogatorio de la de fensa a la Testigo A continuó: "JUsted veía a la señora Yañez tomar alcohol de manera habitual?". La testigo dijo que "sí" y amplió: "Ella cada vez que se reunía con las amigas terminaba tomando demasiado".

En el documento presentado an-te la fiscalía se consignó: "La testigo manifiesta que estas ingestas eran continuas, a veces tomaba el alcohol en soledad y otras veces cuando se reunía con otras personas. La dicente siempre se ocupaba de limpiar y ocultar todas las bebidas y vasos para que el doctor no se en-

Carreiro le consultó: "¿Había algún lugar específico donde la se ñora Yañez ocultara alcohol?". Ante ese planteo, la testigo explicó: "Yañez tenía un lugar y allí guarda-ba el alcohol bajo llave". La pregunta siguiente fue: "¿En dónde se encontraba este lugar?", y brindó la testigo más detalles: "en Huéspedes tenía un armario con llave en el vestidor, la llave la manejaba e lla y ahí escondía la bebida". ■

# Una jueza rechazó el pedido de Alberto F. de censurar los videos

La jueza federal María Eugenia Capuchetti **rechazó el planteo de Al-berto Fernández** a través del cual había solicitado que se prohíba a los medios de comunicación la reproducción, mención "o cualquier otra conducta que implique la invasión a mi privacidad e involucre a mujeres". El pedido se formuló después de que tomara estado pú-blica una serie de filmaciones que involucran a Alberto Fernández, por ejemplo, con la periodista Tamara Pettinato. La magistrada indicó que el pedido carecía de fundamentos, lo calificó como "impre-

ciso" y dijo que podría "afectar la li-

bertad de expresión y de prensa". Alberto Fernández recibió otro fallo adverso en Comodoro Py. Como contó Clarín, la jueza Capuchetti determinó que la denuncia que inició el ex presidente contra Fabiola Yañez por violación de inti-midad y difusión, no debe tramitar en el fuero federal penal. En la resolución de nueve páginas, además, rechazó la medida cautelar con la que se pretendía intimar "a los medios de comunicación que se abstengan de reproducir, mencionar o cualquier otra conducta que implique la invasión a mi priacidad e involucre a mujeres". El fallo judicial sostiene que Fer-

nández no logró "demostrar la verosimilitud en el derecho invoca**do**, ya que, al momento de realizar su presentación, no indicó cuál se ría el objeto de la medida cautelar. sino que tan sólo se limitó a expresar manifestaciones genéricas en torno a que no se divulgue información personal que involucre a

Dando mayor fortaleza a ese argumento, la jueza Capuchetti añadió que en el planteo no se llegó a "precisar hacia quiénes se debería dirigir la medida solicitada, ya que no individualizó correctamente cuáles serían los medios de comunicación afectados".

El exjefe de Estado había hecho referencia en su demanda la necesidad de dictar una medida caute lar ante la "urgencia extrema" de la situación. "Recientemente se vienen publicando y difundiendo fotos y videos que falazmente se me atribuyen por parte de diversos medios y figuras públicas. Estas cuestiones que desde ya son falsas y maliciosas, solo buscan afectar la estabilidad familiar y salud psicoffsica de mis hijos", sostenía su escrito. Ante la situación, la magistrada consideró que hacer caso al reclamo de Fernández podría poner en riesgo la libertad de expresión y de prensa, "derechos de raigambre

constitucional", y que hacerlo "re presentaría una censura previa". La demanda de Fernández es **una "ac**ción preventiva de daños" contra el Ente Regulador de las Telecomu nicaciones (Enacom) y las empresas Google, Facebook y X.

La presentación se hizo bajo el argumento de que existe "una flagrante amenaza de difundir supuestas imágenes o supuestos videos que tienen como única finalidad ofender, agredir, vulnerar, menoscabar y afectar" su "nombre, honor, imagen, intimidad o integri-dad". Al respecto, la jueza Capuchetti, sostuvo: "Vale la pena men cionar que tanto el honor, como la intimidad y otros derechos inherentes a la persona no admiten como regla la protección judicial pre-

Lucia Salinas

CLARIN - JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 El País

# La verdad sobre el sobrenombre que le puso el kirchnerismo a Alberto Fernández

POR LOS PASILLOS



Pablo de León pdeleon@clarin.com

#### Si la historia la escriben...

"Yo no dije nunca eso, yo soy una señora. Digo malas palabras, es cierto, pero no soy mal hablada...", explica -seria- **Cristina Eli**sabet Kirchner. La ex vicepresidenta se refiere así al sobrenombre que se hizo cé lebre y que lo define a Alberto Ángel Fernández hoy, en medio del escándalo. "El que le puso 'pito duro' fue Máximo, no yo", dice CFK y se ríe. Así, la dos veces presidenta se lo ha comentado a varios diri-gentes de su fuerza política, que hablaron con ella de la crisis que atraviesa hoy el peronismo mientras se ventilan los gri tos v otros hechos de violencia que pade ció Fabiola Yañez durante los años presidenciales de Alberto. Mucho se ha escri-to ya sobre las distracciones del presidente electo en 2019, con sus chats a deshoras y los extensos almuerzos en la Casa Rosada con periodistas, integrantes de la farándula y dirigentes políticas que pugnaban por una silla en la administración nacional. Las fábulas llegan hasta videos o fotos de actrices sin ropas en el primer piso de la Casa Rosada. ¿Podían las secretarias o los funcionarios más cercanos a Fernández desconocer estas largas tertulias de comidas y videos intimos? Un peronista hoy arrepentido de haber fingido demencia en esos tiempos de euforia albertista recuerda cuando preguntaba si lo podía ver al Presidente y María Cantero. la hoy enojada secretaria con 30 años de servicio junto al abogado Fernández, se levantaba para frenar el paso del funcio

#### "Yo soy una señora, no soy mal hablada. El que le puso el sobrenombre es Máximo", dice CFK

nario interesado y explicaba con pocas palabras y muchos gestos: "No podés pasar; está con, ejem ejem...", decía Cantero, levantando las ceias y cabeceando, incómoda. Entre quienes no pueden entender cómo un señor de 63 o 64 años podía estar tanto tiempo dedicado a otros menesteres, está el propio Javier Milei. En medio de los líos por la rece-sión, la pelea con el Congreso y las internas de su propia bancada de Diputa-dos, el Presidente libertario se toma los pelos e inclinándose sobre su escrito rio, suelta: "¡No sé cómo con los quilom bos que tenés acá, Alberto podía estar pensando todo el tiempo en minas. La frase -que soltó delante del propio Mauricio Macri-muestra lo delicado del asunto, cuando un jefe de Estado pier-de tiempo (y dineros públicos) en cuestiones para las que no fue electo. Quien quiera oír que oiga..



Ex presidente. En boca de Cristina y Máximo Kirchner

#### Si Evita viviera

El peronismo está totalmente atribulado die sabe para dónde apuntar en medio de la crisis que comenzó tras la derrota electoral del año pasado y con el tsunami que re-presentan los escándalos de violencia de género y de alcoba de Alberto Fernández. La semana pasada, **Máximo Kirchner se reu**nió con Emilio Pérsico, el cacique del Movimiento Evita, algo que se ha convertido en habitualidad. Junto al barbado dirigente social, estuvieron la intendenta de Moreno. Mariel Fernández, y el ex diputado Leo Grosso, dos evitistas de aceitada relación con La Cámpora. La idea del hijo de Cristina es construir una línea política en la provincia de Buenos Aires con la clara intención de competir contra el armado que va cocinando Axel Kicillof, con quien está enfrentado. De suceder eso, se rompería el Movimiento Evita, pues varios dirigentes allí están profundamente enemistados con La Cámpora, a la que

cusan de haberlos querido dividir siempre. De hecho, el otro cacique de la vieja organización social peronista -Fernando "Chino" Navarro- deió la agrupación v volvió "al llano". De hecho, el robusto dirigente hoy maneja dos locales de una conocida cadena de cafeterías con nombre francés. En los próximos tiempos se definirá si los evitistas se aliarán con sus antiguos enemigos camporistas (a quienes acusan de nunca cumplir los acuerdos) o si algunos se marcharán de la agrupa-ción, pues la pelea por el nombre de "Movimiento Evita" promete alquilar balcone Compañeros, siempre fuimos compañeros...

Tres peronismos El escenario al que asiste el peronismo se debate hoy -en principio- entre tres opcio-nes. Una es que, como los gobernadores separarán (una vez más) las elecciones provinciales de las nacionales, los ojos más

atentos se posarán sobre la elección de la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof deberá ponerse la campaña al hom-bro y jugarse ya desde el año próximo la suerte de su eventual proyecto presiden-cial 2027, al que aspira conseguir sin esperar el permiso de "la doctora Kirchner" Otra alternativa es que Cristina Kirchner siga siendo el faro de las decisiones y que todos los dirigentes terminen yendo tras su figura, sea o no candidata el año próximo (algo difícil de imaginar, pues la Provincia no elige senadores, sino diputados) o que se defina por conducir el PJ, hecho formal del que siempre descreyó. CFK si-gue siendo la que toma las decisiones mayores y a pesar de que muchos hombres y mujeres del peronismo de todo el país critican sus acciones, terminan alineándose sin chistar. En ese escenario, Sergio Tomás Massa corre con las mayores chances de encabezar la lista de diputados nacionales, acompañado por Mayra Mendoza, la intendenta más mimada de La Cámpora, que es la apuesta de CFK pa-ra la gobernación bonaerense. De ese modo. Massa aplicaría su experiencia en campañas electorales y Mendoza comenzaria a foguearse, si quiere suceder a Ki-cillof, quien ya no puede ir por la reelección en la gobernación. La última posibilidad es que la crisis que tiene al ex presidente Alberto Fernández en el centro de la escena sea tan arrasadora que **no haya** más chance que el surgimiento de caras vas, ya que los actuales (y pasados) di-

#### Milei se toma los pelos: "No sé cómo Alberto podía estar pensando en minas con los quilombos que hay acá".

rigentes han quedado pegados, en lo político, a la espantosa presidencia del Frente de Todos que finalizó en diciembre de 2023. Una muier o un hombre que aparezca con alguna fuerza parecida con la que surgió Javier Milei es el sueño de varios, en la creencia de que nada bueno puede pasar con el peronismo si los candidatos son los de siempre. El germen de eso quizás pueda estar en los 8 senadores nacionales que se elegirán el año próximo. Uno de los más curtidos peronistas que otean este escenario lo ejemplifican así: "Si para la elección de senadores, en el Chaco vamos con Coqui Capitanich en vez de una concejala de Charata o de Villa Ángela, eso va a determinar si estamos para cambiar o si seguiremos siendo lo mismo de siempre", indica un dirigente que va colecciona varias frustraciones al ritmo de la célebre marchita. Perón, Perón, ¿qué grande sos?

# Incidentes en una protesta de jubilados y el Polo Obrero frente al Congreso

Se manifestaban contra el veto que anunció Milei a la reforma jubilatoria. Hubo empujones y gas pimienta.



Tensión. Durante la protesta de jubilados a la que se sumaron dirigentes de izquierda. EMMANUEL FERNAND

Un grupo reducido de jubilados se manifestaron este miércoles frente al Congreso en contra del veto que Javier Milei anunció a la reforma jubilatoria que aprobaron los senadores la semana pasada. A la marcha se sumaron movimientos de izquierda y sociales, como el Polo Obrero. Al momento de la desconcentración, hubo empujones, tensión con la Policía y gas pimien-

Agrupaciones de jubilados se citaron para este miércoles a las 15 en la Plaza Congreso, donde realizaban un acto. Se posicionaron en algunos carriles de avenida Rivadavia, por lo que obstaculizaban el tránsito. En sintonía con el protocolo antipiquetes del Gobierno nacional, un importante operativo de la Policía Federal y de Policía de la Ciudad intentaron subirlos a la vereda y los acordonaron sobre dos carriles de Rivadavia.

Los manifestantes también ocuparon carriles de la avenida Callao y la calle Hipólito Yrigoyen.

Además de los grupos de jubilados, se vieron banderas de agrupaciones de izquierda, como el PTS, y movimientos sociales, como el Polo Obrero, cuyo líder -Eduardo Belliboni- fue visto acompañando la marcha.

En **el momento de más tensión**, el operativo policial empujó a los manifestantes para subirlos fuera de la calzada. Los manifestantes respondieron con empujones y la Policía lanzó gas pimienta.

Policía lanzó gas pimienta.

La protesta fue convocada contra el veto presidencial a la reforma jubilatoria aprobada en el Congreso, a la que Javier Milei ya anticipó que invalidará en su totalidad. En ese caso, el proyecto volvería a Diputados, que podría insistir con los dos tercios.

los dos tercios.

La cita de protesta incluía una movilización rumbo a Plaza de Mayo, a través de dos carriles de la avenida de Mayo, escoltados por formaciones de Policía de la Ciudad.

"El aumento al que se opone el gobierno es muy pequeño, son 17 mil pesos que no resuelven los problemas que tenemos los jubilados; aún así, tenemos que evitar que sea vetado", dijo Marcos Wolman, de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, la agrupación que convocó.

#### VENDO EMPRESA DE SEGURIDAD

EN CABA Y PCIA. BS.AS PNA - ANMaC

Todo el país. Clientes y equipamientos

**336-4529484** 



PROMOCIÓN SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA. VÁLIDA EN LA ARGENTINA DESDE LA FECHA 10 HASTA LA FECHA 27 DEL TORNEO PRIMERA DIVISIÓN 2024 SEGUNDA PARTE. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR EN WWW.GRANDT.COM.AR



CLARIN - JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 El País



¿Distracción? Ni la Cancillería ni el Ministerio de Defensa argentinos recibieron reclamos. Versiones de un ensayo para desviar la atención.

# En Chile denuncian aviones argentinos en su espacio aéreo, pero el Gobierno lo niega

Las Fuerzas Armadas afirman que no hubo vuelos de aeronaves nacionales en la zona de la Patagonia chilena en el momento en que se denunció.

Natasha Niebieskikwiat natashan@clarin.com

La insólita reacción del gobierno de Gabriel Boric por la denuncia de un tuitero chileno que contó que aviones de las fuerzas armadas de su país despegaron ante una "alerta" por una supuesta "violación" del espacio aéreo trasandino por parte de aeronaves argentinas refleja una vez más la sensibilidad bilateral con asuntos territoriales, militares y diplomáticos.

La ministra de Defensa chilena, Maya Fernández, y luego la ministra del interior, Carolina Toha, aseguraron que las fuerzas armadas chilenas habían reaccionado por una alerta que indicaba que hubo una incursión no identificaba en su espacio aéreo.

Frente a eso, la Fuerza Aérea Argentina, consultada por Clarín, afirnó no sólo que **ningún avión de su** flota hizo una incursión aérea sobre Chile, sino que tampoco podría haberla hecho porque a esa hora no tiene aviones que vuelen sobre la zona. Fuentes castrenses no oficiales indicaron que a esa hora, las 20 del martes, la incursión podría haber sido de un mismo Twin Otter de las fuerzas chilenas o un Typhoon británico que suele volar entre Chile y las Malvinas.

"Ayer, cerca de las 20 horas, en la zona oriental del estrecho Magallanes, existió una alerta de tráfico aéreo no identificado, ante lo cual nuestra Fuerza Aérea de Chile activó los protocolos, despegando los aviones F-5 con el resguardo de nuestra Fuerza Aérea. Posterior a eso, se perdió el contacto con este tráfico aéreo y en este momento se está llevando adelante una investigación que es lo que corresponde decir, y para tranquilidad de to-da la ciudadanía, es que la Fuerza Aérea activó los protocolos y defendió nuestra frontera y soberanía como corresponde," dijo la ministra

En campaña por una banca en el Senado, la funcionaria tomó los diferendos con Argentina como una cuestión propia, inclusive en lo referente a la Antártida y la plataforma continental. Fuentes consultadas en el país trasandino afirmaron que el gobierno de Boric podría estar intentando desviar la atención del golpe que siente por el caso del abogado Luis Hermosilla, imputado por una serie de delitos en el "Caso Audios" y que salpica a políticos, jueces y policías, sin contar el malestar por la inseguridad.

En Cancillería y en Defensa afirman que tampoco recibieron re-

La situación es paradójica porque Fernández hizo estas declaraciones sin hablar con el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Argenti-na, Xavier Isaac, durante un ejercicio reciente con la comandante g neral Laura Richardson del Comando Sur de la Flota de los Estados Unidos en preparación de la Conferencia de Defensa Sudame-ricana #SOUTHDEC24 organizada por Chile

Fue la ministra Toha quien habló de "Investigación en curso y contactos con Argentina", que aquí niegan sobre un "tráfico aéreo no identificado" en el Estrecho de Magallanes. "Se detectó el movimiento de una nave, no se sabe exactamente qué elemento, se actuó de acuerdo a los protocolos, un avión nuestro de la Fuerza Aérea fue a identificarlo, se perdió el contacto porque probablemente esa persona, o esa nave se alejó de

nuestro espacio aéreo", sostuvo. Entre tanto Boric, le dijo a un pe riodista de Biobio Chile. "después te cuento sobre eso, pero me llegó un informe recién".

Confirmado. Medios aéreos des plegados por la FACH desde la base aérea Chabunco de Punta Are nas en misión de intercepción real hacia la frontera con Argentina: aviones F5, twin Otter, helicóptero Bell 412", escribió el tuitero @cesar\_quezada, que suele tener infor-mación militar contra Argentina.

El propio tuitero afirmó horas después, que era \*importante que el @mindefchile complete la inves tigación ya que llegó a Falklands (así llama a las Malvinas) el RFA Lyme Bay(L3007) de Reino Unido, si no fueron aviones argentinos podría haber sido un drone de última generación de UK que no fue canta do por ningún radar argentino y si por Chile."

Desde Argentina, la actitud fue de indiferencia. En el Gobierno de Milei evitan caer en peleas con Boric, por razones estratégicas, la Fuera Aérea Argentina insistió en su versión. El único vuelo que hicieron ese día fue un LADE, Twin Otter que voló por la Aero vía y bajo control de Comodoro Rivadavia

El único movimiento detectado de LADE fue entre las 15.35 y las 16.55. En este momento no hav aviones en Argentina -y los "ene migos" lo saben afirman acá- que esté en condiciones de volar en la noche en la zona que los chilenos



Mantenete informado todo el día en

clarin.com



#### La estatización que terminó en un juicio multimillonario

- Kirchner la familia Eskenazi ingre só en YPF. Por entonces, Petersen Energía, una sociedad conformada por los Eskenazi en Esp cibió un préstamo de US\$ 1.018 millones de un grupo de bancos y para quedarse con el 14,9% de YPF. otro de 1.015 millones de Repsol
- Para pagarlo, Repsol le permitió que usara las utilidades de la petrolera, En 2011, los Eskenazi tomaron US\$ 670 millones de los



sol para sumar otro 10% de la pe trolera. En todos los casos, los créditos se pagarían con las utilides generadas por YPF

Pero en abril de 2012 Cristina Kirchner y su ministro Axel Kicillof estatiza la empresa, sin repa rar en los estatutos de la petrole ra que establecían que los accio nistas tenían derecho a realizar una oferta. Además, al estatizar la compañía no les ofrecieron una ensación como la otorgada



**Axel Kicillof** 

- Eskenazi en España se fueron a la quiebra y ahí aparece Burford: compró en US\$ 15 millones el derecho a litigar a de las dos firmas de la familia Eskenazi. Lo hizo a ido del síndico español
- El liquidador español de es quiebra aceptó y se reservó el 30% de lo que reciba Burford en el juicio como compensación para pagos de esas empresas.

# Juicio por YPF: piden mails y WhatsApp de Massa, los Caputo y otros 24 funcionarios

El fondo Burford busca probar que las distintas gestiones controlaron YPF. Y así embargar sus activos. Avanzan también contra el gobierno de Milei.

#### Juan Manuel Barca jbarca@clarin.com

En una nueva ofensiva en el juicio contra YPF, los demandantes die ron otro paso y solicitaron a la Corte del distrito sur de Nueva York ampliar la búsqueda de informa-ción para embargar activos argentinos, con el acceso a los mails y whatsapp de una lista en total de 26 funcionarios, entre los que figuran el ministro de Economía, Luis Caputo, el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el exministro de Hacienda y excandidato presiden-cial, **Sergio Massa**.

Las partes ya habian acordado la semana pasada la apertura de las comunicaciones de 12 funciona rios de segunda línea de la gestión de Javier Milei y Alberto Fernández. Pero los beneficiarios del fallo patearon el tablero el lunes y pidie ron a la jueza Loretta Preska incluir otros 14 nombres, entre ellos los Caputo, lo que acrecentó las tensiones con los fondos que huscan acelerar el cobro de US\$ 16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012. La medida solicitada se enmarca en el "discovery" autorizado en febrero para buscar información desde el 2020 a la fecha y pro-bar que las entidades públicas, como el Banco Central y el Banco Nación, son lo mismo ("alter ego", en términos más técnicos) que YPF una sociedad anónima que cotiza tanto en la bolsa de Buenos Aires como en Nueva York, El objetivo es acceder a activos argentinos.



cisión. La jueza Loretta Preska define si acepta el pedido en audiencia el martes próximo.

Según la presentación de los litigantes en medio del proceso de apelaciones, "la República se ha negado a recopilar y producir documentos relevantes que no están contenidos en cuentas de correo electrónico mantenidas por el gobierno, incluyendo comunicaciones transmitidas a través de cuentas de correo electrónico personales o aplicaciones de mensajería (como WhatsApp, Slack o Gmail)".

Para los demandantes, "el descubrimiento de méritos demostró que los funcionarios del gobierno argentino se comunican ampliamente a través de cuentas de correo electrónico no gubernamentales en sus capacidades oficiales" Y si bien el Gobierno ofreció revisar sólo las comunicaciones externas de funcionarios con emplea dos de YPF o del BCRA, los reclamantes consideran que "no son su-

El argumento es que las discusiones internas sobre YPF y el BCRA también son "esenciales" para establecer el control del gobierno sobre dichas entidades. Y por ello, "los demandantes han solicitado la búsqueda de correos electrónicos de 12 custodios adicio nales", según el escrito del estudio King & Spalding en representación de Burford Capital.

Burford es el mismo fondo que ganó el juicio contra la Argentina por la expropiación de Aerolíneas y es uno de los que compró en España el derecho a litigar contra la petrolera, luego de que dos empresas del Grupo Petersen (de la familia Eskenazi) con acciones en YPF fueran a la quiebra y renunciaran a hacerle juicio al Estado por la expro-

El listado en discusión fue dado a conocer por Sebastián Maril, de Latam Advisors. "Lo que piden es buscar los mails con palabras claves. Hoy, los beneficiarios pidieron pos tergar la definición. Ahora, la Corte deberá definir si acepta el pedido en las dos audiencias que habrá el próximo martes por YPF y el Banco Nación. Se ha incrementado el nivel de disputa entre Argentina y los beneficiarios del fallo", explicó el especialista.

Uno de los principales blancos para buscar información relacio-nada con el BCRA e YPF es el mi-

nistro Caputo.
"Como Ministro de Economía desde diciembre de 2023, el Sr. Caputo es responsable de establecer e implementar las políticas económicas nacionales, políticas, incluida la gestión de la deuda internacional. Como resultado, es probable que el Sr. Caputo tenga información sobre el control de la República sobre el BCRA, incluyendo cualquier instrucción dada por el Ministerio de Economía al BCRA para implementar políticas económicas", señala el escrito. Hasta ahora, el jefe de Economía

se mantenía **alejado del conflicto**, ya que la representación argentina en el juicio por YPF está a cargo de la Procuración del Tesoro. Pero los fondos pusieron el ojo sobre el fun-cionario a partir del traslado del proyecto entre YPF y Petronas para construir la planta de gas licuado en Río Negro y la colocación de un bono a 2038 a YPF para pagar la deuda de Camme

En cuanto a Massa, el documento considera que, en su paso por el Ministerio de Economía entre osto de 2022 hasta diciembre de 2023, "fue responsable de implementar la política económica na-cional, incluida la que afecta a las operaciones tanto del BCRA como de YPF" y "es probable que el Sr. Massa tenga comunicaciones relacionadas con el uso del presupues to publicitario de YPF con fines políticos y la manipulación del precio del petróleo". También pidieron por la actual subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético, Mariela Beliansky, el exsecretario eneral de Presidencia, Julio Vitobello, el exministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, el exviceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, entre otros.■

16 El País

#### La marcha de la economía



Suba de tarifas. El aumento en las tarifas del servicio de agua ya está confirmado y será de 4,48%.

# Tarifas: el Gobierno analiza subas de 4 a 5% en septiembre

Sería para luz, gas y agua. Buscan bajar el gasto en subsidios y así compensar la pérdida de recaudación del impuesto PAIS para conservar el superávit.

Santiago Spaltro

sspaltro@clarin.com

El Gobierno analiza en estas horas aplicar un **nuevo aumento de tari-**fas de la energía eléctrica y el gas natural de entre 4% y 5% en septiembre, para compensar en parte el impacto de la retracción del impuesto
PAIS a las importaciones con una baja del gasto público en subsidios.

Además, desde el domingo I de septiembre regirá un nuevo incremento de tarifas de agua y cloacas, que está confirmado: será del 4,48% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde opera la empresa pública Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

Argentinos (AySA). La intención de aplicar otra suba en las tarifas de la luz y el gas fue confirmada a **Clarín** por fuentes oficiales y del sector privado, que todavía no cuentan con precisiones. Pero en la industria se comenta que podría alcanzar el 4% a 5%, un número similar al que ya hubo en agosto.

En ese sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, calibra con su equipo los detalles para que haya una actualización del Precio Estacional (PEST) de la energía eléctrica, del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), así como en las tarifas reguladas de transporte y distribución de la electricidad y el gas natural por redes.

Los dos primeros puntos están directamente relacionados con los subsidios y el ahorro fiscal que puede tener el Tesoro si autorizara aumentos a los hogares de ingresos altos (N1), medios (N3) y bajos (N2).

Hasta julio, el Gobierno había gastado en 2024 unos \$3,82 billones -a moneda constante del mes pasadoen subsidios a la energía, un 40% menos en relación al período enero-julio 2023.

La idea oficial es continuar con la baja de la inflación y que el mes que viene el índice de precios al consumidor pueda arrancar con un "2adelante", por primera vez en casi 3 años -no sucede desde noviembre 2021-.

Como contó este diario hace 10 días, el ministro conversa con las empresas y les asegura que la reducción del impuesto PAIS ofrece suficientes motivos como para lograr una baja nominal de los precios de bienes y servicios que tienen componentes importados.

En relación a las tarifas de AySA, este será el impacto en las facturas promedio de los usuarios:

Para los que tienen agua y cloaca (todos los valores son sin contar los impuestos); los 534.517 hogares de segmento zonal "alto" pagaron en agosto un promedio de \$ 22.137, y en septiembre pasarán a una boleta de \$ 23.129; los 996.718 usuarios de segmento "medio" abonaron \$ 20.104 este mes, y treparán hasta un promedio de \$ 21.005 el que viene; y los 1.187.139 de segmento "bajo", pasarán de \$ 16.155 a \$ 16.878.

Para los que solo tienen agua (sin contar los impuestos); los 5.991 de segmento "alto" irán de \$35.365 en agosto a \$36.950 en septiembre; los 5.827 de segmento "medio", de \$ 11.582 a \$12.101 y los 582.044 hogares "bajos", de \$6.158 a \$6.434.

Con los aumentos de tarifas que hasta septiembre inclusive habrán acumulado un 270,9%, AySA ya tiene un resultado operativo positivo (superávit) y no le pide más subsidios a su accionista, el Estado nacional -excepto para la tarifa social. Para eso también fue clave la para

Para eso tambien fue clave la paralización de unas 300 obras y un agresivo plan de ajuste sobre la vigilancia, la limpieza y las horas extras. También se lanzó un programa de retiros voluntarios. ■

# El Banco Central admite que la desinflación pierde fuerza

Las últimas medidas para "exterminar" la inflación siguen sin reflejarse en los precios con nitidez. A pesar de la profundización de la "emisión cero" a fines de junio pasado y el cierre de las canillas de pesos, el indice de precios al consumidor (IPC) se mantuvo en torno al 4% desde mayo hasta julio, mientras la inflación núcleo aquella que excluye el impacto de los precios regulados y estacionales- se estancó en alrededor del 3,8% en igual período.

Los datos surgen de un gráfico que mostró el viernes pasado el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, ante inversores durante el foro US Argentina Business Council. Los números reflejan la resistencia que muestran los precios para bajar más rápido, aún después de los últimos anuncios como el traspaso de la deuda del BCRA al Tesoro, la creación de nuevas letras (LEFI) y la intervención sobre el dólar financiero.

A principios de agosto, Werning había proyectado números más optimistas en otra presentación. Alli, preveía una baja de la inflación desde el 4,2% en mayo al 3,7% en julio y de la múcleo, desde el 3,7 al 3,2%. Pero el dato oficial del mes pasado terminó siendo levemente superior en ambos casos y superó por primera vez las estimaciones de las consultoras en el relevamiento de mercado (REM) del BCRA, que proyectó una suba del 3,9% del IPC para julio.

Eso no evitó que el funcionario delineara un escenario alentador en el documento, donde señaló que "el cambio de régimen macroeconómico redujo la inflación rápidamente inflación" (pese a la fuerte suba del tipo de cambio y

los aumentos de tarifas en curso)\*, aseguró que el abordaje del excedente de pesos "hace colapsar la inflación" y que la economía "ha superado la crisis", ya que el indicador adelantado de actividad del BCRA "fa luz verde"

BCRA "da luz verde".

La preocupación oficial por las mayores dificultades para acelerar la reducción de la inflación llevó al gobierno a implementar desde este lunes la baja del impuesto PAIS del 17,5% al 7,5%. En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció este miércoles que la inflación en agosto va a ser similar a la de julio (4%) y que en septiembre "vamos a ver una baja de precios" (ver más aparte).

La resistencia a la baja en los precios obedece a varios motivos. "Por un lado, fueron meses donde los salarios crecieron levemente en términos reales y por otro, es probable que los aumentos en regulados hayan tenido efectos de segunda vuelta. Todo esto en un contexto donde el riesgo país todavía se mantiene relativamente alto, con cepo, brecha y suba del dólar oficial al 2% mensual", señaló Rocío Bisang, analista de EcoGo.

"Los procesos de reducción de inflación son complejos y no lineales, es lógico que le esté costando el doble de tiempo, 6 meses, pasar de 4% a 3% que de 25,5% a 11%", dijo Claudio Caprarulo, director de Analytica. "El nuevo esquema monetario, que en agosto volvió a ser levemente contractivo, puede quitar algo de presión a la suba de precios, pero la corrección de tarifas y la suba de salarios le ponen un piso", afirmó Manuel Cerdan, de Invecq. ■

Juan Manuel Barca



Busca dólares. La autoridad monetaria retomó la senda compradora tras el impasse del martes.

# El Central hizo la compra de dólares más grande en tres meses

Fueron US\$ 154 millones y acumula US\$ 684 millones en agosto. El riesgo país perforó los 1.500 puntos.

#### Annabella Quiroga aquiroga@clarin.com

El veranito cambiario de agosto se potenció en esta rueda con la baja de los dólares alternativos y la acumulación de divisas. Por un lado, el dólar blue retrocedió otros cinco pesos a \$1.335, el nivel más bajo en los últimos dos meses. A la vez, el Banco Central concretó la compra más grande en tres meses. Esta vez se llevó US\$ 154 millones y así acumula US\$ 618 millones en

lo que va de agosto.
Con esta operación, el Banco
Central retomó la senda compradora tras el impasse del martes,
cuando tuvo que vender US\$ 75 millones en medio de un salto de la
demanda para cubrir importaciones de energía.

Tras la confirmación de que la baja del Impuesto PAIS para las importaciones empezará a regir a partir del lunes próximo, en el segmento de contado del mercado, el volumen operado llegó a US\$ 481 millones, el monto más elevado del mes y el más alto desde fin de julio pasado, según consignó el operador Gustavo Quintana.

A la vez en el MAE se operaron

US\$ 260 millones y en el Rofex US\$ 732 millones.

Junto con la reducción del Impuesto Pais de 17,5% a 7,5%, el ministro Luis Caputo confirmó que no habrá cambios en el manejo del tipo de cambio. A esto se sumó una nueva licitación de bonos: la Secretaria de Finanzas adjudicó \$ 4,47 billones.

"La reducción del Impuesto PAIS sumado a las señales dadas con el menú de la licitación del Tesoro refuerzan el view de que el Gobierno buscaría demorar la unificación cambiaria hasta después de las elecciones de medio término", indicaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Otro de los mensajes que envió el equipo económico al mercado fue que buscarán que el contado con liqui, que en esta jornada terminó en \$1,291,7 y apenas se movió 0,5% en el mes, vaya convergiendo al valor del tipo de cambio oficial.

En medio de calma y por segundo día consecutivo bajó el tipo de cambio mayorista. Cedió 50 centa-vos para terminar en \$ 949.5. Aún así "en los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió \$ 1,00, idéntico ajuste al

registrado en el mismo lapso de la semana anterior", dijo el operador Gustavo Quintana.

Con esto, el Gobierno busca achicar la brecha que hoy está en 36% para el CCL. "Queda abierto el interrogante sobre la pretensión de cerrar la brecha "de arriba hacia abajo". Es decir, que los distintos tipos de cambio de la economía converjan al dólar oficial y no al revés, como suele ocurrir". señaló PPI.

"La pregunta del millón es si el sector externo "cierra" al tipo de cambio oficial que se proyecta con un crawling de 2% y una inflacióna la que le faltan, por lo menos, algunos meses para llegar a esa velocidad", concluyeron.

Por su parte, los bonos argentinos en dólares tuvieron un repunte de entre l'y 4,25%, lo que permitió que el riesgo país volviera a perforar el piso de los 1,500 puntos. Esta vez el indicador de JP Morgan que mide la sobretasa de la deuda argentina respecto a la del bono del Tesoro a 10 años, cedió 26 puntos y cerró a 1,484 puntos básicos.

El Merval bajó 0,1% en la Bolsa porteña y las acciones argentinas que cotizan en Nueva York bajaron, con pérdidas de hasta 2,4% en el caso de Ternium.

# Caputo aseguró que desde septiembre bajarán los precios de los productos

El ministro de Economía explicó que será por la eliminación del impuesto PAIS desde el lunes.

Luego de la decisión del Gobierno de aplicar finalmente una rebaja de 10 puntos del **impuesto PAIS** para las importaciones, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, aseguró ayer que repercutirá en los precios: "En septiembre vamos a tener una baja"

El funcionario contó en una entrevista en Radio Rivadavia que: "nos hemos juntado con muchas cámaras para transmitirle que la gente tiene que recibir confianza del otro lado. Si sacamos el impuesto PAIS y la gente no recibe nada, de qué sirvió", respondió el funcionario nacional. "Ayer estuvimos con productores de motos, la Copal, alimentos también".

El impuesto se reducirá del 17,5% al 7,5% desde el 1º de septiembre, retrotrayendo la suba dispuesta por la gestión de Javier Milei el 13 de diciembre pasado.

"El lunes baja lo que nosotros habíamos subido de 7,5% a 17,5%. Lo subimos y yo había dicho que iba a ser temporario para ganar poder de negociación en un momento que queríamos pasar la Ley Bases. Estábamos en inferioridad de condiciones. Teníamos que demostrar que podíamos ir al equilibrio fiscal solos. En ese momento esa era la única posibilidad", argumentó.

En ese sentido, Caputo hizo foco también en la **inflación**: pronosticó que **agosto registrará un**  dígito "cercano al nivel de julio", que marcó 4%. "Supongo que va a estar en ese entorno y que en septiembre va a bajar por el impuesto PAIS y porque estamos tomando más medidas. Algunas anunciaremos esta semana y otras a mediados de septiembre".

Por otro lado, el ministro respaldó a Milei por el veto a la reforma jubilatoria: "Es decisión del Presidente y yo coincido totalmente. Es un tema 100% político, a la gente que votó eso no les importa absolutamente nada los jubilados"

"El ultimo año le sacaron a los jubilados un 30% en un contexto en el que gastaron un montón de las Leligs. Nosotros tuvimos que hacer un ajuste brutal por el despilfarro que hicieron ellos y le estamos pagando un 5 y medio real más desde que asumió Javier Milei. Esto no es un tema de jubilados, es un tema político donde ellos quieren voltear al Gobierno", apuntó.

Para Caputo, el semáforo de la

Para Caputo, el semáforo de la economía "se está poniendo todo verde" y justificó: "El rebote ya arrancó y por supuesto que no vas a cambiar 100 años de historia y 16 de populismo extremo en 6 meses. Pero sí pueden empezar a ver los frutos de lo que se está haciendo. En diciembre era mucho más dificil y hoy ya muchos sectores se están recuperando a dos digitos:"



Promesa. Luis Caputo dio una buena noticia; bajar impuestos.

18 El País CLARIN – JUEYES 29 DE AGOSTO DE 2024

# El consumo en crisis: pese a las promos, en agosto siguió en baja

Luego de la peor cifra de los últimos 3 años en junio, hubo en julio y agosto otra vez números negativos. Salidas y ropa encabezan la caída. Perspectivas.

#### Agustina Devincenzi

agdevincenzi@clarin.com

Luego de la peor caída de los últimos tres años que registró el consumo masivo en junio, en julio y agosto continuó la retracción y los datos anticipan que el mes habría cerrado con un golpe incluso mayor para los supermercados. Las marcas refuerzan las promociones y los descuentos en alianza con bancos y fintech para revertir la tendencia.

El recorte del poder adquisitivo se siente en los bolsillos, pese a la recomposición salarial en varios sectores que corre a la par de la inflación, que se moderó levemente y alcanzó con el 4% último la cifra mensual más baja en lo que va del año. El 'Indicador de Consumo' de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que mide las compras de bienes y servicios en los hogares, mostró en junio un retroceso interanual del consumo masivo del 9,8%, la caída más pronunciada desde la pandemia.

Aunque el mes pasado la contracción fue menor, los números siguen por debajo de los de la misma época de 2023, con un 5,6% abajo versus julio anterior. De esta forma, el consumo acumula en los primeros siete meses de 2024 una baja del 6,2% interanual en línea con el deterioro que sufrió desde inicios de año, tras la devaluación.

En un contexto en el que se restringieron salidas de ocio y esparcimiento y compras de ropa y calzado, recreación e indumentaria fueron los rubros más castigados, con una disminución en julio del 19,7% y 19,1%, respectivamente.



Changuitos a medias. Las ventas en los supermercados seguirían en tendencia declinante.

En tanto, el capítulo de **transpor-**te y vehículos decreció un 8,9% interanual, mientras que la categoría
que engloba a **distintos servicios y productos** (cuidados, personales,
financieros, educación y salud; además de alimentos y bebidas) lo hizo
en un 3,5% interanual.

Así las cosas, un dato que anima a la industria es que disminuyó el ritmo de caída en junio y se asemejó al de mayo. Además, hubo una leve suba del consumo respecto de junio (1,8%), situación que no se daba desde abril. "El desempeño de la economía y el consumo presentan un comportamiento similar, lo que se expresa en tasas que, usualmente, se incrementan o reducen en la misma dirección", explicó al resperto la CAC

En ese sentido, consideró que la reanudación del proceso desinflacionario luego de la pausa de junio que interrumpió la tendencia bajista del Índice de Precios al Consumidor (IPC), tras cinco meses consecutivos de desaceleración entre enero y mayo contribuyó positivamente a "una tímida recuperación desestacionalizada", que podría iniciar un paulatino camino ascendente.

"La estabilidad cambiaria a partir del mantenimiento del crawling peg(el ritmo de devaluación del 2% mensual del dólar oficial) favoreció a la dinámica inflacionaria, desacelerando su paso pese al leve traspié de junio. El mantenimiento de ese esquema podría significar una paulatina recuperación del ingreso real de los hogares, lo que impactaría positivamente en el consumo en los próximos mesesº, agregó la entida

No obstante, aclaró que "la evolución de las tarifas y los subsidios a los servicios públicos será fundamental para que la inflación no vuelva a acelerarse y repercuta de forma negativa en el consumo".

La Cámara estimó un ingreso nominal promedio por hogar de \$
1.307.000 en julio, lo que representa una caída del 17% en el poder de compra y lleva a las familias a hacer una reestructuración de sus gastos. No obstante, los datos mejoraron comparado a junio, cuando calculó ingresos promedio por \$
1.188.000 y un 21% de caída de capacidad adquisitiva.

En supermercados y autoservicios, el desplome de ventas habría sido mayor, según datos de la consultora Scentia que circulan en el sector. Considerando agosto, la contracción llegaría al 22,6% respecto de agosto de 2023, 6,5 puntos más que la caída de julio. En los dos meses anteriores, hubo una merma del 12,4% y 16,1% interanual, respectivamente.

En mayoristas, la escena se repite. El Instituto de Estadística y Censos (Indec) informó una retracción del 14,5% interanual en junio (último dato disponible). A la par que el principal jugador del segmento, Diarco, comenzó a aceptar compras en dólares con billetes de cara chica y manchados a una cotización mayor a la del blue para atraer clientes, trascendió el rumor de que Makro, en manos de capitales neerlandeses, puso en venta sus 24 sucursales en la Argentina como parte de una desinversión regional.

En este contexto, las marcas refuerzan las ofertas en alianza con bancos y fintech con propuestas más agresivas y el lanzamiento de hasta 3 cuotas sin interés. Las cadenas pasaron a tener descuentos prácticamente todos los días. con rebajas que llegan al 50% y 2x1 entre las acciones en sus co mercios físicos, canales digitales, clubes de fidelidad, promociones de fin de semana en categorías como bebidas y carne, y acuerdos con **Mercado Pago** y **Modo** en me dio de la pelea judicial entre la billetera de Mercado Libre y la de los bancos.

# Llaryora, contra las retenciones, pidió una ley de biocombustibles

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, estuvo en la inauguración oficial del Tercer Congreso Internacional de Maíz, que se desarrolla en la ciudad de Córdoba este miércoles y jueves, y fustigó las retenciones y la actual Ley de Biocombustibles.

En primer lugar, el gobernador agradeció a los productores y los calificó como "heroes" por la forma de producir en un contexto desfavorable para la producción, principalmente, por las retenciones. "Se los maltrata mucho. Cuando dicen 'miren cómo crece Paraguay, Uruguay', yo diría miren cómo se sostiene la producción en Argentina. Es increible lo que han hecho ustedes", sostuvo, y agregó que la producción se sostiene a pesar de las retenciones. "Si no estuvieran las malditas retenciones, lo que seriamos", se lamentó por el potencial que pierde Córdoba. Según los números de Llaryora, la provincia aportó US\$ 3.500 millones en 2023 en concepto de este impuesto. y desde que se instauraron (2002), unos US\$ 40.000 millones. "Esto no vuelve", afirmó. Luego, enfatizó la importancia

Luego, enfatizó la importancia del maíz y lo consideró como el "oro verde", siendo "uno de los cultivos que el mundo tomó como palanca para el segundo desarrollo del agen"

Y alli, hizo hincapié en los biocombustibles, donde la provincia mediterránea es lider en el segmento de bioetanol. "La única culpa que hay en la Argentina que no seamos lideres en biocombustibles la tiene la política, que no estuvo a la altura de este ecosistema productivo. Hay que hacernos cargo, no es la culpa de los productores ni de los industriales", resaltó.

Dijo que Estados Unidos transforma casi el 80% de si producción de maíz; Brasil, por su lado, el 60% de su producción maicera. "No es una cuestión ideológica, es cuestión de los países que quieren gobernar para generar mas trabajo y producción", sostuvo.

Ante este contexto, afirmó que Argentina necesita una nueva ley de biocombustible. "Sin reglas claras, con la actual ley, es imposible. Obstruye el crecimiento que depende de un funcionario", indicó. "¿Quién va a invertir si no tenés a largo plazo garantizado un corte?", preguntó seguidamente.

Para Llaryora, el reclamo de la baja de las retenciones está en el mismo nivel que una política por los biocombustibles ■

clarin#ramiro.correia.martins@gr

#### Principales indicadores





RIESGO PAÍS En puntos medido por JP Morgan



MERVAL Bolsa de Buenos Aires



PETRÓ WTI, en c



SOJA Chicago, en dólare

#### MILEI, EN LA UIA

El presidente Javier Milei confirmó finalmente su asistencia al acto del Día de la Industria el próximo lunes en la UIA. La celebración es en la sede de la entidad en Avenida de Mayo. La UIA, presidida por Daniel Funes de Rioja, se prepara para recibir también a la mayoría de los ministros.

# En un mes arranca la plataforma gasífera más austral del mundo

Empieza a operar el proyecto Fénix para extraer gas. Es de TotalEnergies, Wintershall Dea y PAE y está a 60 kilómetros de la costa de Tierra del Fuego.



La plataforma. Sobre el mar, en el Sur, a 60 kilómetros de la costa.



Sustitución. La producción de gas irá en un 70% al mercado local.

# Cañadón Alfa CHILE Cañadón Alfa Carina Hidra Carina Carina Carina Carina Fénix Vega Pléyade TIERRA DEL FUEGO Mar Argentino Mar Argentino Millones de dólares de inversión Kilometros de ductos submarinos Submarinos Millones de m3/día de pico de producción Plataforma ubicada en el mar Austral Plataforma ubicada en el mar Austral

PLATAFORMA FÉNIX, ENVIADO Santiago Spaltro sspaltro@clarin.com

Las petroleras TotalEnergies (Francia), Wintershall Dea (Alemania) y Pan American Energy (PAE, de Argentina) ya se preparan para poner en producción a partir de octubre el gas natural offshore del proyecto Fénix, a 60 kilómetros de la costa de Tierra del Fuego y a una profundidad de 70 metros del fondo marino. Las empresas desembolsaron inversiones por unos 700 millones de dólares a partir de 2022, y prevén recuperarlas en aproximadamente 4 años. Generarán ingresos por entre US\$ 150 y 200 millones anuales, y luego tendrán hasta 2041 para obtener rentabilidad.

2041 para obtener rentabilidad. El consorcio Cuenca Marina Austral 1 (CMA-1) se formó en 1978, hace 46 años, y tiene la concesión de otras áreas offshore como Hidra, Kaus, Ara-Cañadón Alfa, Carina, Aries y Vega Pléyade, todos nombres de constelaciones. Lo integran en partes iguales Total y Wintershall (37,5% cada uno) y PAE tiene el 25% restante.

los meses de invierno

Como Wintershall vendió a nivel mundial sus activos a la británica Harbour Energy, hay polémica en la provincia porque una empresa inglesa producirá gas cerca de las Islas Malvinas.

Por cierto, el proyecto Fénix sur-

gió como reinversión del flujo de ganancias que tuvieron las compañías durante los últimos años y que no pudieron sacar al exterior, a sus casas matrices, por el cepo.

a sus casas matrices, por el cepo.
Allí radica una paradoja: con los controles de capitales, las multinacionales tuvieron esta ventana para alocar sus pesos atrapados en la Argentina; pero por culpa de esas restricciones no pueden explotar todo el potencial de sus activos, principalmente en Vaca Muerta.

Por eso, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) asoma como un fuerte impulso a la industria petrolera y funciona como una salida del cepo a medida, aunque en las empresas prefieren ver también un país con una economía normalizada y sin controles cambiarios.

En la reglamentación del RIGI, el offshore quedó adentro y las compañías podrían aplicar nuevos proyectos; en cambio, las inversiones en Vaca Muerta para producir petróleo quedaron afuera.

Clarin visitó la plataforma marítima -que mide 50 por 40 metros y pesa 4.800 toneladas-, y conversó con sus trabajadores, que rescatan el sentido de familia que se construye en las operaciones. Provienen de Argentina, Francia, Estados Unidos, Brasil, Escocia, Rumania y Canadá, entre otros países, llegan a estar 28 días conviviendo en condiciones climáticas absolutamente desfavorables: en invierno la temperatura puede bajar hasta los 25 grados bajo cero.

grados bajo cero. La producción de los 3 pozos conrencionales en el medio del Mar Argentino-cada uno con un costo de US\$ 70 millones, frente a los US\$ 15 millones de Vaca Muerta y los US\$ 3 de un convencional en tierra-irá trepando progresivamente desde 1 millón de m3 por día (MMm3/d) en octubre hasta los 5 MMm3/d y luego hasta un plateau estable de 10 MMm3/d en enero 2025. Esta oferta equivale a una sustitución de importaciones de 15 barcos de Gas Natural Licuado (GNL) durante el invierno -cada uno con un costo cercano a los US\$ 25 millones- y se trata del 7% de la producción total promedio de la Argentina, que es de 140 MMm3/d, aunque en julio trepó a 151,8 millo-nes de metros cúbicos diarios.

Ese gas se destinará en un 70% a la demanda del mercado internoa precio regulado - las distribuidoras que lo llevan hasta hogares y comercios, así como a Cammesa, que lo entrega a las generadoras eléctricas-mediante la ronda 5 del Plan Gas. El 30% remanente irá con precio libre a la industria local y a las exportaciones a Chile.

La producción de Fénix se transportará mediante un gasoducto submarino de 36,5 kilómetros que se conectará a otra plataforma, la de Vega Pléyade, y desde ahí recorrerá otros 70 kilómetros hasta la costa, en donde está la planta de procesamiento y acondicionamiento del gas de Rio Cullen. La crisis del gobierno de Maduro

# La oposición volvió a marchar contra el fraude chavista y Machado aseguró que el régimen "va a ceder"

Bajo un clima de miedo y represión, la líder disidente sostuvo que "la libertad de Venezuela es una causa global". Y llamó a sus partidarios a resistir: "Esto-les prometió- no tiene vuelta atrás".

Omar Lugo

En otro desafío al régimen chavista, que ha impuesto la represión y la persecución política como estrategia, la jefa de la disidencia, María Corina Machado, lideró aver una nueva marcha opositora en la que prometió que el gobierno de Nicolás Maduro "va a ceder" y llamó a sus partidarios a la resistencia.

La protesta "Acta mata sentencia" había sido convocada por Machado a través de las redes sociales, hoy casi la única conexión entre los líderes opositores y un 80% de venezolanos que demandan un cambio político tras apoyar con su voto el 28 de julio último al candidato Edmundo González Urrutia.

Pero el gobierno de Maduro proscribió la red X y limita el uso de WhatsApp. Además encarcela y acusa de terroristas y de odio a peronas comunes -incluyendo adolescentes-por sus mensajes en redes. En los últimos días arrecian las detenciones extraiudiciales v desapariciones de políticos, ab dos, activistas de los Derechos Humanos y manifestantes comune

Bajo ese clima de intimidación, unas 1.500 cautelosas personas atendieron este miércoles el llamado a la calle de Machado, la jefa proscripta de un movimiento que. según las actas de votación publicadas en Internet por la disidencia, derrotó a Maduro por cuatro millones de sufragios.

El chavismo comenzó poco después su movilización, que terminó en el palacio presidencial de Miraflores con un discurso del presidente en el que volvió a afirmar su triunfo sin que la justicia electoral haya aportado las pruebas que reclama la ley y la oposición

La ONG Provea denunció que en estas semanas ya hay más detenciones políticas que las ocurridas en Chile tras el golpe de Pinochet contra Salvador Allende.

#### Maduro también encabezó una marcha de partidarios ante el palacio de Miraflores.

"Cada uno de ustedes habla por miles y miles de venezolanos que van a ser libres", dijo Machado a la pequeña multitud desde la plataforma de un camión de carga. "Estamos avanzando... No hace falta que estemos cada día en grandes

administrar v hacer crecer nues-

"Es una etapa dura y lo sabíamos, pero en este mes hemos logrado convertir la causa por la libertad de Venezuela en una causa mundial, global", dijo al señalar que ningún gobierno democrático en el mundo ha reconocido a Maduro. Dicen que el régimen no va a ceder", siguió, "Lo vamos a hacer ceder y ceder significa respetar la voluntad expresada el 28 de julio". A la concentración no acudió González, que también está en la clandestinidad: la última vez que apareció en público fue el 30 de julio. González ya ignoró dos llamados de la fiscalía que lo investiga por denunciar un fraude y ayer fue ci-tado por tercera vez. Maduro pidió la cárcel para González y Machado. en las protestas poselectorales, que dejaron 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2.500 detenidos, más de 100 menores de edad.

La oposición afirma que sus actas - ejemplares de documentos oficiales- confirman el triunfo de González con al menos 6,2 millo nes de votos. El gobierno dice que ganó Maduro y da por terminado el asunto. "Hemos salido juntos para que el mundo tenga cláro que es to no tiene vuelta atrás, ¡Vamos a seguir adelante!", insistió ayer Ma-chado en las calles de Caracas.

Su aparición animó a los concer tradas en la céntrica avenida Miranda. La gente la aplaudía, agitaba banderas, gritaba "¡Libertad, Libertad!" y "¡Este gobierno va a caer!".

Las fuerzas de seguridad permitieron la concentración y dejaron



105. La líder de la oposición, María Corina Machado, aver, micrófono en mano sobre una camioneta, durante un momento de su mensaje en las calles de Caracas, REUTERS

CLARIN – JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 El Mundo 21

ir a María Corina otra vez a la clandestinidad. Pero después de que la multitud se dispersara por su propia cuenta, agentes no identificados secuestraron a Biagio Pilieri, coordinador del partido Convergencia, y se lo llevaron a El Helicoide, un conocido centro de torturas, sede de la policía política Sebin.

El propio Pilieri tomó imágenes

El propio Pilieri tomó imágenes de la persecución y las transmitió en sus redes. El partido Vente, de Machado, dijo que supieron de su paradero gracias a la geolocalización del teléfono. Orbelys Ramírez, también cono-

Orbelys Ramírez, también conoce el miedo a la càrcel. La chica exhibía la foto de un muchacho. Explicaba que es de su primo, Daniel Escalona, estudiante, de 19 años. Era presidente de una de las mesas de votación ese 28 de julio en la ciudad llanera de Acarigua.

Un comando de la Policía asaltó su casa y se lo llevó preso junto con su madre y un hermano. Ahora está recluido en la peligrosa cárcel de Yare. No saben de qué se le acusa.

En sus palabras a los allí reunidos, Machado pidió a los presos comunes que cuiden a los muchachos detenidos injustamente. El venezolano promedio está más ocupado en sobrevivir que en la participación política, y se expresa más con el voto que en manifestaciones ribilizas según sondeos

taciones públicas, según sondeos. Las protestas contra "el fraude" del 28 de julio han dejado 2.500 prisioneros, sin derecho a la defensa, casi todos acusados de terrorismo, fascismo y traición a la patria, con penas que van de 10 a 30 años de cárcel. Activistas anónimos se han exiliado, estudiantes y dirigentes políticos pasaron a la clandestinidad después de que asistieron a marchas en esa semana post electoral o por haber trabajado en mesas de votación.

Pero hay quien enfrenta el miedo con una sonrisa. "Estamos felices, porque va a llegar la libertad para nosotros", dice Mary, de 74 años. Todos los días pone a Machado en oraciones al rezar el rosario.

Tras las palabras de María Corina, el camión comenzó a desplazarse en medio de un torbellino de silbatos, gritos, cornetas de automóviles y de un enjambre de motocicletas. Se formó una especie de marcha protectora de los manifestantes más vigorosos que por unos 500 metros corrían para cobijarla en la huida. Tras dejar la avenida principal, el camión dobló por otra calle y en medio del torbellino, baiaron a María Corina, va cubierta con una chaqueta oscura, de capuchón. La subieron a una moto de alta cilindrada y se perdieron en el escaso tránsito.

Minutos después se supo de la captura del opositor Pilieri. Por la avenida donde había estado la concentración pasaron unas 50 motocicletas con agentes de negro y armas antimotines. Pero ya no eran necesarios. ■

# Expertos mostraron en la OEA el "terrorismo de Estado" en Venezuela

En una sesión extraordinaria, denunciaron prácticas que el régimen comete con "absoluta impunidad". Y dijeron que se busca un clima de intimidación general.

WASHINGTON, CORRESPONSAL

#### Paula Lugones

A un mes del fraude electoral en Venezuela, la Organización de Estados Americanos sesionó ayer para exponer las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro que expertos denunciaron como prácticas de "terrorismo de Estado" de un régimen que actúa con "absoluta impunidad" para intimidar a la población.

El Consejo Permanente de la OEA fue convocado a una sesión extraordinaria por 12 países, incluido la Argentina, para analizar la situación de los derechos humanos en Venezuela, donde Maduro sigue proclamándose como ganador de los comicios del mes

pasado sin mostrar las actas que respalden esos resultados que la gran mayoría del mundo y veedores independientes consideran fraudulentos.

La convocatoria sucede luego de que el Tribunal Supremo de Venezuela, favorable a Maduro, afirmara días atrás que el autócrata era el ganador, aunque todas las actas dadas a conocer por la oposición y los organismos internacionales señalen que el triunfador fue el lider opositor Edmundo González Urrutia.

En la sesión de ayer expuso Roberta Clarke, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA, que expuso la dura situación actual en Venezuela que incluye "el uso ar-

bitrario de la fuerza que ha causado pérdidas de vidas humanas (al menos 23); detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas; persecución judicial y hostigamiento contra personas percibidas como opositores o voluntarios electorales; censura y restricciones a las libertades de expresión, asociación y a la libertad de reunión y obstáculos a la labor de organismos de Derechos Humanos'.

Clarke denunció que "estas prácticas, que conducen al terrorismo de Estado, perpetradas por la Comisión, no solo tienen como objetivo la persecución de sectores específicos, sino que también generan un clima de miedo e intimidación entre la población venezolana", denunció. "No existen recursos de protección, ya que los órganos de control responden al régimen y forman parte de la estrategia represiva del Estado. Las violaciones a los derechos humanos registradas en la actual crisis política y electoral agravan los problemas estructurales existentes", agregó. La sesión de ayer se dio en me-

La sesión de ayer se dio en medio de una fuerte controversia de los países americanos con Brasil, que se ha erigido como supuesto interlocutor entre Maduro y la región, pero que hasta ahora no ha logrado que el régimen muestre las actas electorales. El 16 de agosto, el Consejo Permanente aprobó una resolución "por unanimidad" exigiendo a Maduro que exhiba los documentos. Pero ese consenso se logró luego de que Brasil pidiera eliminar un párrafo de la declaración que decía que se reconocía las violaciones de los derechos humanos y que había "terrorismo de Estado".

Ahora, la CIDH fue convocada a la OEA para que exponga sobre las acciones atroces del régimen de Maduro, que queden registradas en las actas y que no queden diluidas en el debate de las naciones.

das en el debate de las naciones. Tras la presentación del repor te. Sonia Cavallo, la representante argentina ante la OEA, señaló que "la situación en Venezuela ha escalado a niveles alarmantes, afectando de manera directa la vida de millones de personas". Y aña dió que "los hechos documenta dos en informes tanto de la CIDH como la Oficina del Alto Comisio nado de Derechos Humanos de Naciones Unidas no pueden ser ignorados, son violaciones que claman por justicia y que requie ren la acción decidida de la comunidad internacional".

"Es preocupante que, pese a los múltiples llamados al respeto de los derechos humanos y al restablecimiento de la democracia, el régimen de Maduro continúe su camino de represión y persecución contra quienes se atreven a alzar la voz y esta vez estamos hablando de la voz soberana del mismo pueblo venezolano que se ha visto ultrajada", agregó.

"La criminalización de la disidencia, el hostigamiento a los lideres opositores y la censura a los medios de comunicación son muestras de un deterioro democrático que no podemos permitir que siga su curso sin una respuesta contundente", dijo.

ta contundente", dijo. Y siguió: "Hoy más que nunca, Venezuela debe recuperar su convivencia pacífica, la seguridad pública, la estabilidad política, que están siendo amenazadas por las propias autoridades de seguridad venezolanas. El momento exige un diálogo amplio, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político, que auspicie la reconciliación nacional, la seguridad y la democracia en Venezuela".



Exposición. Los delegados de los países de la OEA, ayer, al escuchar el informe de los expertos. EFE

CLARIN - JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 El Mundo

# Una masiva incursión israelí en Cisjordania dejó 9 muertos

Según el Ejército, buscaron eliminar "amenazas terroristas inmediatas". Fue en forma simultánea en cuatro ciudades del territorio palestino ocupado.

YENIN, AFP, APY EFE

En un operativo de gran escala, tropas de Israel lanzaron ayer ataques simultáneos contra cuatro ciuda des de Cisjordania, tras lo cual el Eiército afirmó que habían "eliminado a nueve terroristas armados". El fuerte despliegue en el territorio palestino ocupado despertó te mores de una escalada cuando aún no se disipa el humo de los chogues con Hezbollah en Libano v todavía está en curso la guerra contra Hamas en Gaza.

La violencia ha aumentado en Cisjordania durante el conflicto de la Franja desatado por los ataques terroristas del grupo fundamentalista el 7 de octubre contra Israel, cuando sus milicianos mataron a 1200 israelies, en su mayoría civiles, y secuestraron a 250 personas La réplica sobre Gaza deja ya más de 40.000 muertos, además de una gran destrucción y el desplazamiento al menos una vez de casi to-

dos sus 2,4 millones de habitantes. En Cisjordania, desde la madruada y hasta entrada la mañana, el Ejército israelí lanzó ataques coordinados en Yenín, Naplusa, Tubas y Tulkarem, que describió como una "operación antiterrorista" con bombardeos e incursiones de blindados. Según fuentes militares, se buscó eliminar "amenazas terroristas inmediatas" que buscaban dañar a la población civil.

La Media Luna Roja palestina ci-



Golpe. Uno de los blindados de Israel en la ciudad de Yenin. EFE

jordania y "seguir la evolución de La violencia en la agresión israelí" en ese territo-Cisiordania recrudeció rio, informó la agencia oficial patras la guerra de Gaza. lestina Wafa

Aunque las operaciones militares israelíes se han convertido en algo cotidiano en Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967, es raro que se lleven a cabo en varias ciudades simultáneamente. En las últimas semanas, estas operaciones se concentraron sobre todo en el norte del territorio, donde son más activos los grupos armados que combaten a Israel.

"El Ejército opera con todas sus

#### **El operativo**



fuerzas desde la noche en los cam pos de refugiados de Yenín y Tulkarem para desmantelar la infraes tructura terrorista islamista iraní ubicada allí", dijo este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Israel Katz.

Katz acusó en la red social X a Irán de querer "establecer un frente terrorista en el este en Judea y Samaria", una denominación que corresponde con el territorio de Cisjordania ocupada, "siguiendo el modelo de Gaza y Líbano", donde Hezbollah, el gran aliado de Teherán, ha estado lanzando cohetes contra Israel casi a diario desde el comienzo de la guerra en Gaza.

El Ejército israelí anunció el lunes que bombardeó el campo de refugiados de Nur Shams, en Tulkarem y la Autoridad Palestina repor tó cinco muertos. Uno de ellos fue identificado como Jibril Jibril, un palestino liberado de una cárcel israelí en noviembre como parte de la única tregua que ha habido en Gaza hasta el momento.

Más de 650 palestinos murieron en Cisjordania por acciones del Eiército o de colonos israelíes des de el 7 de octubre, según un recuento de la AFP con base en datos palestinos. Del otro lado, al menos 20 israelies perdieron la vida en ese territorio, entre ellos soldados ata cados por palestinos o que participaban en incursiones militares, se gún los datos oficiales israelies. La Yihad Islámica, un movimiento is lamista palestino aliado de Hamas, denunció una "guerra abierta por parte del ocupante israelí".

"Con esta agresión, que pretende trasladar el peso del conflicto a la Cisjordania ocupada, el ocupan te quiere imponer un nuevo estado sobre el terreno para anexionar Cisiordania", afirmó.

Por su parte, Hamas, cuya popu laridad se ha disparado en Cisiordania desde el inicio de la guerra de Gaza, mientras que la del partido Fatah de Abbas, se ha desplomado volvió a instar el martes por la noche a los tres millones de palestinos en Cisiordania a "levantarse contra la ocupación israelí. Los países mediadores entre Is-

rael y Hamas, Qatar, Egipto y EE.UU., tratan de lograr un alto el fuego, con la liberación de rehenes a cambio de palestinos presos en Israel. Después de una reciente ronda de conversaciones en El Cairo, una delegación israeli llegó a Doha el miércoles para conversaciones de "nivel técnico" con los mediadores, según una fuente cercana a las negociaciones.

# Trabajar sin poder jugar, la vida de los chicos en Gaza

IAN VIINIS AGENCE FRANCE PRESS

Algunos venden jugo o café y otros grava sacada de los escombros. La guerra en Gaza obligó a los niños palestinos a trabajar para atender las necesidades de sus familias en el territorio palestino donde ahora, según el Banco Mundial, "casi todo el mundo" es pobre.

Cada mañana, desde las siete, Ahmed, de 12 años, sale a las calles en ruinas de Khan Yunis, en el sur del exiguo territorio, bombardeado sin descanso por el ejército israelí desde el letal ataque de Hamas el 7 de octubre en el sur de Israel.

"Remgemos restos de las casas des truidas y después machacamos las piedras y vendemos el cubo de grava por un séquel", el equivalente a unos 27 centavos de dólar al cambio actual, contó este pequeño gazatí de rostro curtido por el sol, ma-nos cortadas por las piedras que levanta y ropa cubierta de polvo. Sus "clientes", explica, son fami-

fró en diez los palestinos muertos

durante la noche: dos en Yenín,

cuatro en el bombardeo de un co-

che en un municipio próximo y

otros cuatro en un campo de refu-

giados cerca de la ciudad de Tubas. También dijo que hubo 15 heridos.

mud Abas, interrumpió una visita

a Arabia Saudita para regresar a Cis-

El presidente palestino, Mah-

lias en duelo que usan esta grava para construir estelas sobre las tumbas de sus allegados, a menudo enterrados apresuradamente, en mitad de una guerra que ha dejado ya más de 40.000 muertos, se gún el Ministerio de Salud de Hamas, que gobierna Gaza desde 2007. "Al final del día hemos ganado

dos o tres séqueles cada uno, que no basta ni para un paquete de galletas. Hay tantas cosas con las que soñamos, pero que ya no podemos comprar", lamentó

En Gaza, uno de los territorios más poblados del mundo pero tam-bién uno de los más pobres, la población es joven. Uno de cada dos habitantes es un niño. Bajo bloqueo israelí desde hace 17 años, sin perspectivas de desarrollo, el trabajo infantil, al contrario que en el resto del mundo, no dejó de crecer en los últimos años.

La ley palestina prohíbe oficialmente trabajar antes de los 15 años, pero el empleo de niños en la agricultura o la construcción ya existía antes de la guerra. Actualmente, con cientos de miles de empleos perdidos, más del 60% de los edificios destruidos o dañados y la ausencia de electricidad, trabaiar es un reto. Para sobrevivir, los adultos que intentan encontrar una plaza, aunque viven continuamente en movimiento con las órdenes de evacuación del ejército israelí, lle-

van a los niños con ellos. Jamis, de 16 años, y su hermano pequeño, Sami, de 13, recorren las calles destruidas y los campos de desplazados para vender cajas de jugo. "De tanto caminar entre los escombros con los pies descalzos, a mi hermano se le infectó la pierna con un fragmento de obús\*, cuenta Jamis. "No tenemos ningún me dicamento para curarle", continuó.

Los trabajadores humanitarios alertan sobre el estado del sistema sanitario, ya frágil antes de la gue rra y hoy incapaz de ocuparse de la multitud de heridos, las epidemias y la desnutrición infantil. Según grupos humanitarios, la desnutrición severa de los niños aumentó un 300% en el norte y 150% en el sur. Además, subrayan, un 41% de familias se ocupa ahora de uno o de varios niños que no son suyos.

En la familia de Jamis y Sami, todo el mundo trabaja. Lograron comprar una carreta y un burro cuando huyeron de su casa por primera vez por 84 dólares. Después de varios desplazamientos, la familia apenas puede pagar "un kilo de tomates", aseguró Jamis. En Gaza, el precio de las garrafas de gas au-mentó un 500% y el de la gasolina un 1.000%, "Me gustaría llegar a ca sa y encontrar mi vida de antes", confesó Sami.■

CLARIN – JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 El Mundo 23



nvestigado. Pavel Durov, fundador de Telegram, quien fue detenido el último sábado en París. BLOOMBERG

Es la app más popular para los defensores de la invasión. El arresto de su fundador agudiza las tensiones.

# Telegram, la aplicación que Rusia usa en Ucrania como "arma de guerra"

PARIS, AGENCE FRANCE PRESSE

Anna Smolchenko

La detención del multimillonario franco-ruso Pavel Durov en Francia días atrás atrajo la atención mundial sobre la importancia de su aplicación Telegram para las tropas y propagandistas rusos, cuando la ofensiva de Rusia en Ucrania afronta su tercer año.

Desde que Rusia invadió Ucrania en 2022, Telegram, que cuenta con más de 900 millones de usuarios activos, se ha convertido en una plataforma crucial para los blogueros proguerra para justificar la ofensiva y difundir "fake news" en Ucrania y Occidente. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, también publica su discurso nocturno diario en este servicio de mensajería cifrada, aunque para Kiev la aplicación parece carecer de la misma importancia militar.

Los observadores dicen que, a falta de un sistema moderno de gestión del campo de batalla, las tropas rusas también han llegado a depender de Telegram en sus operaciones diarias como la transferencia de inteligencia o el guiado de misiles. El arresto en Francia del jefe de Telegram, de origen ruso, ha conmocionado al gobierno de Rusia y a los propagandistas de la guetra, que temen que Durov entregue las claves de cifrado a los servicios de inteligencia occidentales.

"Están aterrorizados", dice Ivan Filippov, experto en la propaganda de Moscú, refiriéndose a influyentes blogueros proguerra con decenas de miles de seguidores. "Sería un desastre absoluto" para Rusia si la inteligencia occidental consigue las claves agreea

las claves, agrega.
Autoproclamado libertario, Durov ha defendido la confidencialidad en Internet y rechaza cualquier tipo de moderación de su plataforma. Moscú intentó bloquear Telegram en 2018, pero abandonó esos esfuerzos dos años después.

Para el bloguero proguerra Andrei Medvedev, Telegram emergió como el "principal mensajero" de la invasión de Rusia contra Ucrania, como "una alternativa a las comunicaciones militares clasificadas". Según Alexei Rogozin, director del Centro para el Desarrollo de Tecnologías de Transporte en Moscú, muchos bromeaban con que la detención de Durov equivalía a "la detención del jefe de comunicaciones de las fuerzas armadas" rusas.

"La transferencia de inteligencia, la corrección del rumbo de la artilleria, la transmisión de video desde los helicópteros y muchas otras cosas se llevan a cabo a menudo con la ayuda de Telegram", asegura Rogozin. Mijailo Samus, director de la Red de Investigación sobre Nueva Geopolítica, un think tank con sede en Kiev, afirmó que, aunque Rusia dispone de sistemas de mando y control, "no son eficaces en el campo de batalla".

"El ejército ruso está anclado en el pasado", explica a AFP. Samus se ñala que el ejército ucraniano ha confiado con éxito en Delta, un sistema de gestión del campo de batalla desarrollado por los ucrani nos en colaboración con la OTAN. Aunque los observadores militares no esperan que la detención de Durov tenga repercusiones inmedia tas en la guerra de Rusia en Ucrania, podría estimular el desarrollo de sistemas alternativos de comunicaciones cifradas en Rusia. Medvedev afirma que ahora es "vital" para el ejército ruso crear su propio sistema de mensajería militar. ya que "es difícil predecir cuánto tiempo Telegram seguirá siendo

como hasta ahora.
Francia imputó ayer a Durov en el marco de una investigación por presuntos delitos de fraude, narco-tráfico, ciberacoso, promoción del terrorismo, delitos de pedofilia y hasta maltrato a su hijo, al tiempo que lo dejó en libertad provisional con el pago de una multa y lo acusa de inacción para frenar el uso delictivo de Telegram

lictivo de Telegram. El Kremlin declaró el martes que los cargos son "muy graves" y advirtió a Francia que no intente "intimidar" a Durov.■

## Imputan a Durov por una docena de cargos y lo liberan con una fuerte fianza

Francia apunta al jefe de Telegram por blanqueo, pedofilia y maltrato a su hijo, entre otros delitos.

PARIS. AFP, APY EFE

La Justicia francesa imputó ayer al fundador de la aplicación Telegram, el franco-ruso Pavel Durov, por una docena de cargos que van de blanqueo de crímenes a complicidad en la difusión de pedofila y promoción de terrorismo. Finalmente, accedió a su liberación bajo control policial y una fianza de 5 millones de euros con prohibición de salir del país.

Tras haberle tomado declaración, los jueces de instrucción ordenaron su imputación por la totalidad de cargos elevados contraél en la fase de investigación. "Ha sido puesto bajo vigilancia judicial, con la obligación de depositar una fianza de 5 millones de euros, presentarse ante la policia dos veces por semana y la prohibición de salir del territorio francés", indicó en un comunicado Laure Beccuau, máxima autoridad de la Fiscalia de Francia.

La imputación de Durov, de 39 años, llegó después de cuatro días de arresto provisorio (el máximo legal dados los cargos en investigación), tras su arresto en el aeropuerto de Le Bourget, próximo a París, el sábado pasado. La lista de delitos que se le atribuyen comprende complicidad en la gestión de una plataforma en línea para permitir transacciones de grupos ilicitos, complicidad en estafas y narcotráfico.

A eso se añade, entre otros cargos, una presunta responsabilidad del multimillonario de origen ruso por la difusión en Telegram de material de abuso sexual infantil. También se le acusa de no colaborar con la Justicia ofreciendo datos sobre posibles acciones delictivas y encriptado de la plataforma de mensajería.

Francia decidió también este miércoles abrir otra investigación contra Pavel Durov por "violencia grave" contra uno de sus hijos nacido en 2017 por hechos ocurridos en París.

La Fiscalia francesa explicó que Telegram, creada en 2013, ha aparecido en múltiples causas sobre distintas infracciones (como pornografia infantil, odio en línea y narcotráfico) y que la empresa ofreció una "casi total ausencia de respuesta" a las interpelaciones judiciales.

Durov, que además de la rusa tiene también la nacionalidad francesa, reside en Dubai, donde Telegram tiene su sede. Tras la detención de su fundador, Telegram aseguró que cumple con las leyes europeas y que "es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables de los abusos".

Telegram, con 900 millones de usuarios, es una alternativa a las aplicaciones de ELUU, criticadas por su explotación comercial de los datos personales de los usuarios. Durov, que rara vez habla en público, dejó Rusia hace 10 años y, según Forbes, tiene una fortuna de US\$ 15.500 millones.



Sede. El frente de los tribunales donde se investiga a Durov. EFE

clarin#ramiro.correia.martins@gr

El Mundo

# Pese a la incursión de Kiev en suelo ruso, Moscú consolida su ofensiva en el este de Ucrania

La presión rusa se acentúa para tomar Pokrovsk, vital para aprovisionar la defensa ucraniana. Rusia se impone con más soldados y el apoyo aéreo.



Golpe ucraniano. Una refineria arde tras un ataque de drones ucranianos. Fue en Rostov una ciudad rusa sobre la frontera sur de Ucrania geurragado.

#### KIEV Y MOSCÚ, EFE, AP Y CLARÎN

24

La inesperada incursión de Ucrania con tropas y blindados en la región rusa de Kursk ha obligado a Moscú a reubicar a unos 30.00 soldados que estaban desplegados en la línea del frente en el pais invadido, pero no ha conseguido disminuir la presión rusa sobre la ciudad ucraniana de Pokrovsk y otros lugares en Donetsk, que lejos de decrecer, se ha intensificado.

En los últimos días, Rusia ha realizado una serie de "avances tácticamente significativos" cerca del importante nudo logistico ucraniano, según el informe más reciente del estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), gracias a su superioridad numérica y en el ámbito de la aviación. Las fuerzas atacantes han toma-

Las fuerzas atacantes han tomado control de varias localidades al este de Selidove y han avanzado varios kilómetros en dirección a Pokrovsk y Novogrodivka. Según el analista Oleksandr Kovalenko, del

# Regiones del sureste de Ucrania bajo control Ruso Avances Ucranianos BIELORRUSIA RUSIA KIEV Darkov Lugansk Donetsk Pokrovsk Novogrodivka Anexada a Rusia en 2014 Mar Negro BULGARIA

grupo "Resistencia Informativa", los avances de Rusia en Novogrodivka han sido rápidos, de 3,5 kilómetros en la última semana, mientras que las informaciones desde el terreno hablan de la abrumadora superioridad numérica de los soldados del Kremlin.

Rusia está ignorando sus elevadas bajas de infantería en su esfuer zo por maximizar sus progresos en la zona, escribió el piloto de drones y bloguero militar Oleksandr Solonko en sus redes sociales. Según él, los drones ucranianos están infligiendo elevadas pérdidas a la infanteria enemiga y los mandos rusos podrían adoptar fácilmente medidas para minimizarlas, como el uso de rutas que ofrecen una mayor cobertura o atacar cuando hay malas condiciones meteorológicas. En lugar de ello, envían al asalto a grupo tras grupo en un intento de abrumar a las fuerzas ucranianas e impedirles que establezcan posiciones defensivas.

"Son tantos que es físicamente

imposible dispararles a todos antes de que alcancen nuestras posiciones. Este flujo de soldados continúa a lo largo del día sin ninguna interrupción", subrayó Solonko. Aún así, aunque los ucranianos están sufriendo bajas también debido a las potentes bombas aéreas guiadas, evitan quedarse rodeados, ya que se repliegan ante la presión.

Iván Siékach, portavoz de la 110ª Brigada Mecanizada ucraniana, describió la situación recurriendo a una analogía con el boxeo. "No tendría sentido mantener tu posición de forma obstinada ante un oponente mucho mayor, que te aplastaría. En lugar de ello, te retiras lentamente mientras le golpeas siempre que puedes e intentas agotarle", dijo a EFE.

tarle", dijo a EFE.
Pokrosvk es un importante nudo logistico en el territorio oriental de Ucrania, al nivel de Kramatorsk, subrayaron los analistas de la plataforma 'Frontelligence Insight'. Situado en la intersección de líneas de ferrocarril y carreteras, es clave para el aprovisionamiento de las tropas ucranianas en Vugledar, Kurajove y Toretsk, donde Rusia también ha lanzado recientemente intensos asaltos. A solo 20 kilómetros al este del límite administrativo de Dnipropetrovsk, la caída de Pokrovsk podría abrir el camino a un ataque contra esa región.

no a un ataque contra esa región.
Dada la reciente ofensiva rusa en
Járkov, hay pocas razones para creer que las fuerzas de Moscú se detendrían en Donetsk, subrayaron
los analistas. Las autoridades locales han instado a los vecinos a desalojar la ciudad con urgencia, ya
que ahora llegan a ella los drones
kamikaze de corto alcance. Las bajas civiles causadas por las bombas
también van en aumento y éstas
mataron el miércoles en su hogar
a una familia de cuatro miembros
en la localidad de Ismailivka.

Las numerosas zonas verdes y parques de juego de Pokrovsk, hasta hace poco llenos de gente, están ahora vacios, pues el toque de queda dura casi todo el día, de las 15:00 hasta las 11:00 horas del día siguiente. Sin embargo, la suerte de la localidad aún no está echada, a pesar de que los intentos ucranianos por debilitar la presión rusa a través de la incursión en Kursk por el momento han fracasado.

En esa región rusa sobre la frontera común, Kiev afirma controlar unos 1500 kilómetros cuadrados de suelo ruso y un centenar de poblados en cuyas cercanías tomó como prisioneros a unos 600 conscriptos rusos. Úcrania intenta crear una zona de seguridad y consolidarla para una eventual negociación de paz. Es la primera vez desde la II Guerra Mundial que tropas extranjeras hacen pie en suelo ruso, lo que humilló al presidente Vladimir Putin, quien siempre se ufanó de controlar las fronteras del país. Aunque la incursión no altere el curso de la guerra, es un elemento simbólico que alimentó el optimismo de los ucranianos.

CLARIN – JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 El Mundo 25

En Brasil, los incendios forestales han arrasado el área natural, un laberinto de ríos, bosques y pantanos.

# El pantanal más grande del mundo arde y animales exóticos están muriendo

And longer

Ana lonova

Dos cachorros de jaguar murieron quemados y sus pequeños cuerpos quedaron carbonizados. Los tapires, con las patas ensangrentadas y en carne viva, fueron escaldados por las brasas ardientes. Los nidos de huevos no eclosionados de loros raros fueron consumidos por llamas tan altas como árboles.

Los incendios forestales están devastando el Pantanal de Brasil, el humedal tropical más grande del mundo y uno de los santuarios de biodiversidad más importantes del planeta. Y los incendios, los peores registrados desde que Brasil comenzó a rastrear los incendios en 1998, están cobrando un precio portale nos apimales estabajes incendios en 1998.

cluidas especies en riesgo que los científicos han estado trabajando durante décadas para proteger.

durante décadas para proteger.
"Estamos viendo cómo la biodiversidad del Pantanal desaparece
en cenizas", dijo Gustavo Figueirôa,
un biólogo que trabaja para SOS
Pantanal, una organización conservacionista sin fines de lucro.
"Está siendo quemada hasta quedar cruijente".

El Pantanal es un laberinto de rios, bosques y pantanos que se extienden por más de 170.000 kilómetros cuadrados, una superficie 20 veces mayor que los Everglades. Alrededor del 80% se encuentra en Brasil, y el resto en Bolivia y Paraguay. El Pantanal, que suele inundarse durante gran parte del año, en los últimos años se ha visto asolado por una serie de sequías seve-

#### Dónde queda



ras que los científicos han vinculado a la deforestación y al cambio climático.

Desde principios de año, los incendios forestales han quemado más de 18.000 kilómetros cuadrados una superficie del tamaño de Nueva Jersey, en la parte brasileña del Pantanal.

Los humedales, partes de los cuales están en la lista de sítios de la UNESCO por su rica biodiversidad, son el hogar del loro más grande del mundo, la mayor concentración de caimanes y fauna amenazada, incluida la nutria gigante. También albergan animales que evolucionaron de formas distintivas de otros miembros de su especie, como los jaguares más grandes que se sumergen en las llanuras inundadas para pescar comida.

Los investigadores han contabilizado al menos 4.700 especies de plantas y animales en el Pantanal, aunque dicen que los científicos aún tienen que descubrir muchas más. "Todavía hay mucho que no sabemos", dijo Luciana Leite, bióloga y activista climática de la Fundación por la lusticia Ambiotati.

dación para la Justicia Ambiental. Pero los incendios forestales, avivados por fuertes vientos y temperaturas abrasadoras, están amenazando este laboratorio natural, matando o hiriendo a osos hormigueros gigantes, tapires de tierras bajas, ciervos de los pantanos, guacamayos jacintos y caimanes. Las llamas han alcanzado incluso a los jaguares, normalmente lo suficientemente ágiles como para escapar de la mayoría de los peligros.

capar de la mayoría de los peligros.
Tres han sido encontrados muertos desde que estallaron los incendios, mientras que otros cuatro fueron rescatados y tratados por quemaduras, según conservacionistas de la región. "Si el jaguar, un animal que corre, trepa y nada, está siendo afectado a esta escala, ¿qué posibilidades tienen los animales más lentos?" dijo Enderson Barreto, veterinario y director del Grupo de Respuesta para Animales en Desastres, una organización que trabaja en el Pantanal.

Los jaguares están clasificados como vulnerables en Brasil, que alberga la mitad de la población mundial de este animal. Ahora, los incendios se acercan a una reserva con la mayor densidad de jaguares del mundo (de cuatro a ocho animales por cada 40 millas cuadradas), y los expertos temen que el número de muertes pueda aumentar. Dicen que es pronto para decir con precisión cuántos animales están muriendo. Pero temen que el número pueda superar el de los incendios que devastaron la zona en 2020, matando a unos 17 millones de animales y quemando casi un tercio del Pantanal. "El pronóstico no es bueno", dijo Leite. "



OFERTA VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 23/08 AL 14/09 O HASTA AGOTAR STOCK DE 8.500 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. REVISTA + 3 TÉMPERAS \$3.500. RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR \$300. (\*) TÉMPERAS ORIGEN ARGENTINA. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743. CABA.

# **Opinión**

### El humor de la calle, las encuestas y los indicadores de la economía

TRIBUNA

Eduardo Sguiglia

Economista y escritor

ias atrás, mientras caminaba por una calle del barrio Savedra, vinieron a mi mente algunas escenas de una vieja pelicula de Giusseppe Tornatore, titulada Fabricante de estrellas en español. En este film, el admirable Tornatore, que antes habia dirigido Cinema Paradiso, narra las peripecias de un falso cineasta que recorre lejanos pueblos de Sicilia con una cámara, un micrófono y un equipo de iluminación fuera de servicio.

Y, sobre todo, describe de un modo conmovedor las filas y los discursos de ancianos, hombres y mujeres que hablan de sus problemas y emociones delante de artefactos que no están en condiciones de grabar gestos ni voces ni ninguna otra cosa.

En esa calle de Saavedra también había filas de personas aquella verdadera mañana de invierno en un barrio porteño. Una, larga, esperaba ser atendida por un puesto de las ferias de la ciudad. Otras, más cortas, apuntaban hacia una carniceria, un supernercado chino y una farmacia que anunciaban ofertas. Y en las cuatro, las quejas de los vecinos por los precios y la situación económica eran precisas y audibles como en las semanas anteriores.

Sin embargo, a semejanza de lo que ocurría en la película, poco y nada de esto estaba reflejado en la mayoría de las encuestas que habían realizado por entonces distintas consultoras en varios centros urbanos, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, y que yo acababa de leer con atención esa misma mañana antes de salir de mi casa.

Las quejas de los vecinos empalmaban con las estadísticas oficiales. El INDEC había informado en esos días que la inflación del primer semestre en los precios del consumidor había bordeado el 80%, con la consecuente caída en el poder adquisitivo de los salarios formales, informales y de las jubilaciones.

También, que el sueldo mínimo y las remuneraciones promedio en distintos sectores vinculados a los servicios **no alcan**- zaban a cubrir las necesidades básicas que tiene una familia tipo (una pareja con dos niños) en la ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias.

Además, señalaba que en ese período la capacidad instalada de la industria había a do utilizada a la mitad, registrando porcenta-jes aún menores en la producción editorial, textil, de caucho y metalmecánica básica. En tanto, que las caídas de actividad, salvo en el agro y el petróleo, habían sido notables en manufacturas, supermercados, construcción, comercios minoristas, turismo y transporte aéreo doméstico.

#### Prevalecen las críticas a las administraciones precedentes y sus figuras.

En síntesis: un panorama dificil, casi dramático, al que se le podrían sumar un par de agravantes. Por un lado, la confirmación de los niveles de pobreza y de indigencia que las estimaciones privadas anticipaban para estos meses: más del 50% y el 15% de la población, respectivamente. En especial, entre los niños y niñas y los jóvenes y mujeres desempleados o con trabajos precarios del Noreste, Noroeste, Cuyo y de varias zonas del Gran Buenos Aires. Situación que, según investigadores de la Universidad de Harvard entre otros, provoca significativas patologías en la salud fisica y mental de los seres humanos.

Por otro lado, la falta de empatía que profesan los altos funcionarios ante semejante cuadro social. Al punto de plantear, por ejemplo, que la gente venda sus dólares, ergo liquide sus ahorros, para pagar los impuestos. Ya decía Cervantes, por boca del ingenioso hidalgo, que le basta al desdichado la pena del suplicio, sin la añadidura de las malas razones.

Aun así, buena parte de las encuestas aludidas más arriba revelaban que el gobierno nacional poseía **un alto porcentaje de aceptación**, similar a los votos que habían permitido su triunfo en la segunda vuelta de noviembre pasado. Además, que el Presidente conservaba básicamente una imagen positiva y que la mayoría de la gente estaba dispuesta a esperar hasta fines de este año para que las cosas mejoren.

Estos resultados singulares y un tanto paradójicos en relación con lo visto y oido en las calles sugieren al menos tres suposiciones sobre las creencias y el cambiante humor colectivo.

Primera, que en ciertas capas sociales prevalece todavía una opinión fuertemente crítica de las administraciones nacionales precedentes y de sus principales figutas por encima de las penurias cotidianas.

Esta percepción estaría basada en las ineptitudes demostradas por los partidos que comandaron el poder ejecutivo en esos años y demanda, por tanto, que estas fuerzas renueven discursos y dirigentes con el fin de lograr una mayor adhesión en el futuro.

Segunda, que algunos sondeos de opinión no llegan a captar cabalmente el descontento con la acción o inacción del gobierno debido a los métodos y las muestras utilizadas. En particular, los que se basan en encuestas online sobre un número limitado de casos. De hecho, solo un tercio de las consultoras acertó en los pronósticos del ballotage de 2023.

Por último, que se está transitando una coyuntura donde, de manera rudimentaria y en alza, habría comenzado a coincidir el rechazo al pasado y la desaprobación del presente. En una combinación desigual que, hasta ahora y según los últimos estudios de opinión, ni lo viejo ni lo nuevo en política conforman del todo.

Como si la realidad, al igual que en el cine y contradiciendo lo que dijo Perón mas no el virtusos Aristóteles, no fuera totalmente la única verdad. Cuestión que en el futuro podría dar lugar al desarrollo de nuevas propuestas, liderazgos y coaliciones opositoras que sepan conjugar, por ejemplo, crecimiento con equilibrio fiscal y social. ¿Será así ₹ ■

EL NIÑO RODRÍGUEZ







#### **MIRADAS**

Luis Vinker lvinker@clarin.com

#### El regreso del Hombre del Piano

Billy Joel retornó este año a la composición, después de una ausencia de diecisiete temporadas, con el lan-zamiento de "Turn the light back on ("Vuelve a encender la luz"). El últi-mo álbum del cantante oriundo del Bronx y criado en Hicksville, Long Island, tiene más de tres décadas, pe ro no permaneció totalmente ausen-te: su "residencia" en el Madison Square Garden abarcó 150 conciertos en los últimos diez años, cifra que apenas un puñado de cantantes populares pueden registrar. También durante ese período, junto al pianis-ta coreano Hyung-ki Joo, lanzaron una obra de música clásica, Fantasías y Desilusiones. Joel cantó su nuevo tema en febrero último, durante la ceremonia de los Grammys una balada sobre el paso del tiempo y la vida entendida como un acto de resistencia. Acerca de su alejamiento de la composición, había explicado: "Escribir canciones implica para mí un alto grado de esfuerzo y sufrimiento. Seguro que hay quien lo dis-fruta, pero no es mi caso. Así que, sencillamente, dejé de hacerlo"

El último álbum que había editado Billy Joel era "River of dreams" en 1993, con éxito en muchos países aunque él se sintió "fuera de una época donde sólo importan la imagen y el marketing". El tema "Famous Last words" con el que cierra el disco resultaría profético: "Esto es lo último que me queda por decir".

Pero la canción que, entre nosotros, identifica a Billy Joel ya tiene más de medio siglo: "Piano man" se lanzó en noviembre de 1973, en su segundo álbum, después que el primero, Cold Spring Harbour, resulta ra un fracaso. La historia es conocida pero, como tantas otras, se diluye en múltiples versiones. Joel se había largado desde Nueva York -su "lugar en el mundo"-a Los Angeles y allí trabajó durante seis meses bajo el seudónimo de Bill Martin como pianista de un bar llamado *The Executi-*ve, mientras trataba de apuntarle a una carrera musical. Lo consiguió, después de que la etapa neovorquina lo viera en múltiples oficios, desde cronista de una revista de rock hasta pintar casas, cortar el césped de otras o atender una lavandería, donde también dormía. La versión en es-pañol de "Piano man", que arregló Víctor Manuel y popularizó Ana Belén, no tiene el mismo sentido que el original, ya que se concentra en la fi-gura del pianista, en un "perdedor", un náufrago en vida. La canción de Joel se refiere a los otros personajes que deambulan por el bar, y entre los cuales el pianista es tan solo un observador. Personajes verdaderos.

CLARN - JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024

Opinión 27

# Ideas para revitalizar el Mercosur

DEBATE

Félix Peña

Director de la Fundación ICBC

a construcción del Mercosur como un proceso conjunto de cooperación entre un grupo de naciones latinoamericanas formalmente soberanas, presenta algunas dificultades. Se mantienen dudas sobre el cumplimiento de los objetivos originales que llevaron a su creación.

En mi opinión no es sólo el efecto del predominio de una visión pesimista sobre diferentes experiencias de cooperación entre naciones. Por el contrario, podría reflejar una apreciación errónea del esfuerzo que implica un proyecto de trabajo conjunto, con alcance permanente, entre naciones soberanas que tienen proximidad física y que, como es obvío, presentan dificultades de todo tipo para sumar en forma sustentable tales esfuerzos.

En la realidad, un trabajo conjunto entre naciones soberanas requiere factores dificiles de lograr y, menos aún, de preservar a través del tiempo. Algunos de esos factores parecerían ser fundamentales, si lo que se pretende es desarrollar un trabajo conjunto entre naciones formalmente independientes y, además, asegurar la permanencia en el tiempo de los objetivos perseguidos y de las metodologías apropiadas.

Entre otros, tales factores parecerían ser los siguientes: a) una visión social de largo plazo favorable a los objetivos comunes perseguidos por las naciones participantes en el trabajo conjunto; b) compromisos formales concretos en cuanto a las metodologías a emplear en el trabajo conjunto, a fin de asegurar su eficacia y adaptación a nuevas realidades que incidan en su evolución; yc) mecanismos que permitan adaptar objetivos y metodologías del trabajo conjuntos pretivos y metodologías del trabajo conjun-

to a los cambios significativos que siempre se pueden producir en las realidades de un grupo de naciones participantes, y en el contexto internacional que les rodea.

Las realidades en las que se insertan las naciones que hoy participan del Mercosur

han evidenciado muchos cambios desde que se inició este proceso conjunto. Lo natural es imaginar que en el futuro nuevos cambios incidirán en las metodologías e incluso en los objetivos del trabajo conjunto.

Ello implica reconocer que el trabajo conjunto entre naciones soberanas requiere de un estuerzo permanente y de constante evolución consensuada. Al menos si se aspira, como es lógico, a asegurar una eficacia que se sustente a través del tiempo. Construir una región de trabajo conjunto no es entonces una tarea fácil. Lo prueban experiencias existentes en distintas regiones del mundo. Incluyendo Europa, Asia y la propia América Latina.

En el mundo de hoy más gente vive en países que están conectados entre sí y con una creciente diversidad de opciones en sus preferencias culturales, políticas y económicas. Por lo demás se han acrecentado las opciones que tiene la población de un país para vincularse con las del resto del mundo.

Los cambios que se observan hoy en los múltiples planos de las relaciones internacionales, acrecientan la necesidad de una lectura inteligente de los efectos que ellos puedan tener en la perspectiva de cualquier país, como también en la de su respectiva región geográfica. La calidad del diagnóstico que se tenga sobre la dinámica de la realidad internacional, es más que nunca un requerimiento esencial para navegar el mundo que rodea a cualquier nación.



Ellos pueden tener efectos profundos en las relaciones internacionales de los países sudamericanos. Es una razón más para sumar esfuerzos con nuestros vecinos con el fin de desarrollar una lectura compartida de la realidad internacional, que sea inteligente y que, a la vez, esté orientada a la acción.

A título de ejemplo, se pueden mencionar cuestiones en las que se observan ventajas competitivas comunes entre los países de la región sudamericana. Entre otras

podría mencionarse la de poder caracterizarse como una región de paz, por el hecho de no poseer armamentos nucleares y por haber rechazado explicitamente impulsar su desarrollo.

En tal perspectiva, cabe valorar la experiencia de la relación entre Argentina y Brasil -a partir del acuerdo tripartito sobre recursos hídricos que se concluyera en 1979 entre los dos países con Paraguay-. Los presidentes Raúl Alfonsín v José Sarney, lograron revertir la tendencia al conflicto que se había manifestado en los años anteriores y que hubiera podido lle gar a tener impactos complejos en el plano del desarrollo y acceso a las armas nucleares. Luego, la creación del Mercosur implicó institucionalizar la idea de un trabajo conjunto en el plano de la inserción internacional de sus países miembros

Quizás ha llegado el momento para desarrollar una red de reflexión común orientada a la acción internacional de los países sudamericanos. El objetivo principal podría ser fortalecer la elaboración de agendas

de trabajo conjunto entre instituciones que existen, enlos planos gubernamental, empresarial, sindical, político, académico y -entre otros- el de los medios de comunicación.

#### TRIBUNA

#### Sodoma, Gomorra y los pecados tecnológicos

#### **Gabriel Zurdo**

Especialista en ciber-seguridad. CEO de BTR Consulting odoma y Gomorra fueron ciudades bíblicas destruidas por la furia divina del cielo, por los pecados de sus habitantes descriptos como indecentes y responsables de actos malvados. El rayo justiciero, desciende atravesando las nubes, pero, en este caso, trátase de las nubes de Whatsapp, Google e iCloud; espacios en donde la industria de la vigilancia logró subrepticiamente cooptarnos para que entreguemos nuestra privacidad y relajemos nuestros frenos inhibitorios para entrar en comunión con las múltiples pantallas con las que interactuamos, y saciar nuestra sed pecaminosa. Selfies, screenshots, videos, tuits, metasciar nuestra sed pecaminosa.

Seines, screensnots, videos, tuits, metadatos, posicionamiento satelital y todo lo que registramos en el devenir de nuestra intensa vida digital, en modo 7 x 24. La necesidad de ética y la corrupción bajo la bota de la tecnología exponen una vergonzosa verdad: la languidez emocional de los protagonistas de videos y chats que se auto incriminan generando evidencia que se multiplica en dispositivos y nubes tecnológicas como reguero de pólvora. Ignorantes usuarios que, despojados de moral, participan en hechos bochornosos dejando su huella "digital" pegada y sin opción de olvido alguno.

Fuerzas vivas e instituciones frustrados por la obligación de hacer un reconocimiento dramático. Un smartphone es "et instrumento sanador". Un celular que hoy forma parte nuestra anatomía. Es el simple, popular y efímero recurso que aparenta ser la única ventana para asomarse a la verdad.

Incontables hechos de abuso, corrupción y crímenes en la historia fueron posibles a partir del secretismo, lealtades y connivencia. La adictiva dependencia a la tecnología hace que la impunidad y el poder capturen cada acto inmoral que, en la mente de su autor es procesado como una acción automática, necesaria para obtener disfrute de su perversión.

Esto ha conseguido la industria de la vigilancia: corderos dominados, hipnotizados por la pantalla, actuando por impulsos, obedeciendo a estímulos y construyendo un mundo en de un error que padia los tenani centro.

el que creen que nadie los veni escucha. El gran conglomerado tecno-marketinero falso y procaz que nos ausculta para penetrar en nuestras apetencias y deseos, que sabe todo para clasificarnos como potenciales compradores de un producto o servicio. Una cadena invisible que nos tiene atados a Internet sin que nos demos cuenta, que nos tironea para que no dejemos de nutrir al gran oio que todo lo ve.

Indolora e inolora, nos convence y conforta para que seamos capaces de entregar nuestra intimidad, quiénes somos realmente, gratuitamente. Paradójicamente, actúa como catalizador de las situaciones más indeseables e inocultables sin importar la clase social, cultural o jerarquía.

Reiteradamente en los casos policiales más resonantes se repite mecánicamente el mismo patrón: chats, mails, audios y videos incriminatorios, filtrados o distribuidos exprofeso por propia tropa o terceros, evidencia innegable de los más retorcidos e inescrupulosos protagonistas.

Falta de conciencia, impericia o ego son los factótums de la torpeza inconsciente o deliberada de contradecir la "ley del olvido". Todo quedará guardado y permanecerá in aeternum e inalterable para que la verdad aflore y no deje lugar a dudas permitiendo otear la mediocridad y las mentiras en las que nos sumerge la sociedad. Sodoma y Gomorra fueron metáforas del pecado. En el relato, Abraham pidió a Dios por los habitantes de los pueblos, este accedió a cambio de que sus ángeles encuentren al menos die personas virtuosas, pero no lo consiguieron. ■

an i virtuosas, perono lo consignieron.

## Sociedad

#### Conmoción en Río Negro







lo. El joven que se accidentó está internado en el Hospital Privado Regional

# Un adolescente cayó del sexto piso de un hotel en Bariloche y está grave

El chico de 17 años trastabilló mientras jugaba con tres amigos a arrojar hamburguesas por la ventana. Compartía el viaje de egresados con sus compañeros de un colegio técnico de Rosario.

Un adolescente de 17 años, oriundo de la ciudad santafesina de Ro-sario, cayó desde el sexto piso de un hotel de Bariloche, donde está alojado junto a sus compañeros, en el marco del viaje de egresados de su promoción, y se encuentra internado en grave estado en un centro asistencial privado.

El episodio ocurrió durante la madrugada del miércoles, alrededor de las 5.50, dentro del hotel In terlaken, ubicado en Palacios y Vicealmirante O'Connor, a cinco cuadras del Centro Cívico del principal destino turístico de Río Negro. donde se hospedan varios contingentes de alumnos. El joven cursa sus estudios secundarios en la Escuela Técnica N° 266 - cuyas autoridades convocaron ayer a una cadena de oración- y su familia ya está al tanto de lo sucedido.

"Los estudiantes habían regresado de bailar del boliche Grisú. Este joven se encontraba junto a otros tres compañeros en el interior de una habitación, cuando em-pezaron a jugar arrojando hamburguesas por la ventana", explicó el jefe de los fiscales de la Tercera Circunscripción Judicial de Río Negro, Martín Lozada. En un momento, el joven **intentó asomarse por** el balcón, perdió el equilibrio y ca yó sobre un patio interno, según informó el medio *Río Negro*.

La víctima del accidente, que había llegado a Bariloche con sus compañeros a través de un paquete contratado a la compañía especializada en viajes estudiantiles Auckland, fue asistida en el lugar y trasladada de urgencia al Hospital Privado Regional (HPR), donde permanece internado y bajo estricta atención clínica en la Unidad de Terapia Intensiva. Ayer, fuentes de ese centro médico explicaron que aguardaban la llegada de la familia -que había partido en un vuelo directo desde Rosario hasta Bariloche-para dar a conocer el parte so-

bre el estado de salud del joven. "Afortunadamente fue atendi do de inmediato. Estaba consciente y nunca perdió el conocimiento", aclaró el fiscal Lozada, quien también ejerce un cargo como pro fesor titular en la Universidad Nacional de Río Negro.

#### En julio ocurrió un hecho similar, con desenlace trágico, en otro hotel de Bariloche.

Desnués de ocurrido el hecho. Lozada, junto al fiscal Inti Isla, se acercó al hotel, donde tomó declaración a los tres compañeros que se encontraban en la habitación con el chico que cayó por la ventana. Todos ellos coincidieron en el relato: "Estaban jugando. En el marco de ese juego, este joven se asomó a la ventana, quedó parado sobre un descanso y perdió el equi-librio", recalcó el fiscal.

Al presentarse en el lugar, perso nal del área de Criminalística de la Policía de Río Negro relevó muestras gráficas y examinó el área donde había ocurrido la caída, con el fin de determinar las circunstancias del hecho. El **primer informe** presentado por el Cuerpo de Investigación Forense indica que el jo-ven se fracturó las dos rodillas, la pelvis y el *macizo facial*, informó el diario local *Rio Negro*.

El hecho remite a un anteceden te reciente que terminó en tragedia. El 8 de julio a las 22.40, en el ho-tel Eco Ski, ubicado a 150 metros del Centro Cívico de Bariloche, un estudiante de 18 años del colegio Anglo-Americano de Hernandarias (a pocos kilómetros de Ciudad del Este, Paraguay) cavó desde una habitación, también del sexto piso.

Leonardo Rainha de Castro, de

nacionalidad paraguaya y raíces brasileñas, falleció en el momento como consecuencia del violento impacto que sufrió.

El episodio, según pudo reconstruir la investigación, habría ocurrido de manera accidental, cuando la víctima se apoyó en una ven-tana que cedió. El pasajero no estaba alojado en ese hotel (en Quaglia al 200) sino en otro establecimiento ubicado en la calle San Martín. pero había ido al lugar donde ocurrió la tragedia para visitar a un gru-po de compatriotas suyos.

En ese caso, si bien la víctima se encontraba sin compañía al caer desde la habitación, los fiscales Lozada, Isla y Facundo D'Apice entre vistaron a once personas cercanas a Rainha de Castro para descartar la posibilidad de que se hubiera tra-tado de un crimen. Además, las pericias no detectaron en el cuerno ninguna lesión previa a las heridas provocadas por el impacto fatal.■

CLARIN – JUEVES 29 De AGOSTO DE 2024 Sociedad 29



Retrasos. Aunque hubo cuatro vuelos afectados, el conflicto se extendería por las medidas en Intercargo.

# Por medidas gremiales, hubo problemas con los vuelos desde Ezeiza

Las asambleas obligaron a reprogramar anoche cuatro vuelos de Aerolíneas. Mañana seguiría el conflicto.

Pese al intento de Aerolíneas Argentinas para reprogramar vuelos y no ver el servicio afectado desde anoche volvian las complicaciones al Aeropuerto de Ezeiza, con medidas gremiales que afectan a centenares de pasajeros.

Los sindicatos que llamaron a la protesta que la empresa estatal considera un paro encubierto adelantaron el horario de la medida de fuerza para que coincidiera con la nueva partida de dos tramos.

Así, la movida gremial impactó en principio con demoras en dos vuelos, uno a Miami, en Estados Unidos, y otro a Cancún, México, que habían sido reprogramados para las 20 y 20.30. Pero el de Cancún finalmente fue cancelado y se buscaba reubicar a sus pasajeros. Un tercer vuelo con destino a Madrid, España, fue pospuesto por la empresa para la madrugada de hoy, lo mismo que otro a Punta Cana.

Asimismo, el paro en Intercargo podría retrasar el servicio de otras compañías que operan en el aeropuerto internacional.

Por modalidades de protesta similares que hubo esta semana en Córdoba y Mendoza también se produjeron cancelaciones y reprogramaciones para miles de pasajeros.

Aerolíneas Argentinas ya le había anticipado a sus pasajeros que ayer podrían registrarse inconvenientes en los servicios debido al conflicto gremial, por lo que recomendaron verificar por la web el estado del vuelo y revisar las alertas.

Las asambleas convocadas por Asociación Pilotos de Lineas Aéreas (APLA) y asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA, de tripulantes) fueron denunciadas ante la Secretaría de Transporte y por medidas previas similares, hubo descuentos de sueldo a los trabajadores que se plegaron. La compañía aérea considera que las protestas sindicales "constituyen un paro encubierto".

Eso no impidió que los sindicatos -que ya anunciaron otra pro-

#### Para Aerolíneas, las asambleas representan un "paro encubierto".

testa para mañana-intentaran otra vez afectar el servicio de la aerolínea. "De acuerdo a lo difundido por los propios sindicatos, entre el 19 y 30 de agosto, las acciones abarcan más de 14 horas de asambleas en distintas terminales aéreas, que constituyen una efectiva y total paralización de la actividad de la compañía en esas y otras ubicaciones;

había señalado la aerolínea estatal el último viernes.

Los distintos sindicatos involucrados en el conflicto son: la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UP-SA), la Asociación de Pilotos de Lineas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA).

Desde ÁPA, el gremio de aeronáuticos y maleteros a cargo del kirchnerista Edgardo Llano, ratificaron ayer las asambleas de personal de la estatal Intercargo "a pesar de las amenazas de los descuentos en los salarios, de la desidia de las autoridades y de la presión de este gobierno cinavo".

Al presentar la denuncia contra los dos gremios aeronáuticos, el viernes pasado Aerolíneas Argentinas hizo eco de la advertencia que días antes había lanzado la Secretaría de Transporta: "El que no trabaja, no cobra".

La empresa afirmó que "avanzamos con la denuncia a dichos gremios ante la autoridad laboral solicitando el cese de esta conducta abusiva, y aplicará además descuentos salariales a más de 200 pilotos, copilotos y tripulantes de cabina".

## Detuvieron al ex legislador misionero, acusado de distribuir pornografía infantil

Es Germán Kiczka, quien llevaba seis días prófugo. Lo encontraron en un bungalow correntino.

Germán Kiczka, el diputado misionero que fue desaforado la semana pasada por la Legislatura de su provincia y que tenía pedido de captura internacional por la distribución de fotos y videos de abuso infantil, fue detenido anoche en un bungalow en Loreto, al norte de Corrientes y a 180 kilómetros de la capital provincial. Efectivos de la Policía correntina procedieron a su detención.

La investigación por la que Kiczka tenía ese pedido de captura se conocía como Operación Guardianes Digitales por la Niñez. En febrero, detectives de la Policia Federal allanaron casas en distintas localidades del país, incluyendo Apóstoles, Misiones. Y allí surgió una derivación asombrosa: Kiczka habria distribudo más de 600 materiales con contenido de abuso infantil.

El allanamiento fue en la casa del padre de Kiczka y allí detectaron material pornográfico que involucraba a chicos y adolescentes. Fueron secuestrados juguetes sexuales y revistas que serian propiedad del hermano de Germán Kiczka, también buscado por la Justicia y que hasta el momento sigue prófugo.

Después de su desafuero la Policía fue a detener al ex legislador y no lograron ubicarlo. Por tal motivo, se emitió un alerta roja para dar con su paradero.

La orden de captura fue firmada por el juez Miguel Angel Faría, a cargo del Juzgado de Instrucción N° 4 de Apóstoles. La Operación Guardianes Digitales por la Niñez está dirigida por la fiscal de Buenos Aires, Daniela Dupuy. Y el tema fue impulsado por una ONG internacional contra la trata infantil, el Centro Internacional para Chicos Desaparecidos y Explotados.

El desafuero de Kiczka -quien intentó antes renunciar a su banca- fue aprobado el jueves pasado en la Legislatura de Misiones tras la orden de detención. Kic zka había llegado a la Legislatura por el partido Activar que lidera Pedro Puerta, hijo del ex gobernador provincial Ramón Puerta Desde ese momento se lo buscó por todo el Litoral y también se pidió información a autoridades de Brasil y Paraguay para deter minar si se había fugado a esos países. Inclusive, si habría volado a España como indicaron otras



Detenido. El ex legislador Germán Kiczka, bajo dura acusación.

clarin#ramiro.correia.martins@gi

CLARIN - JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 30 Sociedad

# Salud en crisis: empiezan a sacar prestadores de los planes bajos

OSDE dio de baja al Hospital Italiano para los afiliados al plan 210. Dicen que es porque les habían pedido honorarios "muy por encima de la inflación".



de la cartilla. OSDE aclaró que a los que estén en tratamiento se les respetará la cobertura. G.R. ADAM

#### Pablo Sigal

psigal@clarin.com

La crisis en la salud se viene traduciendo en diferentes indicadores. El último, el más reciente que se acaba de conocer, es la comunicación de la prepaga más grande del país, OSDE, a los afiliados del plan 210, que a partir del 1º de octubre ya no podrán contar con uno de los

grandes prestadores del mercado: el Hospital Italiano

La carta de OSDE dice que "Debido a que no se renovó el acuerdo de prestaciones con el Hospital Italiano en el plan 210, a partir del 1/10/2024 esta institución dejará de brindar servicios para el mencionado plan". Y agrega: "Para tu tranquilidad, si necesitás reservar tur-nos con especialistas podés realizar la atención con otros prestado-

res incluidos en la cartilla digital".

¿Qué pasó? ¿Por qué el Hospital Italiano va no seguirá formando parte de la cartilla de los afiliados al plan 210? Fuentes cercanas a la empresa dieron a Clarín una serie de explicaciones: "El prestador solicitó aumentos de honorarios muy por encima del índice de inflación: 17,5% (ante aumentos de cuota del 4,8%). Resulta imposible absorber parte de ese costo, y no es una op-

#### NO COLOCAN STENTS

Protesta de cardiólogos: el Gobierno dijo que es un conflicto entre privados

El Gobierno negó la falta de insu os y afirmó que la medida del Colegio Argentino de Cardioan giòlogos intervento.... CI) -2 días sin stents ni angioplastias-es parte de un conflicto entre privados y "debe resolverse en un marco de responsabilidad pa-ra no generar confusión y angustia en los pacientes". "El Colegio de Cardiólogos impulsa una nego ciación con los prestadores y fi nanciadores para mejorar el valor de sus intervenciones", indicaron desde el Ministerio de Salud. La edida de fuerza se termina hoy.

ción trasladarlo a los afiliados".

También argumentaron que "es to se da en un contexto de falta de cumplimiento del convenio, por el cobro de adicionales a los afiliados, nunca autorizados por OSDE" y agregaron: "Se prioriza la calidad de la atención por sobre la cantidad, puesto que el prestador se encuentra en un proceso de reestructuración interna y no puede hacer frente a la demanda de acuerdo a nuestras expectativas"

Por último, señalaron que "todos los tratamientos que revistan algún tipo de complicación ante un cambio de prestador y que estén en curso, **serán atendidos y cubiertos** con total normalidad hasta su finalización". OSDE cuenta con 2,3 millones de afiliados distribuidos en los planes 210, 310 y 410.

Clarín consultó al Hospital Italiano, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta. Cabe re-cordar que esa institución, además de ser prestadora de otras prepagas, es en sí misma un plan de salud. Este medio también hizo una ronda de consultas entre las principales prepagas del país, para saber i hay decisión o análisis de **posi**bles cambios en las cartillas en función de los costos.

Hasta el momento no se comunicaron otros casos similares y en la mayoría de las empresas prefirieron no hacer comentarios. Una fuente del sector consultada graficó el escenario: "El tema de los valores de los planes genera mucho estrés entre los financiadores y pres tadores porque estamos todos en rojo. Es la consecuencia de lo que ocurrió en abril con los precios

El plan de OSDE 210 es el más baio que ofrece esa prepaga y por lo tanto el de menor costo de para los afiliados. En los últimos neses la suba de las cuotas rondó el Indice de Precios al Consumidor (IPC), luego de que en julio los pre-cios del sector volvieron a quedar liberados.

Cuando se había producido la primera liberación de precios, en enero, los valores de las prepagas subieron entre el 38 y el 40% en un solo mes, lo que hizo que en abril el Gobierno interviniera y frenara esa escalada. Ahora, con las subas más moderadas, determinadas coberturas empiezan a sufrir las consecuencias del ajuste.

# Tucumán tuvo 20% más dengue que lo que había informado

#### Irene Hartmann

El Ministerio de Salud viene reportando un descenso persistente -de 18 semanas- en los casos de dengue, pero un informe regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicado hace poco informó que del 21 al 27 de julio, Argentina tuvo más de 15.000 contagios. Esto llevó a que el organismo pintara de rojo al país en un didáctico mapa mundi, y concluyera que el alza de infectados llegó a 199%. Aunque desde la cartera que conduce Mario Russo aclaran que la OPS cometió un error de interpretación de los datos estadísticos, el episodio habla de un déficit sani-

tario local nada menor. La pregunta es de dónde salen esos más de 15.000 casos. Como pasó con el Covid, la respuesta está en las **demoras de algunas provin-cias** para informar al sistema de vigilancia nacional los casos de enfermedades de notificación obligatoria. El dengue es una de ellas.

La falta de cultura del dato es un problema con sello nacional, pero hay una jurisdicción -Tucumánque, en este caso, se destaca sobre las demás. Es una que resultó tener casi un 19% más casos de dengue que los informados tras el peor momento del brote de 2024.

Desde el Ministerio de Salud de Tucumán aclararon que, más allá de la estadística, vienen poniendo esfuerzos en la lucha contra el den-gue todo el año: "Hace dos meses que Tucumán no registra casos de dengue. Nunca se detuvieron los operativos de descacharreo por parte del personal de salud y de las comunas". Están administrando la vacuna contra el dengue "al personal de Educación, Seguridad y Sa lud" y aclararon que "se ampliaría para la población de 15 a 19 años, sobre todo en los lugares de mayor incidencia".

La directora de Epidemiología de esa provincia, Romina Cuezzo, destacó el alza de contagios de 2023 2024, en comparación a los brotes previos: "En 2023, incluso, habíamos tenido 39.669 confirmaciones.

pero en 2024 llegamos a 67.743".

Esa cifra se queda corta. En el informe de cierre de temporada de dengue, el Ministerio de Salud de la Nación informó que solo este año Tucumán registró más de 80.000 casos. El 19% que diferencia una cifra de la otra corresponde a la carga retrospectiva, el punto cie-go de la pandemia.

Cuezzo no lo niega. Explica que "no es lo mismo tener 5 casos por semana que, de repente, 100 o más". Agregó que "en los peores momen-

#### La provincia lo atribuye a demoras en cargar los datos.

tos de la epidemia, los esfuerzos están en resolver la asistencia. De hecho, algunos roles terminan sien do redefinidos y así se generan demoras en la notificación".

"Pero insistimos en cumplir con

la carga retrospectiva: que todos se pongan al día y los casos se imputen a la semana de ocurrencia del contagio", enfatizó, antes de reconocer que "siempre la notificación está expuesta a algún sesgo" y que, "además, hay subsectores que no notifican". Tras la repregunta, clarificó: "Generalmente, los privados"

¿Falta cultura de datos en la Argentina? Cuezzo dijo que "a partir de los eventos del último tiempo, el tema se ha jerarquizado. Pero es algo en lo que hay que insistir

Sin datos sólidos, el diagnóstico de cualquier problema puede ser erróneo, lo que complica el diseño de políticas adecuadas de prevención. ¿Es difícil o lleva mucho tiempo cargar datos en el SISA?

Stella de Gregorio, infectóloga del Hospital de Clínicas, explicó que, cuando el circuito está aceitado. como en el caso del Hospital de Clínicas, lleva minutos hacer una carga. Distinto es si falta personal o infraestructura".

Juan David Nasio, con casi 60 años de terapeuta y 20 mil pacientes atendidos, habla de su nuevo libro con historias de amor y de dolor.

# "La mayor parte del sufrimiento se presenta porque no nos queremos a nosotros mismos"



Ludmila Moscato

lmoscato@clarin.com

octor, me tiene que ayudar, estoy por hacer algo gravísimo. Cuando salgo del trabajo, tomo el colectivo para ir a buscar a mi hijo de 5 años y llevarlo a la casa, y voy pensando: "voy a llegar, vamos a jugar a los autitos en el living, y yo lo voy a agarrar, voy a salir al balcón y **lo voy a tirar**".

-Muriel, quédese tranquila, usted **no va a matar** ni a una mosca.

Ese es el diálogo que, cuenta Juan David Nasio, tuvo con una antigua paciente. Muriel efectivamente no mató a nadie y lo que le ocurría se denomina "fobia de impulsión." El caso es una de las diez Historias de diad, de sufrimiento y de amor (próximo a publicarse en el país).

mo a publicarse en el país).
Con casi 60 años de clinica, Nasio atendió a alrededor de 20 mil pacientes. Además ES autor de más de 34 libros, que fueron traducidos a 14 idiomas. Médico egresado de la UBA -que lo distinguió Doctor Honoris Causa-, hizo su residencia en Psiquiatría en el Hospital Evita de Lanús. Desde 1969 vive en París, en donde, a pedido de Jacques Lacan, revisó la traducción al español de sus Escritos, para luego intervenir en su seminario. En Francia recibió la Legión de Honor en 1999 y la Orden de Mérito en 2004, entre otras distinciones.

-¿Cómo eligió las historias del libro? -No es un libro de psicoanálisis estricto, es un libro de historias de vida, en el que, al hablar de los pacientes, hablo de mí, y también habló del lector. Y lo he sabido por los correos que he recibido, ya que en el libro yo pongo mi mail, y la gente me escribe,

yo pongo mi mail, y la gente me escribe, cosas como "doctor, este libro habla de mí", "este libro me ha hecho bien". -¿Con qué se identifican los lectores, el

libro aborda temas universales?

-Estas historias primero fueron contadas en la radio, son de pacientes que no veo más y que me han autorizado a hablar con sus datos cambiados. Está la de Ángela, una chica anoréxica; la de William, un perverso masoquista; la de Elena, que es una mamá que no podía tener chicos, tuvo el hijo y el hijo se muere el día mismo del nacimiento, muy fuerte, que la cuento con esa fuerza con la que la viví como hombre, nisconanlista y nadre.

#### piscoanalista y padre. -Y está la historia de Muriel.

-Sí, esa mamá que tenía la obsesión de matar al hijo. Pero es una obsesión, es decir,



Nasio. Estudió en Medicina y Psiquiatría en la UBA y Lacan lo convocó en Francia. ADAMI

hay obsesiones de que usted puede hacer algo dañino, entonces tiene miedo de hacer eso que piersa. Son ideas de hacer daño. Entonces la mamá salía del trabajo, tomaba el ómnibus para ir a la casa, y pensaba que mientras estuvieran allí lo iba a tirar por el balcón. Es terrible para una madre. Ella había sido hospitalizada con medicamentos muy fuertes, porque mis colegas habían tenido miedo de que ella hiciera ese daño. Yo no.

#### -¿Por qué no?

-Porque noz -Porque yo ya he visto cientos de casos que sufren del mismo problema, es una impulsividad mental, "fobia de impulsión" es el término técnico. Es decir, es una fobia de hacer, es el miedo de hacer algo dañino. Entonces yo sabía que el problema es mental, no es la acción, nunca es la acción.

#### -¿Y en qué se basan esas ideas?

-En el caso de Muriel, ella nació después de que había nacido un chico muerto. Entonces, ella estaba con la culpa desde chiquita de ser algo así como una hija que estaba de más, que en realidad reemplazaba el muerto, como si no fuera ella. Yo entiendo que para el lector esto pueda no comprenderse. Ella va a vivir una vida con culpa. Y al tener

un hijo, es como si fuera algo maravilloso, que no se lo puede permitir.

#### -¿Por qué la eligió para narrarla?¿Le sucede a muchas personas?

-No a muchas, pero sucede. Elegí las historias por tres razones. Primero porque me han tocado personalmente. Segundo, porque la gente, los lectores, no saben por lo general que eso existe. Y tres, porque anduvieron bien, logré ayudarlos mucho, y curarlos. Entonces me da placer contar historias que son curiosas y al mismo tiempo donde el desenlace final es positivo. En el caso de Muriel, por ejemplo, resolvimos el problema. Por supuesto que no le hizo ningún daño al hijo. Terminó anunciándome que estaba embarazada de un segundo chico.

#### -El prototipo del analista es una persona callada que hace intervenciones puntuales. ¿Cómo aparecen sus emociones en la esción?

-Debo decir que la capacidad de emocionarme es el instrumento número uno que me concierne como profesional. Es decir, cuando yo escucho a alguien, me abro, es como si me dispusiera. Hay una disponibilidad para recibir al otro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir dos cosas, y esta frase que voy a decir ahora, me costó por lo menos 20 años entender. Primero que nada, se trata de imaginar lo que el otro siente. Y luego sentirlo yo mismo. Cuando yo le hablo, como sentilo que el o el la sienten, voy a utilizar palabras que van a aclararle ciertas cosas en la relación con la madre, con el padre, con el compañero, con el hijo, etcétera. Entonces mis palabras van a ser recibidas por la persona como un esclarecimiento. Se crea una fuerte emoción entre los dos, y esto termina por ayudar al paciente.

#### -¿Cómo ayuda eso al paciente?

-Lo va a ayudar a que vea más claro tres cosas: una, que vea más claro la imagen de él mismo, que vea más claro la relación con el otro y que vea más claro también lo que puede pasar, que sepa anticipar. Allí las cosas se calman, es decir, la mayor parte del sufrimiento y los conflictos se dan porque no nos queremos, no tenemos una buena imagen de nosotros mismos.

#### -¿Por qué?

Porque es el problema de la neurosis, la neurosis es no tener una buena imagen de sí mismo. Y yo, lo que trato de mostrarlea los pacientes, es que la imagen de sí mismos no tiene que ser ni mala, ni super buena. Tiene que ser normal, una imagen donde yo no soy el peor ni el mejor, soy como soy. Significa que estoy bien, que me acepto como soy, con mis defectos y mis cualidades. Y trato de avanzar en la vida tratándome bien. En el libro digo que lo que tenemos que tratar de conseguir juntos, paciente y terapeuta, es que el paciente ame lo que tene, ame lo que hace, ame lo que es. Es importante que el terapeuta sepa que el objetivo final es el amor. El amor de lo que tenego, estar contento con lo que ten.



La imagen de uno mismo tiene que ser la de alguien que se acepta con sus defectos y sus cualidades, como es"

go, con lo que soy y con lo que estoy haciendo. No podemos estar soñando con tener la Luna y sufriendo por no tenerla.

#### -Usted ha dicho que el psicoanálisis no es una aventura intelectual. ¿Quiénes deberían analizarse?

-Mi idea es que el psicoanálisis no es para todo el mundo. La base del trabajo que yo hago, es que sea para aquellos que lo necesiten. Necesitar quiere decir que estoy mal y siento la necesidad de hablar con otro, con un profesional. El punto de partida es sufrir y sentir que tengo necesidad de compartir mi sufrimiento con alguien que me pueda ayudar a sufrir menos. Yo no sé ayudar a alguien que me diga "No, yo no tengo nada". Bueno, si no tiene nada, está muy bien.

#### -¿Son el amor y el sufrimiento del título del libro que está por publicarse en la Argentina una las principales causas de

-Sí. La principal es la angustia. ¿Qué es? Un sentimiento a futuro: tengo miedo de que algo pase malo, que me haga sufrir mañana. Una anticipación negativa. En cambio, el dolor es un sufrimiento del hoy. ■ Sociedad CLARIN - JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2024



Respuesta. "Estoy muy mal, dormí pésimo. Esto me tomó por sorpresa", dijo Marley, en el noticiero de Telefe.

# Marley se defendió tras ser denunciado por corrupción de menores

Un hombre con el que estuvo en pareja lo acusó de haberlo abusado en el año 1996, cuando tenía 17 años.

Un hombre de 45 años denunció a Alejandro "Marley" Wiebe (54) por corrupción de menores. En un escrito presentado ayer, el hombre identificado como Adrián Molina (45), que vive en Miami y viajó a Buenos Aires específicamente para radicar la denuncia, contó cómo conoció al conductor y describió una relación "tóxica e incomprensible que no era normal" y que habría iniciado cuando él era un adolescente de I7 años.

32

El conductor se defendió ayer en una entrevista con el noticiero de Telefe, en la que negó los hechos. 
"Todo lo que dice ahí es falso", aseguró y dijo fue extorsionado con un pedido de dinero de parte del denunciante. "Estoy muy mal, dormí pésimo. Esto me tomó por sorpresa. Estoy hablando en cámara por mis hijos, por Mirko y por Milenka que es una bebé muy esperada (por su hija que está a punto de nacer). Me llevó mucho tiempo lograr ese embarazo", dijo respecto de los motivos por los que salió a defenderse públicamente.

"En este, el segundo momento mas feliz de mi vida aparece esto que son todas falsedades, me sorprendió mucho vino con pedido de dinero", dijo. "Me extorsionó", detalló ante la consulta de Mauro Szeta, y aseguró que se presentó con su abogado ante la Justicia porque tiene "un montón de pruebas para mostrar que es falso".

En cuanto al vinculo con el denunciante, al que admitió conocer, dijo que se inició hace 25 años. "Los dos éramos mayores de edad, los dos éramos grandes. Él estaba estudiando en la facultad y tengo pruebas. Lo que pasó fue un vínculo que fue muy sano y muy lindo por dos o tres años", dijo, y agregó que luego de terminada la relación siguieron en contacto.

#### "Es todo falso, me extorsionó con un pedido de dinero", dijo.

"Durante años después de conocernos lo que pasó fue que se mudó a EE.UU. en 2002. Lo acompañé muchas veces, se casó, conocí al marido, tuvimos un buen vínculo varios años. Él empezó un negocio de yoga y le ponía likes", dijo, y recordó que en un momento la madre del denunciante estuvo enferma y él intercedió ante la obra social para facilitar su tratamiento.

Siempre según la versión del conductor de tevé, el vinculo se rompió en 2022. "Ahí se comunica conmigo y dice que está lleno de deudas y me pide una cifra gigante en dólares para que lo ayudara. Yo no estaba en un momento económico con soltura y le dije que más adelante si tenía plata lo ayudaba. No le cayó muy bien y se en-

frió la relación. Y el año pasado aparece con exigencias, amenazas, diciéndome que tengo que comunicarme con su abogado (Martin) Apolo. 'Si no iremos con la prensa y varios periodistas de espectáculos', me extorsionô', aseveró.

En otra entrevista -en Intrusos, conducido por Florencia de la V.-Adrián Molina respondió: "No buscamos ningún rédito económico y si quiere offrecer dinero se le va a dar a cualquier organización que esté haciendo el trabajo que hay que hacer en esta sociedad, que es enseñar sobre grooming".

El denunciante se presentó junto a su abogado, Martín Apolo, que dijo: "Él no vino a los medios, **él hizo una denuncia**. Hoy está dando la cara a la sociedad para poner en conocimiento **un hecho delictivo del que fue víctima**."

Marley comentó que su equipo de abogados se presentó ante la Justicia de manera espontánea luego de enterarse de la denuncia. "Tengo años de datos acumulados que serán presentados y cuando lo reciban se va a cerrar la causa", dijo.

Además, confirmó que está a favor de realizar un juicio por la verdad, tal como solicita la víctima. "Quiero que salga la verdad. Como todo es mentira y tengo las pruebas yo soy el que quiere la verdad. Me fuerzan a hablar. Es el objetivo de ellos, que tenga que hablar porque quieren lograr dinero", dijo.

# La presentación de Cúneo Libarona sumó críticas y el apoyo del Gobierno

Constitucionalistas, diputados y ONG rechazaron los conceptos del ministro en contra de la diversidad.

Mariana Iglesias miglesias@clarin.com

Si bien el ministro de Justicia había sido citado por la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámar a de Diputados para que explicara la situación de las políticas de género, qué pasó en estos meses de gobierno libertario y qué acciones se tomarán a futuro, el funcionario dio una polémica presentación en la que se despachó con conceptos en contra de la diversidad, negó la violencia sistemática contra las mujeres e insistió con las "falsas denuncias". Sus dichos generaron masivos repudios, que incluyeron el pedido de juicio político y su renuncia.

Ya en su campaña electoral el hoy presidente Javier Milei había adelantado que cerraría el Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad, cosa que hizo ni bien asumió. Entonces creó la subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género que duró un par de meses hasta que decidió disolverla y la temática quedó bajo la orbita del Ministerio de Justicia. El 1'de julio, Clarín publicó una

De todas maneras, el Gobierno sa-

lió a respaldarlo.

El 1' de julio, Clarín publicó una entrevista a Cúneo Libarona, en la cual el ministro aseguraba que "el área de género tendrá prioridad absoluta". Detallaba cómo iba a funcionar en uno de los edificios de la Ex ESMA, que tenía presupuesto, que las víctimas serían acompañadas por abogados y que habría asignaciones económicas. Al día siguiente, desde el área de prensa del propio ministerio buscaron que el Gobierno "no va a tener política de género. La violencia no tiene género".

Con esa linea se presentó Cúneo Libarona este martes en el Congreso. Llegó a decir que "el género se acabó". Y que ahora el eje es "la familia".

También dijo que "la violencia debe ser castigada sin importar el género del destinatario". Marcelo Ruiz, uno de sus asesores se le acercó para hacerle un comentario. El ministro, sin darse cuenta que tenía el micrófono prendido, le dijo: "No, boludo, esto está textual del discurso de Milei". Y en ese contexto afirmó: "Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología". La frase causó abucheos y repudios inmediatos de varios legisladores.

Las criticas siguieron ayer. "El ministro de injusticia en su medieval diatriba ignoró cuestiones constitucionales, convencionales y legales básicas. La igualdad ante la ley del art. 16 proveniente de la Constitución de 1853 se completa con la no discriminación alojada por la reforma de 1994 que tiene entre las categorías prohibidas el género, la orientación sexual y la identidad de género, dijo el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

"No se acabó el género. Lo que se está acabando es la diversidad, el pluralismo y la paciencia", dijo el ex ministro de Cultura Pablo Avelluto.

"Ningún funcionario público puede desconoce la legislación vigente porque su obligación es garantizar su cumplimiento pero es especialmente grave si quien desconoce las leyes de identidad y violencia de género y la normativa constitucional y legal anti discriminación es el ministro de Justicia que tiene que aplicarlas. En la función pública se aplican las leyes vigentes le gusten o no a quien las aplica", opinó la diputada del PRO Silvia Lospennato.

El Frente Orgullo y Lucha, integrado por numerosas organizaciones del colectivo LGBT, pidió al Congreso que "convoque a una interpelación y evalúe el juicio político al ministro de Justicia". Ayer, en su habitual conferen-

Ayer, en su habitual conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni respaldó al ministro.

"Sé lo que piensa el ministro Cúneo Libarona, no hay mucho más para aclarar. Nosotros no queremos negocios con la política de género, no queremos que se discrimine absolutamente a nadie, y pretendemos que el que se autoperciba, no exija a otro que reconozca esa autopercepción. Tenemos que ser más libres y no cuestionarnos tanto", dijo. ■

clarin#ramiro.correia.martins@gr

CLARIN – JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 Sociedad 33

# Perpetua al asesino de una mujer cuyo cuerpo no apareció

Anahí Bulnes fue vista por última vez el 5 de diciembre de 2022 en Córdoba. Condenaron a Santiago Campos Matos, su pareja, único acusado. Las claves.

Sergio Emmanuel Dalbessio edalbessio@clarin.com

Un jurado popular declaró culpable a Santiago Campos Matos (39) por el femicidio de Anahí Bulnes (36), quién fue vista por última vez el 5 de diciembre de 2022 cuando ingresó al edificio donde vivía el hombre, en la ciudad de Córdoba capital, y cuyo cuerpo aún no fue hallado.

De esta manera, el Tribunal de la Cámara Sexta del Crimen falló tras la decisión unánime de las doce personas que integraron el jurado. Los fiscales fiscal Fernando Pal-

Los fiscales fiscal remando Palma y Eugenia Pérez Moreno habían pedido en sus alegatos que fuera condenado a prisión perpetua por ser responsable del delito de "homicidio calificado por mediar violencia de género".

El cuerpo de Bulnes nunca fue hallado, por lo que los indicios y pruebas presentadas por la fiscalía y por Daniela Morales Leanza, abogada de la familia de la víctima, fueron claves para la condena del único acusado del femicidio.

Bulnes era docente, madre de tres nenas y hasta su desaparición vivía en la casa de sus padres en el barrio Altos Sud de San Vicente. Estaba en pareja hacía cuatro años, pero no convivían.

El domingo 4 de diciembre de 2022 compartió un día de campo con su familia y con su pareja. Por la noche regresaron a la casa y se fueron a dormir. Tanto sus padres como sus hijas **no la vieron más**. Y cuando la empezaron a llamar, su

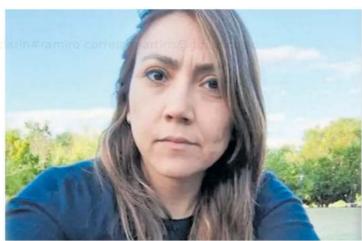

Bulnes. Anahí, de 36 años. Docente, mamá de tres nenas, estaba en pareia con Campos Matos hacía 4 años.

teléfono sonaba en la vivienda. También estaba el resto de sus pertenencias.

La última vez que se tuvo un rastro de Anahí fue a la 1:23 del 5 de diciembre de 2022, cuando una cámara de seguridad tomó el momento que ingresó al departamento de Campos Matos, ubicado en Boulevard Guzmán y Olmos de la ciudad de Córdoba.

Una cámara de seguridad lo captó cuando entró, pero no registró su salida.

La familia de la mujer no conocía al hombre, según declararon



Cámaras. Bulnes al entrar al edificio de Campos Matos. No salió.

ente la fiscal Pérez Moreno, que llevó la investigación.

Según la principal hipótesis del caso, esa noche habrían tenido un encuentro y él la convenció de ir hacia su departamento, donde finalmente la habría atacado. Luego la habría asesinado y descuartizado.

do.
Los investigadores creen que al cuerpo lo sacó en varias bolsas de basura. Se observó que al menos ocho veces Campos Matos salió del lugar con bolsas de residuos y las repartió en distintos contenedores durante el lunes 6 de diciembre.

En los meses siguientes a eos hechos se realizaron distintos procedimientos en busca de prendas y restos óseos que pudieran pertenecer a la mujer, pero sin resultados positivos.

Cuando habían pasado 22 días de la desaparición de Anahí, Campos Matos fue detenido y allanado su domicillo. En el departamento encontraron manchas de sangre, cuchillos, una amoladora y otras herramientas de mano. También se llevaron la computadora y bibliografía de espiritismo, magia negra y canibalismo.

La Justicia confirmó con un análisis de ADN que la sangre hallada

#### Tras la desaparición, Campos sacó bolsas de basura al menos 8 veces en un sólo día.

en una de las paredes del departamento era de Bulnes, por lo que se le dictó la prisión preventiva al acusado y quedó alojado en el penal cordobés de Bouwer.

En noviembre de 2021, Campos Matos fue denunciado por el **inten**to de abuso de cuatro nenas de 10 y 11 años de una familia allegada, pero la causa se archivó y no lo acusaron por el delito.

En tanto, en sus redes sociales hallaron posteos perturbadores vinculados al canibalismo, todo entre fotos de sus hijas y de los platos que cocinaba.

# Caso Loan: la jueza puso en duda que puedan encontrarlo

A 75 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años cuyo último rastro data en un naranjal de Corrientes, el caso parece "empantanado". En ese contexto, la jueza que investiga la causa, Cristina Pozzer Penzo, admitió en una entrevista que no puede "asegurar que van a encontrar a Loan con vida o en determinadas condiciones".

"Encontrarlo depende de muchos factores y me parece que hay algo de animosidad que no logro detectar. Escuchaba cuando empezó todo esto, que todavía estaba en la provincia, eso de decir: 'Si no lo encuentran, esculpa de la Justicia.' Nosotros vamos a poner lo mejor sin lugar a dudas, pero no podemos asegurar encontrar al niño, encontrarlo con vida o encontrarlo en determinadas condiciones. Esto me parece que ya es ponernos un saco muy pesado", declaró a Radio Dos de Corrientes.

La Jueza negó "cualquier tipo de acuerdo con las personas que es-



Loan. Desapareció el 13 de junio

tán detenidas" y aseguró que la búsqueda de Loan continúa "dentro y fuera del país". Hay 7 personas detenidas: Antonio Benítez (37); la pareja de María Victoria Caillava (52) y Carlos Pérez (62); el ex comisario Walter Maciel (43); Mónica Millapí (55); Laudelina Peña (45) y Daniel "Fierrito" Ramírez (39).

"Con cada alerta se hace una investigación y desde el inicio de esta causa tenemos unas 4.000 denuncias de distintos tipos. Y las investigamos a todas", remarcó la Jueza que el lumes volvió al naranjal donde se lo vio por última vez al chiquito ese 13 de junio.

Pozzer Penzo aclaró que intentan "no tener contacto directo con los familiares de Loan", aunque están al tanto de como llevan la investigación: "Se les explicó muy claramente, con mucha paciencia, qué se hace, se les hace saber sus derechos. Yo respeto ampliamente la crítica, el disenso, la opinión de cada uno, pero quiero remarcar que estamos trabajando dentro de la ley, que no tiene nada que ver con la burocracia, y con la mayor lealtad vexperticia; indicó.

leattad y expertica"; indico.

La jueza se defendió de las críticas por la falta de respuestas y lo llevó a un terreno "personal": "Cuando el ataque alcanza un nivel de subjetividad y ensañamiento ya llega un punto que deja de importarme. Me defiendo, trato de mejorar en mi trabajo, pero me parece que el nivel de agravio al que hemos llegado ya no se puede controlar", concluyó la magistrada.

clarin#ramiro.correia.martins@gi

CLARIN - JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 34 Sociedad

#### Aniversario 1945-2024



# Clarín celebró los 79 años de su fundación junto a su personal

El diario fue creado por Roberto Noble el 28 de agosto de 1945. Distinguieron a los empleados que cumplieron 20 y 25 años de trabajo en la empresa.

El diario Clarín cumplió ayer su 79° aniversario y lo celebró con una ceremonia que ya es tradición cada 28 de agosto. La distinción fue para los empleados que llevan 20 y 25 años trabajando en la em-

Entregaron medallas los accionistas Héctor Magnetto, José A. Aranda y Lucio Pagliaro, al igual que Héctor M. Aranda, el CEO de AGEA, y los editores generales Ri-cardo Kirschbaum y Ricardo Roa.

También asistieron Felipe y Marcela Noble Herrera y fueron elegidos para entregar las distinciones **Jorge Figueiras**, gerente de Producción Gráfica y RRHH; Lo-rena Di Verniero, gerenta de Capital Humano; Verónica Beratz, ge renta de Administración y Finanzas; Maximiliano Sastre, gerente Comercial; Andrés Wertheim, gerente de Producción; y Javier Kraviez, gerente de Negocios Digita-



Brindis. José Aranda con Felipe y Marcela Noble Herrera, ayer en el festejo por el aniversario de Clarin.

A ellos se sumaron Mariano Davan, director de Olé; Marcelo Rizzi, gerente de Sistemas & Big Data; Fernando Martin, gerente de Circulación; Guido Lagares, ge-rente de Opcionales & Retail; y Marcelo Pavlicich, gerente OSA

Entre los periodistas que integran la mesa central de la Redac-ción de **Clarín** estuvieron presentes Pablo Vaca, Gonzalo Abascal, Ignacio Miri, Leandro Pérez, Pablo Blanco, Guillermo Kellmer y Diana Baccaro. A la vez, entre los destacados periodistas que parti-ciparon de la ceremonia estaban Silvia Fesquet, Daniel Fernández Canedo, Eduardo Van der Kooy, Miguel Wiñazki, Luis Vinker y Matilde Sánchez.

De la Redacción de Clarín fueron distinguidos por 25 años de trabajo Santiago Fioriti, de la sección Política; Mariano Roa, de Zonales: Sebastián Clemente, de Sociedad; y Mariana Iglesias, editora de Género. De Fotografía, Mar-tín Bonetto y Analía Lucca.

De la redacción de Olé, se distinguió a Pablo Battovaz Ghersi y Alejandro Sokolowski, de Diseño.

De Comercial, Inés Maria Reissig (Venta Directa) y Cintia Catz (Planeamiento Comercial). Sebastián Guffanti recibió su medalla por su labor de 25 años en Sistemas & Big Data (Sub. Gcia. Digital), al igual que Karina Mangalavitti (Negocios Digitales), Pablo Somo za (Argenprop), Enrique Catan, de Capital Humano (Mantenimiento Edificio) y Ramiro Regueiro

(Administración y Finanzas). De Producción, Marcelo Lezcano (Impresión), Osvaldo Marquez (Mantenimiento Mecánico), Gabriel Vazquez (Mant. Edificio), Ser-gio Coronel (Mantenimiento Zepita), Sebastián Veloso (Serv. Ge-nerales), Marcelo Vecchi (Mantenimiento Mecánico), Gabriel Ven-trice (Servicios Generales), Aníbal Lopez (Impresión), Rolando Lez-cano (Expedición), Pablo Castely (Mant. Eléctrico), Walter Cabrera (Abastecimiento), Sergio Gomez (Mant. Edificio) y José Aníbal Sil-va (Mant. Mecánico).

Por 20 años de trabajo en la Re-dacción de **Clarín**, se entregaron distinciones para Francisco Rabi-ni (Portada) y Guillermo Rodriguez Adami (Fotografía). También se celebraron las dos

décadas en **Tinta Fresca** de Alina Julieta Baruj, Julieta Digon Sbacco (Marketing) y Marcos Da-vid Girón (Marketing y Plataforma).

De Opciones & Retail, Matías Cundari (Beneficios 365) y, de Ne-gocios Digitales, Romina Paola Fernández (Operaciones 365); al igual que Hernán Leali, de Capital Humano (Mant. Eléctrico). De Co-mercial, Mariano Garófalo y Marcela Bruno (Venta Directa).

De Producción, Walter Trabazos, (Abastecimiento), Leonardo Rossi (Mantenimiento Edificio), Gerardo Mamani Santos (impresión), Flavio Vizcarra y Nicolás Caminos (Abastecimiento), Edgardo Muñoz (Mantenimiento Mecáni-co), Leonardo Molteni (Expedición), Atilio Massocco (Copia), Ra-úl Weigandt (Mant. Mecánico Zepita), José Francisco Santander

pitaj, Jose Francisco Santander (Abastecimiento) y Marcelo Ale-jandro Bruno (Abastecimiento). De Sistemas & Big Data, Maria-no Castelli (Op. Informáticas), de Circulación, Jorge Damián Do-mínguez (Ventas Interior), José Francisco Caballero (Orginales Francisco Caballero (Opcionales & Retail, Negocios Revistas). Después de la entrega de las distincio-nes y medallas, la celebración tuvo su brindis de cierre.■



untos. Periodistas y editores de las redacciones de Clarin y Olé, ayer en la premiación y el festejo por el nuevo aniversario del diario.



onocimiento. Santiago Fioriti, junto a Héctor Magnetto



mo Rodríguez Adami, Entregó Ricardo Kirschb



. Héctor Aranda y Alejandro Sokolowski, de Olé.



nrisas. Matías Cundari y su medalla, con Ricardo Roa.



Abrazo. El saludo entre Gabriel Ventrice y Jorge Figueiras.

#### Copa Argentina



Segundo. Lo celebra su autor, el pibe Santiago López junto a Lomónaco, con secuelas de la batalla del clásico con Racing. Ahora, el Rojo deberá eliminarse con Vélez, FOTOBAIRES

# La goleada de Independiente es una clara señal de que ahora el equipo está levantando vuelo

Fue superior a Godoy Cruz todo el tiempo, pero recién encontró el arco en la última media hora. Con los refuerzos habilitados, mejoró notablemente el juego y los hinchas se ilusionan.

#### Análisis

CÓRDOBA. CORRESPONSAL

Ramón Gómez ramongomez@clarin.com

Gritan y se ilusionan los miles de hinchas de Independiente en Córdoba. Y está bien porque acaban de ver la mejor actuación en el ciclo de Julio Vaccari. El Rojo fue mucho para Godoy Cruz, lo goleó 3-0 y clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde lo espera el bravo Vélez. Este domingo buscará prolongar ante River el buen momento en el torneo local.

Va queriendo el Independiente de Vaccari que desde que tiene habilitados a sus refuerzos ha demostrado mejoras sustanciales en su estructura. A una mayor seguridad defensiva, sobre el césped del Mario Alberto Kempes le agregó por primera vez un juego fluido, con buenas sucesiones de toques, paciencia para buscar el mejor pase y construir llegadas al área rival.

Fue muy superior el Rojo en un primer tiempo en el que mereció el gol, aunque por un par de factores no lo consiguió. El primer factor fue Roberto Ramírez, el arquero que Oldrá viene utilizando exclusivamente para esta competición. Ramíez sacó un cabezazo de Felipe Loyola literalmente de la línea cuando todo Independiente casi que ya estaba festejando. El otro motivo por el que no pudo anotar antes del descanso fue por la imprecisión de Santiago López, el pibe que luego de no jugar ni un minuto en el clásico contra Racing volvió a la titularidad. De frente al arco, el

pibe López mandó a las nubes una asistencia inmejorable de Loyola.

Vaccari cambió del domingo al miércoles. Además de la joyita de Inferiores, le dio vuelo de entrada a Santiago Montiel y a Lucas González. Mayor movilidad y un circuito

#### Tras el épico empate en el clásico, pasó a cuartos de la Copa y se viene River en la Liga.

de toques mucho más aceitado fue el resultado. Hasta para salir de abajo desde Rodrigo Rey enhebró bien el balón este *Diablo* paciente. Y eso quelos contratiempos pa-

Y eso quelos contratiempos parecen perseguirlo: a los 12 minutos tuvo que salir Damián Pérez por un fuerte dolor en su muslo izquierdo. "Me pinchó", le dijo a los médicos y pidió el cambio. Adrián Spörle entró en su lugar y, así como lo había hecho en el Cilindro, conectó rápido con sus compañeros y fue una herramienta valiosa más para atacar por la calle de la izquierda.

Godoy Cruz se vio superado. Así y todo intentó reaccionar y dar pelea, pero poco pudo hacer. Una vez sola le vio la cara a Rey en esos 45 minutos iniciales. Una pelota cruzada encontró a Daniel Barrea mano a mano con Federico Vera. El del Tomba le ganó al del Rojoy sacó el zurdazo que tapó el bueno de Rey en el primer palo.

Otra desatención defensiva, en este caso de Joaquín Laso, le facilitó el remate a Roberto Fernández y otra vez debió salvar Rey, ya en el segundo tiempo. Fueron un par de oasis en medio de un desierto para los mendocinos. Porque las riendas las siguió sosteniendo firme Independiente, que aprovechó un contraataque para dar el golpe.

De un ataque mal manejado por Godoy Cruz llegó el grito del *Diablo*. Santi López no la entregó bien, pero Montiel se las rebuscó para ganarle en la dividida a Leyes, que le tomó la patente. Montiel se escapó y definió a un costado de Ramírez. Primer gol suyo en su debut como titular en su nuevo club.

La defensa del equipo cuyano fue una invitación constante con entrada libre y gratuita, principalmente por su derecha. Por allí desbordó Spörle una y otra vez, hasta que un centro bajo lo transformó en el segundo López. Diego Tarzia puso el tercero a pase de Canelo al final de una noche en la que todo salió para el Diablo. ■



Primero. Avalos levanta a Montiel tras abrir la cuenta. FOTOBAIRES

| Godoy Cruz           | Independiente |                     |   |  |  |
|----------------------|---------------|---------------------|---|--|--|
| 0                    |               | 3                   |   |  |  |
| 12 Roberto Ramirez   | 6             | 33 Rodrigo Rey      | 7 |  |  |
| 4 Lucas Arce         | 3             | 4 Federico Vera     | 5 |  |  |
| 2 Pier Barrios       | 4             | 26 Kevin Lomónaco   | 6 |  |  |
| 23 F. Rasmussen      | 4             | 2 Joaquin Laso      | 6 |  |  |
| 37 Martin Luciano    | 4             | 15 Damián Pérez     |   |  |  |
| 5 Bruno Leyes        | 3             | 5 Felipe Loyola     | 8 |  |  |
| 17 Luciano Cingolani | 5             | 23 Iván Marcone     | 6 |  |  |
| 13 Roberto Fernández | 4             | 17 Lucas Gorzález   | 7 |  |  |
| 32 Gonzalo Abrego    | 4             | 44 Santiago Montiel | 7 |  |  |
| 36 Daniel Barrea     | 5             | 9 Gabriel Avalos    | 5 |  |  |
| 19 Salomón Rodrígues | 4             | 24 Santiago López   | 6 |  |  |
| DT: Daniel Oldrá     | -             | DT: Julio Vaccari   | Ī |  |  |

DT: Dariel Oldrà DT: Julio Vaccari

CALIFICACION DEL PARTIDO BUENO
ARBITRO: Pablo Echavarria 6

En detalle

En detaile

Cancha: Mario Alberto Kempes (Córdoba),
Goless ST, 1m Santiago Montiel, 29m
Santiago Lópey y 43m Diego Tarzia.

Cambios: PT, 13m Adrián Spórle (7) por
Pérez: ST, 13m Facundo Altamira (5) por
Cingolani, Luciano Pascual (5) por Barrea,
Z'm Gastón Moryra por Leyes, Martín Pipo
por Rodríguez: 30m David Martínez por
López. Diego Tarzia por Montiel, 38m
Alexis Canelo por Gabriel Avalos, Federico
Mancuello por Lucas González y Facundo
Ardiles por Arce.
Amonestado: Montiel.

#### DECIDEN EL AFORO

En Independiente esperan para hoy la resolución de la Justicia sobre el aforo de su estadio para el clásico ante River. Un ingeniero de Astori realizó un informe sobre el desplazamiento de las populares y aguardan el ok de la jueza.

#### **GOLEADOR EN EL DEBUT**

#### Montiel no podría haber tenido un mejor estreno vestido de rojo

Santiago Montiel tuvo su debut como titular y también como goleador con la camiseta de Independiente. El ex Argentinos Juniors abrió la noche de la goleada en Córdoba con una buena definición de zurda en el complemento.

"Me siento bien en cualquier posición. Julio (Vaccari) Me pidió que jugara por afuera, que encare y que sea decisivo. Nos pidió que terminemos las jugadas por eso buscamos el arco con remates. En las primeras dos o tres decidi mal, tal vez. Todos tenemos cosas para corregir. Por suerte en el segundo tiempo pude corregirlo", explicó Montiel, que jugó sobre la derecha del ataque.

Fue el último refuerzo en llegar y empieza a convertirse en una pieza importante del equipo.

#### TRES BAJAS ROJAS

Julio Vaccari tendrá que rearmar la defensa para el domingo. No contará con Federico Vera, Joaquín Laso y Damián Pérez, suspendidos. Santiago Salle, Marco Pellegrino y Adrián Spörle po-

## El atajo de Boca para ir a la Libertadores es un camino de dificultades

Ganar la Copa Argentina le da el boleto. Pero recién va por los octavos y luego le quedarían otros tres partidos.

#### Daniel Avellaneda

davellaneda@clarin.com

El cuadro de los cuartos de final de la Copa Argentina quedará resuelto cuando Boca y Talleres completen su partido, todavía sin dia confirmado, aunque todo indica que será el próximo fin de semana, durante la fecha FIFA. Para los xeneizes, hoy es la máxima prioridad. Si, más allá de que todavía queda mucho por recorrer en la Liga Profesional, es el atajo para llegar a la Libertadores, una cuenta pendiente en 2024, la obsesión del pueblo azul y oro.

El Consejo de Fútbol sabe que está a cuatro partidos de llegar a la cita continental en la que estuvo ausente este año. La Sudamericana terminó prematuramente, en los octavos de final ante Cruzeiro, y en el torneo doméstico corre de atrás. Asimismo, la llave tiene a Gimnasia esperando en cuartos. Si bien no se trata de subestimar al conjunto platense, mucho

menos a los cordobeses, recién en las semifinales encontraría a un pesado (Vélez o Independiente).

Del otro lado, está Talleres de Remedios de Escalada, **uno de los equipos revelación** que dejó en el camino a Racing y a Banfield, y Huracán. En otro partido se dirimirá entre Temperley-otra de las sorpresas-y Central Córdoba.

En ese sentido. Diego Martínez trabaja pensando en la mejor opción para jugar los dos partidos que tiene en el medio de las Eliminatorias, contra Rosario Central este sábado a las 21 en la Bombonera y frente a Talleres, el sábado 7 o el domingo 8 en Mendoza. Hay un problema que asoma para el duelo con los cordobeses Luis Advincula es una fiia en la convocatoria de la Selección de Perú y no hay que descartar que Marcelo Bielsa vuelva a citar a Miguel Merentiel, como sucedió antes de la Copa América. ¿Estará disponible Edinson Cavani, va retirado de la Celeste, quien se recupera de un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda?

Ayer, en la vuelta a los entrenamientos, Martínez plantó un equipo en el que no cambió el dibujo táctico, el 3-5-2 que estrenó en La Plata, pero dio pocas pistas porque utilizó a una mayoría de suplentes. El técnico no podrá contar con Lautaro Blanco, quien llegó a las cinco amarillas, ni a Miton Giménez, expulsado frente a Estudiantes. Marcelo Saracchi será el lateral izquierdo y adelante se especulaba con la presencia de Exequiel Zeballos, pero en el ensayo futbolístico este miércoles estuvieron Brian Aguirrey Lucas Janson arriba. Uno de los dos acompañará a Merentiel frente a los rosarinos, que confirmaron a Matías Lequi como entrenador tras su interinato.

En tanto, las negociaciones con Belgrano avanzaron y Juan Barinaga está a un paso de transformarse en el séptimo refuerzo. Boca pagará 2.500.000 dólares libres de impuestos por el lateral derecho de 23 años. ■



En marcha. Merentiel y Pol en la práctica. Boca mira con ambición la Copa Argentina, que tiene premio.

clarin#ramiro.correia.martins@gr

38 Deportes CLARIN – JUEYES 29 DE AGOSTO DE 2024

#### **Fútbol local**

## La bendita obsesión de River: jugar la final de la Copa de local

"Estamos preparando todo para que la Libertadores se defina en el Monumental", dijo el presidente Brito sobre el duelo del 30 de noviembre.

#### Maximiliano Benozzi mbenozzi@clarin.com

En River hay una ilusión en la que aparece la figura de bronce de un futbolista que patea de derecha. Se trata de la Copa Libertadores, esa bendita obsesión. Hay una fecha en la que todos piensan: el 30 de noviembre, día del partido decisivo Y en Núñez desean estar presentes. No solo como organizadores. claro, sino también como uno de los protagonistas. Y por más que la Conmebol no lo haya hecho oficial, todo indica que el último encuentro de la actual edición de la Libertadores se jugaría en el Monumental.

Como ahora hay una final única, las chances de definir de local el certamen son minimas. La posibilidad está en que la Conmebol designe como sede del partido al estadio propio, siempre y cuando cumpla con los requisitos para ser escenario de tamaño evento, como sucede con el coloso de Udaondo y Figueroa Alcorta, que puede albergar a 85 mil personas.

"Nosotros hemos tenido todas las reuniones con Conmebol para



Ídolos. Francescoli y Alonso, con la nueva camiseta. PRENSA RIVER

que el Más Monumental pueda ser el estadio para recibir la final de la Libertadores. Comunicación de Conmebol destaca que es en Buenos Aires. Habrá factores que yo desconozco para ver cuándo se define y cuándo se anunciará, si es en el Más Monumental o en otro es-

#### PARA SEGUIR LA MÍSTICA

#### Una nueva camiseta inspirada en los campeones de 1986

River presentó su nueva camiseta titular, inspirada en la de 1986. La principal característica que ne es su espalda bianca, a la que se les aplican dorsales con una tipografía que remem los icónicos números que usaron los campeones de Argentina, América y del mundo en ese año. De la producción participaron Enzo Francescoli v Norberto Alonso, quienes recrearon una foto de aquel tiempo. También estuvieron presentes Nacho Fernán-dez, Paulo Díaz, Pablo Solari, Facundo Colidio, Franco Mastantuono y las jugadoras Giuliana González, Francisca Altgelt y So

tadio. Nosotros estamos preparando todo para que sea el estadio de la final", afirmó Jorge Brito, presidente del club, en ESPN.

Y sobre lo que puede ser la organización de la final, agregó: "Es un lindo lío de los que quiero tener, porque quiere decir que si lo tenemos es porque llegamos a la final. Si la final fuese en otro estadio, tendrías el mismo problema, porque no hay un estadio que pueda alber gar a 80 mil personas de cada equipo. Siempre que hay una final única es así. River tiene 350 mil socios y recibe todas las fechas 85 mil personas. Veremos las formas de ser lo más justos posibles, pero no hay que anticiparse. Tenemos que ir paso a paso y que no nos gane la ansiedad. Queda mucho recorrido para llegar a la final".

No es una Copa más. Y en River lo saben. Por eso, cuando se acordó ponerle punto final al ciclo de Martín Demichelis, llamaron a Marcelo Gallardo, el hacedor de las últimas dos Libertadores del club y especialista en el mano a mano, que serán definidos de local porque River fue el mejor de los primeros.

Y con el Muñeco la maquinaria empieza a encarrilarse de nuevo. El primer paso ya se dio, al dejar en el camino a Talleres de Córdoba y avanzar a los cuartos de final, donde River se enfrentará con Colo-Colo. Para ir con todo por esta Copa llegaron campeones del mundo, como Germán Pezzella y Marcos Acuña. Con Franco Armani, River tiene tres futbolistas que saben cuánto pesa el trofeo más preciado, como en 1986, cuando contaba con Nery Pumpido, Oscar Ruggeri y Héctor Enrique.

Tan grande es la ilusión que Adidas, la marca de la indumentaria del club, presentó el nuevo modelo de la camiseta titular, inspirado en aquel año. Si, como en el '86...■

## San Lorenzo quiere impactar en el mercado con Muniain

#### Nahuel Lanzillotta

nlanzillotta@clarin.com

El arribo de Iker Muniain a la Argentina causó sorpresa. El jugador español de 31 años vino al país con su familia para "conocer", según se limitan a responder desde su entorno. ¿Por qué? Tiene la intención de competir en la liga del campeón del mundo tras su salida de Athletic Bilbao. Fue ofrecido a varios clubes y tiene conversaciones abiertas con San Lorenzo desde hace algunos dias, según le confirmaron desde Boedo a Clarín.

Que Muniain esté en Argentina es todo un sintoma de que tiene intenciones de mudarse para este lado del Atlántico. Y en Boedo están muy interesados en darle cobijo. Eso sí, la realidad económica del



De visita. El español Iker Muniain jugó siempre en Athletic Bilbao.

club no va de la mano con lo que percibía el jugador en el Viejo Continente.

No obstante, al mismo tiempo se ilusionan al ver que desde el lado de Muniain encontraron la puerta abierta para sentarse y seguir conversando cara a cara. Además del presidente Marcelo Moretti, estuvo presente el entrenador Leandro Romagnoli. La reunión duró dos horas. "Nos quedamos con buenas impresiones", confesaron del lado de San Lorenzo, que ahora deberá formalizar una oferta contractual.

Muniain no estará en la Argentina por mucho tiempo (menos de una semana) y en Boedo esperan concretar su llegada en este escueto lapso si es que llegan a un entendimiento económico.

Este extremo devenido en volante que en Bilbao jugó su último partido el 19 de mayo quedó en libertad de acción y tiene el pase en su poder para negociar. Toda su carrera defendió la camiseta de la institución del País Vasco, donde en la última temporada disputó 25 partidos (9 como titular), con 3 goles y

el título de la Copa del Rey.

Caída la chance de River, club del que se confesó simpatizante, en San Lorenzo primerearon por él, aunue no se descarta que pueda mantener reuniones con otros clubes argentinos en estos días.

La dirigencia necesita dar un golpe de efecto. El equipo viene de ser el iminado de la Copa Argentina y de la Libertadores y está en la parte baja de la tabla en el campeonato local. El objetivo será sumar puntos para alcanzar la clasificación a alguna copa internacional del año que viene, pero está a 14 unidades de la última plaza de la Sudamericana.

La crisis interna dejó muy expuestas las grietas en la Comisión Directiva. Corrido Néstor Ortigoza del manejo del fútbol por sus diferencias insalvables con Moretti, la nueva secretaría con el vocal Julio Lopardo a la cabeza quiere generar un impacto en el mercado. Si un futbolista europeo decide depositarle su confianza al Ciclón será un poroto a sumarse para la reconstrucción de su imagen.



# Hoteles en Argentina

Ahorrá en tus vacaciones



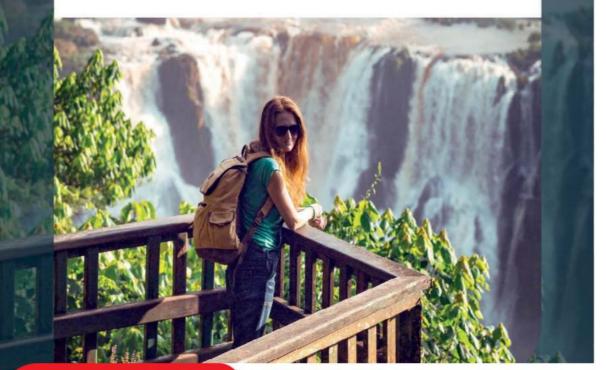

**EN HOTELES DE ARGENTINA** 

Válido en tienda online.

AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 🎯 🚹 🔉





BENEFICIO VÁLIDO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL 31/12/2024. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS. SUSS. (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. TARJETA 365 PUJS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERAN SUMAR AL MENOS. NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS ESKREFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULJABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y DESCUENTOS. PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES PARBALTAS APRALA SUSCRIPCIÓN, ESKREFICIOS, TERMINOS Y CONDICIONES, DENTENCION SOBRE LOCALIDADES PARBALTAS AS PARA LA SUSCRIPCIÓN, ESKREFICIOS, TERMINOS Y CONDICIONES, DENTENCION SOBRE LOCALIDADES PARBALTAS DESCRIPCIÓN, ESKREFICIOS, TERMINOS Y CONDICIONES, DENTENCION SOBRE LOCALIDADES ARBILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, ESKREFICIOS, TERMINOS CON CONTROL PARA PERSONA SUSCRIPTAS DE CONTROL PARA PERSONA PARA PERSONA SUSCRIPTAS DE CONTROL PARA PERSONA PARA P

40 Deportes CLARIN – JUEYES 29 DE AGOSTO DE 2024

#### Tragedia en el fútbol



Terrible. Izquierdo en el piso. La arritmia provocó un paro cardiorrespiratorio que derivó en muerte cerebral.



Imagen. Posteo de Luis Suáre:

# Nacional despide con honores y enorme dolor a Juan Izquierdo

Se espera una multitud en el funeral en la sede del club. El jugador murió en Brasil, tras desmayarse por una arritmia en pleno partido con San Pablo.

Las imágenes volverán a recorrer el mundo cuando esta mañana, desde las 11 y hasta las 13, se lleve a cabo el funeral de Juan Izquierdo.

Se sabe: Uruguay y Sudamérica están de luto por la muerte de Izquierdo, quien sufrió un paro cardíaco cuando disputaba con la camiseta de Nacional un partido ante el San Pablo por la Copa Libertadores en el Morumbi, el último jueves. Ayer por la noche se producía la repatriación de los restos del de

portista desde Brasil y hoy se hará el funeral. Anoche, las rejas de la sede del club estaban cubiertas con camisetas y banderas del *Bolso*.

El colapso de Izquierdo, de 27 años, conmocionó al mundo del fútbol y mantuvo en vilo a la opinión pública en la región, que siguió con dolor su evolución y ahora llora su fallecimiento.

La Fuerza Aérea Uruguaya diagramó un operativo especial para el traslado desde San Pablo a Montevideo de los restos del deportista y sus familiares, en un Embraer C-120 "Brasilia".

Nacional, donde Izquierdo militaba desde enero de este año, anunció que el velatorio será de II a 13 en la sede social de Montevideo, donde la bandera tricolor ondeaba a media asta. Será en el Salón Cristal y el acceso al público será por Avenida 8 de Octubre. Además, se informó que no habrá sepelio.

Además, la Asociación Urugua-

#### PRESENCIA DE SAN PABLO

Jonathan Calleri, Lucas Moura, Michel Araujo y el capitán de San Pablo, el lateral Rafinha, pidieron autorización a los dirigentes del elenco paulista para asistir al velorio de Izquierdo. Cabe recordar que Calleri también ofreció su tarjeta de crédito personal para afrontar los gastos de la familia del uruguayo en Brasil.

ya de Fútbol declaró luto hasta el domingo, sin ninguna actividad competitiva organizada por la federación. El campeonato local ya estaba suspendido desde el lunes, luego de la cancelación de los partidos el fin de semana.

En medio de la conmoción, en Uruguay se preguntan por el futuro de la familia de Izquierdo, situación que está contemplada en términos jurídicos por un seguro de vida que deberá pagar la AUF.

A excepción de un fugaz paso por el San Luis mexicano, donde disputó cuatro partidos, la carrera de Izquierdo se desarrolló en el fútbol de su país, sin convocatorias a la Selección. Surgió en Cerro, pasó por Peñarol y Wanderers, pero fue en Liverpool y Nacional.

Según medios uruguayos, la familia de Izquierdo debería recibir mensualmente una suma similar al sueldo más un porcentaje de la prima que figura en su último contrato, por el plazo de ocho años desde la muerte del futbolista.

La AUF está obligada a hacerse cargo "del pago de un seguro de le siones que se destinará a atender la situación de los futbolistas que se incapaciten definitivamente en el desempeño de sus actividades, a consecuencia de éstas o en actos vinculados directa o indirectamen te a las mismas", tal como aparece en el artículo 37 del estatuto del jugador. En tanto, en el artículo 38 se aclara que serán "beneficiarios del seguro los futbolistas profesionales que en ocasión o como conse cuencia del cumplimiento de su profesión al servicio de la institución o de selecciones nacionales de cualquier naturaleza, en viajes, o actos que en forma directa o indirecta tengan relación con dicho cometido, experimenten lesiones o enfermedades que los incapaciten en forma permanente para la práctica del fútbol".■

## Un Bolso cargado de glorias y desgracias



Alguna vez a alguien se le ocurrió añadir un bolsillo en el costado izquierdo de la camiseta blanca con cuellos y puños rojos y blancos del Club Nacional de Football, los colores tomados de la bandera de Artigas. Desde entonces, el apelativo del "primer club criollo" es El Bolso. Y en ese Bolso caben todas las glorias y todas las tragedias que Nacional vivió en sus 125 años de vida. Ahora se agrega la muerte de

Juan Izquierdo. No es la única.

El 6 de febrero de 2021, Santiago Morro García se quitó la vida en Mendoza cuando jugaba para Godoy Cruz. Había sido ídolo del Tricolor, antes de venir a la Argentina. La muerte del Morro cerró el círculo funesto que había comenzado en 1918 cuando Abdón Porte se pegó un tiro en medio de la cancha del Parque Central.

En 2020 la pandemia de coronavirus se llevó la vida del goleador brasileño Celio Taveira Filho. Habia formado una poderosa dupla con Luis Artime entre 1967-70, el trienio que el paulista pasó por el club oriental. El 28 de marzo de 2010, el paraguayo Derlis Florentín, quien dejó su marca en el equipo había vuelto a su país y murió en un accidente de tránsito. Pocos meses después, el 11 de setiembre, Diego Oreja Rodríguez, de solo 22 años, moría en otro choque de automóviles, esa vez en la Rambla montevideana.

#### Nacional ganó 49 torneos uruguayos y 3 Copa Libertadores.

Las desgracias venían de lejos para Nacional. La epidemia de viruela de 1905 mató a **Bolívar y Carlos** Céspedes quien junto a Amilcar, el tercer hermano Céspedes había participado de los tiempos fundacionales y de los primeros equipos de Nacional, casi en espejo de los hermanos Brown del Alumni del otro lado del río. El campo deportivo de Nacional fue bautizado, años después, Los Céspedes. Sin embargo no existe una muer-

Sin embargo no existe una muerte tan impresionante como la de Abdón Porte, a quien llamaban el Indio por su bravura, primero como defensor y luego como centrehalf, según la denominación de su época. La literatura se ocupó de él y la memoria popular lo inmortalizó. Una tribuna del Gran Parque Central, donde en 1930 se inauguró el primer Mundial de fútbol lleva su nombre y una bandera tricolor con su imagen jamás falta cuando el Bolso juega de local.

Porte había nacido en Durazno y a los 16 años emigró a Montevideo. Jugó en Colón y de ahí dio el salto a Nacional, del que era hincha. Dejaba todo en cada uno de los 207 partidos que vistió la camiseta blanca. Varias veces disfrutó de ser campeón uruguayo hasta que en un clásico con Peñarol sufrió una lesión de rodilla. Siguió jugando ese partido pero las consecuencias fueron graves. Su condición física ya no le permitía ser el Indio de antaño y los dirigentes le sugirieron que dejara el fútbol. Abdón no tenía otra cosa que hacer en la vida que jugar al fútbol. Y en Nacional.

Deprimido, una noche se reunió con su hermano en un café del centro de la ciudad de la melancolía y le confesó que ya no valía la pena vivir si no podía defender los colores de Nacional. Se despidieron y Abdón tomó el tranvía hasta La

clarin #ramiro.correia.martins@g

CLARIN – JUEVES 29 De AGOSTO DE 2024

Deportes

### La conmovedora despedida de Selena, la mujer del jugador

Selena era la mujer de Juan Izquierdo, quien decidió expresarse con una carta muy emotiva en las redes sociales, en la que le dijo adiós al "amor de su vida" y con quien hace un par de semanas vivió la llegada de su segundo hijo inntos

"Hoy me tocó despedir a mi media mitad, al amor de mi vida. Para muchos Juan Izquierdo, para mí Juanma, mi mejor amigo, mi esposo, el papá de mis hijos, mi dos incondicional. Hoy una parte de mi muere con vos. Fuiste una gran persona, noble, amorosa, sin maldad. Fuiste un ángel en esta tierra y serás un ángel en el cielo", escribió Selena.

Y continuó: "Hoy me toca seguir por nuestros hijos y sacar fuerzas de donde no las hay. Sé que peleaste hasta lo último y que lo único que anhelabas era estar con noso-tros. Te voy a extrañar toda la vida y sé que va a doler tu ausencia en ca da paso. Dejaste mucho por vivir, mucho camino por recorrer mi Juanma. Desde hoy sólo sueño con el día de nuestro reencuentro y volver a ver esa sonrisa que me llena el alma. Gracias a todos los que pensa-ron en él e hicieron fuerza de una forma u otra. Hoy Juanma nos cuida a mí y en especial a nuestros be bés desde el cielo. Te voy a amar toda mi vida mi guerrero. Esta vez tocó perder'

En otro posteo, Selena subió una foto del tatuaje que compartían: "Te amo con el alma, porque el alma eseterna", con la fecha de enero

### De Cavani a Ancelotti, el fútbol es puro lamento

Los futbolistas uruguayos de Boca, Edinson Cavani y Miguel Merentiel, despidieron a su compatriota. Ambos publicaron una foto en blanco y negro de Izquierdo y, mientras Cavani escribió "El Mundo del Fútbol está triste", Merentiel usó un par de emoticones de plegaria y rezo.

Otro oriental, pero de River, escribió: "Sigo sin poder creerlo, no caigo aún. Me quedo con esa sonrisa, humildad y sobre todo buena gente. Cuidá a los troyos desde allá arriba y sobre todo a tus tesoros. Descansá en paz Negrón: Fue la despedida de Agustín Sant'Anna, quien fue compañero de Izquierdo en Cerro y llegaron a jugar juntos 11 partidos.

Boca, River, Independiente, San Lorenzo, Huracán y Argentinos acompañaron el dolor de la familia del Bolsodesde sus páginas oficiales. Además, la AFA publicó un posteo en X, en el que lamentó el fallecimiento del jugador y su presidente, Claudio Tapia, compartió su mensaje. La Conmebol determinó un duelo de tres días y un minuto de silencio en todos los partidos.

Carlo Ancelotti, técnico de Real Madrid envió "un fuerte abrazo a la familia" de Izquierdo. También Federico Valverde expresó su dolor. Paulo Pezzolano, técnico de Valladolid, rompió en llanto en la rueda de prensa posterior al partido que su equipo jugó con Leganés por la Liga española. ■

Blanqueada, donde se ubica el Gran Parque Central. Era noche cerrada ta de 5 de marzo de 1918. No había un alma pero Porte, que conocía al detalle la cancha, entró al estadio, fue hasta la mitad de la cancha donde tanta pierna fuerte había puesto para ser 19 veces campeóny

dejó dos notas sobre el césped. En una les pedía a los dirigentes que cuidaran a su familia y en la otra escribió "Nacional, aunque

#### Abdón fue campeón de la Copa América de 1917 con la Celeste.

en polvo convertido y en polvo siempre amante no olvidaré ni un instante lo mucho que te he querido. Adiós para siempre". Después sacó el revólver que lle-

vaba escondido en el saco y se dis-

paró un balazo en el pecho, a la altura del corazón, ahí donde tantas veces vistió el Bolso de la camiseta. A la mañana siguiente lo encontraron los perros del canchero de Nacional. Porte va era levenda.

La bibliografía sobre Porte es profusa. Eduardo Galeano escribió varios textos, uno de ellos, acaso el más conmovedor, está en su libro "Fútbol a sol y sombra". Otro uruguayo, Horacio Quiroga, escribió un cuento memorable al que quizá por piedad, decidió cambiarle el nombre al protagonista y lo tituló "Juan Polti, half back". Ambos tex-

tos son de lectura obligatoria.
Allí en ese Bolso donde están todos los goles, todos los títulos, todos los campeonatos del Club Nacional de Football también están Abdón, el Morro, el Oreja, Celio, Florentín y los hermanos Céspedes.
Ahora, malamente, acaba de llegar Juan Izquierdo.

**Futbol internacional** 

# El arco no se le abre a Julián y el Atlético solo empató sin goles

Tuvo dos claras ante Espanyol y no las pudo concretar. Simeone lo reemplazó en el entretiempo.

MADRID, ESPECIAL

En el primer partido de la Liga, Diego Simeone le dio titularidad al noruego Sorloth y dejó a Julián en el banco. Lo hizo entrar al final. En el segundo partido invirtió los papeles. Y ayer puso a los dos nuevos delanteros juntos, dejó afuera a Griezmann y jugó con un 3-52 que le dio resultado, menos en el marcador. Atlético solo igualó 0-0 en el Metropolitano con Espanyol en el que jugó Alejo Veliz.

Julián tuvo dos clarísimas. La primera a los 5 minutos cuando emató apenas desviado. La otra a los 11 cuando tras un córner, tiró el zurdazo arriba del travesaño. Iba a tener otra sobre el final del primer tiempo pero se le adelantó Sorloth quien tiró afuera. En ese primer tiempo el Aletí tuvo 13 remates, 5 fueron al arco y otro dio en un palo. Julián fue remplazado en el entretiempo por Griezmann. Nahuel Molina y Rodrigo de Paul fueron titulares y también salieron. En el complemento entró Angel Correa.

Luego, Espanyol emparejó el juego y también llegó con riesgo. En la segunda parte hubo mas reparto de dominio. Al lateral Ri-



Cerca. Julián lamenta una de las chances de gol perdidas EFE

quelme le anularon, correctamente, un gol por posición adelantada. Sobre el final casi lo ganan los catalanes. Y se fue el partido.

Peor está el Valencia, en grave crisis. Sumó su tercera derrota en tres partidos y está último. Cayó 1-0 con Athletic Bilbao, en San Mamés. Alavés dio el campanazo al ganarle de visitante a Real Sociedad por 2-1. Valladolid y Leganés

### Dura sanción de Conmebol a los uruguavos

Once jugadores de la selección uruguaya fueron sancionados por los graves incidentes que se registraron tras el partido de las semifinales informó la Conmebol que no dijo cuando entran en vigencia las penas ya que viene la doble fecha de Eliminatorias. Darwin Núñez fue suspendido por cinco partidos; Rodrigo Bentancur y Mathias Olivera con 4; Ronald Araujo y José María Giménez. Sebastián Cáceres, Matías Viña, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez, Santiago Meley Facundo Pellistri recibieron multas por 5.000 dólares cada



#### Messi apura su regreso en Miami

Leo Messi volvió a entrenarse tras perderse 12 partidos por la lesión en el tobillo izquierdo. Hizo movimiento leves y algunos minutos con pelota pero no jugaría mañana ante Chicago Fire por la MLS.

42 Deportes CLARIN - JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2024

Tenis

## Etcheverry le ganó la batalla de la amistad a Cerúndolo

Compartieron torneos y giras desde chicos, y se enfrentaron en la segunda ronda del US Open. Comesaña también avanzó a la tercera en un gran año.

NUEVA VORK FEUU ESPECIA

Tomás Etcheverry ganó ayer uno de los partidos más exigentes de su carrera. Logró el pase a la tercera ronda del US Open en cinco sets, tras cuatro horas y cuatro minutos de juego y bajo un calor agobiante. Sin embargo, su festejo fue medido. Levantó los brazos y los bajó rápidamente para saludar con mucho respeto a su rival. Es que del otro lado de la red estaba su amigo Francisco Cerúndolo.

"Las condiciones eran terribles", contó el platense de 25 años después de llevarse una ajustada victoria por 6-3, 4-6, 6-4, 1-6 y 6-3 y ganarse el derecho de enfrentar al alemán Alexander Zverev, el número cuatro del mundo, quien eliminó 6-4, 7-6 (7-5) y 6-1) al francés Alexandre Müller.

"Fran juega un huevo a este deporte. Tiene una derecha que es de las mejores del circuito y fue muy dificil enfrentarlo. Fue un partidazo y estaba para cualquiera de los dos. Pensé que se me escapaba en el quinto set cuando arranqué break abajo, pero pude encontra una energía que no venía teniendo y me pude soltar un poco más. Empecé a jugar un poco más agre-



Amigos. Etcheverry y Cerúndolo se abrazan después de cuatro horas de lucha en Flushing Meadows. AFP

#### SABALENKA SIGUE; KREJCIKOVA, ELIMINADA

La bielorrusa Aryna Sabalenka (2") superó a la italiana Lucia Bronzetti por 6-3 y 6-1 y avanzó a la tercera ronda. No corrió la mis ma suerte la checa Barbora Krejcikova (8'), eliminada por la rumana Elena-Gabriela Ruse por 6-4 y 7-5. Hoy jugará la polaca Iga Swiatek (1') ante la japonesa Ena Shibahara. sivo y me puse 4-1. Fue todo muy dificil", analizó en ESPN.

El partido comenzó favorable para Etcheverry. Ganó con autoridad el primer set y tuvo grandes chances de sacar una ventaja decisiva. Primero generó dos puntos de quiebre para quedar 4-3 en el segundo parcial y después quedó 0-40 con el saque de su rival en el 4-4, pero no pudo aprovechar ninguno de esos break points y lo pagó caro. Cerúndolo logró escapar de esa situación apremiante y emparejó los números.

El tercero fue para Etcheverry después de un set point en el que se le salió una de sus zapatillas y sufrió la torcedura de su tobillo derecho. Debió pedir asistencia médica, fue atendido durante unos minutos y generó preocupación. Lo sufrió y el cuarto parcial se le escapó con facilidad por 6-1. Todo debia definirse en el quinto.

bía definirse en el quinto. El calor no cesaba y los tenistas lo sufrían, pero ninguno de los dos iba a dar el brazo a torcer. Etcheverry se mantuvo en partido incluso después de vomitar en plena cancha. "Cuando me descompuse igualmente iba 4-1: estaba a dos games, no faltaba tanto", contó. Y lo cerró con tres aces consecutivos para totalizar 23.

Sebastián Báez **debió retirarse** tras sufrir una lesión en el pie derecho cuando perdia 6-1 y 2-0 ante el neerlandés Tallon Griekspoor, mientras que la otra nota positiva de la jornada la dio Francisco Comesaña, quien venció 5-7, 6-4, 6-4 y 6-4 al francés Ugo Humbert y ya está 88° en el ranking mundial, a un puesto de su mejor ubicación.

A la tercera ronda buscarán llegar hoy Facundo Díaz Acosta y Mariano Navone. El primero enfrentará al británico Jack Draper en la cancha 5 y luego Navone se verá las caras con otro británico, Daniel Evans, quien venció al ruso Karen Khachanov en el partido más largo de la historia del US Open: fue 6-7 (6-8), 7-6 (7-2), 7-6 (7-4), 4-6 y 6-4 en 5 horas y 35 minutos.

# Garcia, la ex top ten que se cansó de los discursos de odio

La francesa Caroline Garcia, ex número cuatro del mundo en septiembre de 2018 y actual 30° del ranking, se cansó de los discursos de odio que recibe en sus redes sociales y publicó un crudo descargo para alertar el daño que los jóvenes pueden sufrir con semejantes ataques, que ilustró con algunas de las frases que le llegaron: "Considerá matarte", "Sos un pedazo de mierda" y "Espero que tu madre muera pronto". Canalladas anónimas.

"Estos son algunos de los mensajes que he recibido últimamente tras perder partidos. Hay cientos. Y a mis 30 años, aunque me siguen doliendo, porque al fin y al cabo soy una chica normal que trabaja muy duro y se esfuerza al máximo, tengo herramientas y he trabajado para protegerme de este odio. Pero aun así, esto no está bien", escribió en su cuenta de X.

"Me preocupa mucho cuando pienso en los jugadores más jóvenes que están por llegar, que tienen que pasar por esto. Gente que aúm no se ha desarrollado plenamente como ser humano y que realmente puede verse afectada por este odio. Tal vez puedas pensar que no nos hace daño. Pero lo hace. Somos humanos. Y a veces cuando recibimos estos mensajes ya estamos emocionalmente destruidos tras una dura pérdida. Y pueden ser dañinos", añadió.

García perdió en su debut en el

Garcia perdió en su debut en el US Open por 6-1 y 6-4 ante la mexicana Renata Zaraztia, un resultado que pudo haber afectado a los habituales usuarios de casas de apuestas legales online.

"Los torneos y el deporte siguen asociándose con empresas de apuestas poco saludables, que destruyen activamente la vida de algunas personas. No digo que haya que prohibirlas, ya que la gente es libre de hacer lo que quiera con su dinero. Pero quizá no deberíamos promocionarlas", dejó en claro para quien quiera tome nota.

Y su mensaje final fue taxativo sobre los discursos de odio: "Sé que quienes escriben estos terribles mensajes no cambiarán por esto. Pero quizá tú, la próxima vez que veas un posteo de un atleta, cantante o cualquier otra persona, que ha fracasado o perdido, recuerdes que ella o él también es un ser humano que intenta dar lo mejor de sí mismo en la vida. Sé amable. Da amor. Disfruta la vidă."



#### Del Potro vuelve... ¿contra Nole?

Juan Martín Del Potro anunció que el domingo 1º de diciembre protagonizará una exhibición en el estadio Mary Terán de Weiss, en Villa Soldati. Con el nombre "El Último Desafio", todas las especulaciones apuntan a que su rival podría ser Novak Djokovic, ex número uno del mundo con el que se entrenó en Nueva York.

clarin#ramiro.correia.martins@or

CLARIN - JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 **Deportes** 43

#### Automovilismo, rugby y paralimpismo

## Los pilotos argentinos, felices por la llegada de Colapinto a la Fórmula 1

Fontana, Guerrieri y varios de los finalistas de la Copa de Oro del TC animan a su colega, que correrá con Williams.



co. A los 21 años, Colapinto correrá los últimos Grandes Premios del año en la Fórmula 1

La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 sacudió al automovilismo argentino, que se unió en felici-taciones, elogios y ansiedad por ver en acción a un piloto nacional tras 23 años de ausencia en la máxima categoría. El pilarense de 21 años competirá este fin de semana en Monza, donde ya sabe lo que es ga-nar dos carreras Sprint en la Fórmula 3. La expectativa de sus pares es enorme y lo dejaron en claro.

"Quiero que le vaya bien. Debe estar más tranquilo que nunca. Para mí se necesitan entre 10 y 15 años para construir un piloto de Fórmula 1. Desde que arrancan des-de chiquitos, es la proyección que hay que tener. Se le dio bien. Las chances aparecen y no hay que desaprovecharlas", declaró Norberto Fontana, un ex Fórmula 1.

Esteban Guerrieri es un piloto experimentado con varios años en el exterior. ¿Qué dijo? "Cuando conocí la noticia, salí saltando. Me puse muy feliz. Tenía la sensación de que podía llegar a pasar -sostuvo-. Franco es súper auténtico. Todos los pilotos tienen dos brazos, dos piernas, una cabeza y no hay ningún extraterrestre. Hay que trabaiar con consistencia, ordenado en el día el día y en los detalles. Franco lo ha aprendido". "Cuando viene la ola del éxito, es

muy fácil distraerte y muy difícil mantenerte enfocado. Él tiene mucho potencial por ese lado. Está todo apuntalado para que tenga unos hermosos años en la Fórmula 1", añadió en Carburando.

Juan Cruz Álvarez, expiloto que lo acompañó en sus inicios en Europa, comentó en el mismo sitio: "Como piloto, es excepcional. Y el punto más fuerte de Franco es su madurez y su tranquilidad para afrontar situaciones. Es un gran profesional. El talento es innato" Y recomendó no ser exitistas: Franco se está subiendo a la segunda butaca del equipo Williams, que en los últimos tres años sumó tres o cuatro puntos. Si ya van a aparecer profesores, la realidad es

que no ayudamos". Tres finalistas de la Copa del Oro del Turismo Carretera se sumaron a la felicidad. Ricardo Risatti dijo: "Esta noticia es como tocar el cie-lo con las manos. Si antes mirábamos la F1, ahora vamos a estar prendidos a la tele". Diego Ciantini valoró: "Entiendo que el argen-tino es muy resultadista, pero ya a ese nivel que lo disfrute y ojalá sea la primera de muchos años y **ten**gamos Franco para rato en la F1". Y Juan Bautista De Benedictis agregó: "Es una alegría enorme. No sé si todos toman dimensión de lo que es tener un representante en ese grupo selecto de 20 pilotos, con lo dificil que es para que un argen-tino llegue con la situación econó-

mica que tenemos". Y otros tres colegas que corrieron contra Colapinto manifestaron sus impresiones en testimonios a Carburando. "Se te pone la piel de gallina. Es un orgullo para todos haber corrido con este chico que se portó tan bien al lado de nosotros verlo cumplir también el sueño de muchos", sostuvo Jeremías Olmedo. "Compartimos pista y boxes durante muchos años y verlo lograr su máximo sueño me pone conten-to por él y su familia", dijo Jeremías Schialchi. "No es fácil irse de muy chico al exterior y hacer la carrera que hizo hasta ahora. Muchos se van y no terminan llegando. Él lle gó y ojalá que le vaya muy bien", ce rró Marcos Quijada.■

## Sclavi: "Australia viene a ganar, pero tenemos lo nuestro"

#### Luciano Bottesi

lbottesi@clarin.com

Sin puntos y última en el Rugby Championship, Australia no luce favorita ante Argentina, que consechó cuatro unidades en Welling-ton ante los All Blacks. Si a lo engañoso de fiarse de esos números se les agregan elementos subjetivos. como los últimos duelos y otras estadísticas, puede asomar la desme sura de ver candidatos a Los Pu-mas para el duelo del sábado.

¿Llegan Argentina y Australia 50 y 50 en cuanto a posibilidades? "Para mí no", le dice convencido Joel Sclavi a Clarín. "Tuvieron un mal arranque, pero es Australia y sabemos a lo que juega: mueven la pelota y vienen acá a ganar. No cambia nada cómo arrancaron ellos y pleta el pilar.

La clave del partido estará en el scrum y esa fue una de las formaciones fijas que no funcionaron en la última fecha. La recuperación, entonces, tiene ese punto de partida, con el pack de forwards como

"Hicimos muchas reuniones individuales. Tenemos que trabajar más colectivamente: nos falta aceitar eso. Cuando tenemos la presión, empiezan las individualidades y por ahí se complica: en un pack de ocho, contra ocho si hacés la tuya, se complica", reconoció Sclavi con suma autocrítica.

"Va a ser duro, ellos tienen a Tupou, Slipper... Pero nosotros tenemos lo nuestro", detalló.

En la cancha de Estudiantes de La Plata, desde las 19, Los Pumas tendrán la oportunidad de demostrar si tienen la consistencia que pretende impregnarles Felipe Con-

Va a ser un lindo partido, fuerte. Ellos van a jugar la pelota y tenemos que ser intensos, porque os van a venir a buscar", concluvó Sclavi con convicción

Por el Rugby Championship, Los Pumas ganaron cuatro veces y empataron dos, mientras que las otras 15 ocasiones que completan el historial fueron victorias de los Walla bies. Muchos intengrantes del plantel e incluso del cuerpo de entrenadores protagonizaron las vic torias por 48-17 en San Juan, en 2022, y la lograda por 34-31 en e Rugby Championship de 2023. ■



#### Argentina desfiló en París

Con Hernán Barreto y Constanza Garrone de abanderados, gran parte de la delegación argentina estuvo presente en el desfile de la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos, que se desarrolló en la Plaza de la Concordia, en París, allí donde José "Maligno" Torres le dio el oro a la Argentina en los Juegos Olímpicos

#### Cultura

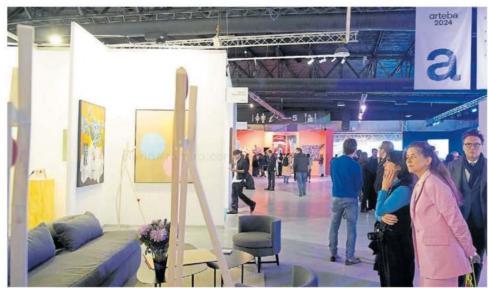

Momentos iniciales. Los pasillos, minutos después de la apertura para coleccionistas, autoridades de museos y personalidades, FOTOS: A. GRINBERG

# Cambios estratégicos y audacia en la fiesta del arte

La apertura para invitados especiales de arteba mostró el buen clima entre los actores de la escena. Obras destacadas, autores y la voz de los galeristas.

March Mazzei

mmazzei@clarin.com

Audacia, otro poco de ambición y unos pequeños pero relevantes cambios en la organización están haciendo de arteba 2024 una fiesta. El buen clima entre los actores de la escena artística se hizo notar en la apertura de puertas para invitados especiales, aver al mediodía, cuando desfilaron autoridades y personalidades, como los artiss Marta Minujín y Edgardo Gimé nez. La feria abrirá al público mañana y hasta el domingo como "una plataforma de encuentro", según palabras de Larisa Andreani, residenta de la Fundación arteba. La feria lleva más de 30 años en el centro de la agenda cultural.

Allí estaban, entre los primeros visitantes, la canciller **Diana Mondino**, el Juez de la Corte **Carlos Rosenkrantz**, al secretario de Cultura **Leonardo Cifelli**; se vio a **Federico Sturzenegger**, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, al saliente director del Teatro Colón **Jorge Telerman**, y aseso

res de la comisión de Cultura del Senado de Nación. Codo a codo. los coleccionistas de todo el país seguían con ojos atentos las piezas más codiciadas, y los directores de museos y sus curadores, en busca de sumar piezas para sus colecciones, aprovechando un dólar estable. La incertidumbre económica funciona como una variable, pero no siempre negativa. Piero Atchugarry, uruguayo al frente de una galería con sedes en Miami y Garzón, debuta en arteba. "Adoro venir a la Argentina, estuvimos en San Pablo v nos pareció el momento ideal: a veces es mejor empezar en un momento de crisis y establecerse, porque cuando las cosas están bien to-dos quieren estar", aseguró el galerista que busca acercar artistas uruguayos, entre ellos su padre, el maestro de la escultura

De su padre, el escultor Pablo Atchugarry, trajo una rareza: una pieza que parece bailar, tallada en madera de olivo de la Toscana, donde vive, de las que hizo muy pocas. Además, artistas contemporáneos y dos maestros, María Freire y su esposo José Pedro Costigliolo, fundadores del Grupo de Arte No Figurativo en los 50.

Una constante en los stands, los de tamaño mediano en 15 mil dólares, es la multiplicidad de artistas. Nada de solo shows o proyectos especiales. "Fue una apuesta fuerte a tener la mayor representatividad", señaló a Clarín Cultura Ricardo Ocampo, director de la galería W.

La propuesta coral de cada espacio fue habilitada por la fundación, que busca así fomenta las ventas, el apoyo a los creadores y la continuidad de la feria. Al igual que la distribución anticipada de los dossiers con las obras y precios entre coleccionistas, que derivó en ventas tempranas, incluso una semana antes de la apertura de la feria. En una edición con muy pocas visitas internacionales, y galerías de otros países, más vale maña...

"Tener la feria ya es un montón", reconoció Beto Villa, director de la galería Constitución junto a Martin Fernández, que rescata el buen clima y el entusiasmo de todos los participantes. "La gente está contenta y el panorama es alentador: las galerías apuestan a otras escalas, hay algo de ambición y audacia, que también lo lee el público".

En su stand exhiben obra de cuatro artistas, Ana Won, Micaela Piñero, Carlos Cima y el propio Villa, pero en los días previos vendieron al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires una obra de Alfredo Dufour, que integra una muestra colectiva en el museo, pero de arteba 2023, el famoso perrito dálmata.

"Hay clientes que sólo compran en arteba, que les otorga un plus: cuelgan la obra en su casa y alguien les va a comentar que la vio en la feria", concede César Abelenda, director de Pasto, galería que recorre varias ferias internacionales cada año, y considera cada vez como una apuesta. "Pero la única en la que podemos no estar en arteba".

Y sugiere que los precios de la venta anticipada pueden tener descuentos, a diferencia de las piezas colgadas que enamoran a más de un visitante y esperan a quien se decida. Todo lo vendido antes, no llegó al stand.

Los comités de adquisiciones de los museos estaban definiendo

ayer por la tarde sus compras, muchas de ellas de arte contemporáneo, por interés y también por pre supuesto. En la galería Cott, al mediodía ya se había vendido una obra textil de Lucila Gradin pero el Malba y la Fundación Klemm habían mostrado interés en otras dos artistas. En ese mismo stand, Andrés Paredes llevó sus nuevas obras de "informalismo misionero", que incluyen por primera vez cerámicas de gres cocido durante días a más de 1.300 grados, que le otorgan una textura única. En otro de los pane-les, unas Ofelias del litoral de Fátima Pecci Carou, una de ellas colgada al lado de una versión anterior, en un guiño a la polémica que se generó un par de años atrás con una de sus obras.

Entre las piezas de museo, ya se habían vendido a colecciones privadas varias de las obras visuales del extraordinario Osvaldo Lamborghini, páginas de revistas triple x intervenidas durante sus años de encierro creativo en Barcelona, que por primera vez están a la venta en la galería Del Infinito.

En la "zona indigenista" de Herlitzka & Co, una obra de Alejandro
Puente, artista y estudioso de las
culturas precolombinas; en Vasari, un tapiz que se exhibe junto una
escultura de María Simón; la aterradora pieza de Antonio Berni, "La
torturada", en el stand de Cosmocosa seguía buscando comprador.
Lo mismo la obra política de Graciela González March, en la galería
W: afiches originales que se convirtieron en emblema de la resistencia en la dictadura a través de la
red internacional de arte correo.

Mención especial merece el stand de Van Riel, la galería que hoy dirige la tercera generación de una misma familia y cumple nada menos que cien años. Una disposición de isla le permitió poner en diálogo a los históricos con artistas contemporáneos. Los tapices de la galería Remota, de Salta, que pertenece al selecto grupo de los que pasaron del sector emergente a la sección principal, junto a Moria y Valeries Factory.

Muy atractivos se mostraban varios de los stands de Utopia, el sector que condensa a los espacios emergentes o con proyectos más experimentales de exhibición. Unos tacones enormes, obra mobiliario de Fantasy Dinasty, reciben visitantes en el stand de Hipopoety. La misma artista firma unas piezas de pared que la galerista define como "Gumiers drag, muy pasados de glitter y de Once". Mientras que el de Grasa, se parece más bien a una cabina inmersiva, que merece una próxima visita.

Más allá, ya entrado el mediodía, comenzaba a poblarse el Comedor gourmet, regenteado por la comunidad airededor de Belleza y Felichad Villa Fiorito, un emprendimiento social que surgió de los talleres de cocina saludable y disfru-

CLARIN – JULEVES 29 DE AGGISTO DE 2024

Spot

45



"Yuyo" Noé. Con la galerista Mariana Povarché, de Rubbers



Presencia. Marta Minujin y su aura en el encuentro en Costa Salguero.

table para los vecinos de esa zona socialmente desfavorecida, coordinado por la curadora y exgalerista Larisa Zmud. Una opción de menú accesible, que es esuma al espacio al aire libre en alianza con Lollapaloza, para visitantes y trabajadores de la fería. Otro pequeño y relevante cambio, para hacerla posible.

Como nunca antes, los pasillos de Costa Salguero concentraron casi al mismo tiempo funcionarios nacionales de distintos ministerios en las primeras horas de la feria y su presencia se hizo notar por la cantidad de custodios que se podían ver en los pasillos.

Temprano se lo pudo ver a Federico Sturzenegger recorriendo las galerías. Ele economista es además coleccionista de arte y su esposa ha estado vinculada a la dirección del Fondo Nacional de las Artes durante la presidencia de Mauricio Macri. También temprano llegó el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, que paseó escoltado de su secretario y su equipo de prensa. En tanto, pasadas las 14, la canciller Mondino y gran parte de los secretarios que la secundan irrumpieron en el predio escoltada por decenas de embajadores con quienes recorrió la feria guiada por el coleccionista Joaquín Rodríguez. Se trata de una actividad de relaciona-

miento y difusión que organiza el ministerio de Relaciones Exteriores en distintas ferias para impulsar las exportaciones.

La Cámara de Senadores también tuvo sus representantes. Si en el pasado se la podía ver a Victoria Villarruel recorrer arteBA junto al gestor cultural Daniel Abate, hoy la vicepresidenta no fue de la partida. Pero sí lo fue Abate, Director General de Cultura de la Cámara alta.

También se paseó por la feria el senador por Salta, Juan Carlos Romero y no faltó el ex vicepresidente de arteBA, Eduardo Mallea, quien dejó su cargo en mayo pasado para asumir al frente de la Aduana. El Poder Judicial tuvo a su representante. El ministro de la Cortes Suprema, Carlos Rosenkrantz, se hizo presente desde temprano. El magistrado es un importante coleccionista de arte y suele frecuentar ferias de arte de todo el país.

#### COORDENADAS

La edición 2024 de arteba recibirá al público desde mañana y hasta el domingo, en Costa Salguero, de 12 a 20. Las entradas se pueden adquirir en la web oficial. General: \$8.000. Estud. y Jub.: \$4.000.

# Las obras que compraron museos y coleccionistas

Piezas que convocaron la atención en la jornada.

El friso de Trinidad Metz Brea más otra obra más pequeña de la misma artista, la película de Súper8 de Joaquín Aras, y las 6 obras de Sandro Pereira son las primeras obras compradas por el Museo Moderno gracias a los fondos conseguidos por su Aso ciación de Amigos. En total, el Museo de Arte Moderno com pró una docena; El Museo Guggenheim de Nueva York compró la obra "Los mártires del Ocean", de Santiago García Sáenz, v del mismo pintor, el Bellas Artes se llevará "Sufriendo la intolerancia", sobre el atentado a la Amia. Hace ape nas un par de horas que instituciones y coleccionistas llegaron a **arteba** y el mercado del ar-te se activa en Buenos Aires.

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires confirmó la compra de 12 obras en arteba 2024, v una pieza más será definida hoy: "Es literalmente un sueño". dijo su directora, Victoria Noor thorn; "señal de que llevamos años trabajando mucho". Es un récord para el museo, que atribuye a la confluencia del Programa de Adquisiciones de Museos de arteBA 2024 junto al Programa Matching Funds pa ra museos locales de la compa ñía Zurich, que aporta un fondo de inicio al que la institución tiene que sumar un monto igual o superior, y la activa ta rea de la Asociación de Amigos.

Entre las compras están "Simbiogénesis, 2023", una escultura monumental de Trinidad Metz Brea. Fue en la galería Valery's Factory, y con el aporte de la Asociación Amigos del Moderno, con nueva comisión directiva que preside Florencia Perotti. Otra obra de Trinidad Metz Brea, "La batalla de las Lorenzas" (2024), se suma al patrimonio por una donación de la Colección MYP.

Con el mismo impulso, se incorpora "La cosa del arte" (2022), un video de un minuto y medio, original en Súper8 y digitalizado de Joaquín Aras, adquirido a la galería Piedras.

Afianzando el carácter federal del Moderno, también se incorporan a su colección seis obras del artista tucumano Sandro Pereira, muy activo desde finales de los 90, que muestra una particular sensibilidad que involucra la historia del arte, la

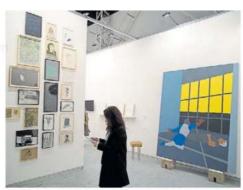

Va al Moderno. Acrílico de Leila Tschopp, adquirido antes de la feria.

cultura contemporánea y los saberes populares. Fue a través de una donación de Natalia Valdez, del Grupo Lapachos Holding, una empresa de servicios financieros y tecnológicos. Se trata de seis pinturas recientes, realizadas en acrílico sobre tela que ofrecía la galería cordobesa The White Lodge.

El Moderno incorporó también "Escribir" (2016), de Sofia Bohtlingk, en la galería Nora Fisch; yel video "Tercer sedimento" (2023) de Florencia Levy a través de la galería COTT. La artista parte esta semana, invitada a la Bienal de Gwangiu, en Seúl.

#### Guggenheim y Bellas Artes

A través de su curador invitado, Pablo León de la Barra, el Museo Salomon Guggenheim de Nueva York adquirió "Los mártires del Ocean" (2000), un óleo sobre tela de Santiago García Sáenz, a través de la galeria Hache que lleva su estate. Mientras que otra obra del artista, "Sufriendo la intolerancia. El 18 de julio de 1994" (1998), fue adquirida a la misma galería por el Museo Nacional de Bellas Artes, a través de la Asociación de Amigos, que también sumó obras de pequeño formato de Rómulo Macció, en la galería Vasari.

Entre las primeras confirmaciones, hace unos días se conoció que Bellas Artes incorporó una obra de Graciela Sacco (1956-2017). "El cóndor y el águila" (2017), un tríptico de gran formato de la serie "Fueron al norte para llegar al sur", que el Estate de la artista, custodiado por sus hijos, definió que formara parte de la colección permanente del museo, a través de la galería Rolf

Art. El Museo Sívori, presente en el stand del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se quedó con "Fábrica de arms", un collage textil de la tucumana Lucrecia Lionti, a través de la galería Barro.

Entretanto, en la galería Cott, el Museo de Arte Contemporáneo de Salta adquirió una obra textil de Lucila Gradin.

El Museo de Arte contemporáneo de Buenos Aires, MACBA, anunció la compra de una obra del gran artista argentino Edgardo Giménez. La obra, Sin Título (1995), de tonos azules en grandes dimensiones, fue elegida en persona por Aldo Rubino, fundador de la colección, el primer dia de la feria.

Mientras que otro importante coleccionista, aun sin museo, Alec Oxenford, compró una treitena de obras. Por empezar, adquirió en la galería Del Infinito una obra del escritor del culto Osvaldo Lamborghini, de su serie porno. Se trata de pinturas, collages y páginas de revistas triple X intervenidas. También compró pinturas de Alfredo Londaibere, el mencionado García Sáenz, María Guerreri, Santiago Rey, Gastón Pérsico y una pieza romboidal de Alfredo Prior.

Por último, el Malba se hizo de cinco obras: en Cott Galería compró una pieza de Verónica Gómez titulada "El Hogar de las Niñas Mueble", de 2022; en la Galería Hache, eligió "La campaña", un óleo de Florencia Böhtlingk de 2019. En la Galería Diego Obligado, de Rosario, el "Tapial naranja" de 1967, de Anselmo Piccoli, así como "Lo suficiente", de Alfredo Londaibere y "Niño soldadito", de M. Brandazza, adquirida en Pasto Galería. ■

46 Spot

#### Cine

## "Longlegs" tiene una de las virtudes del buen terror: no mostrar de más

Dirigida por el hijo de Anthony Perkins y con la actuación de Nicolas Cage, recuerda a "El silencio de los inocentes", pero con una vuelta de horror.

#### "Longlegs"

...

Buena

Horror/Thriller. EE.UU., 2024. **Titulo** original: Longlegs. 101', SAM 16. **De:** Osgood Perkins. **Con:** Maika Monroe, Nicolas Cage. **Salas:** Cinemark Palermo, Hoyts Dot y Unicenter, Cinépolis Recoleta y Houssay.

#### Pablo O. Scholz

pscholz@clarin.com

Antes de que alguno de ustedes diga "esta película ya la vi", sepa que no será por escenas de crueldad o de terror, porque Longlegs es un fime, afirmativamente, de terror, pero que corre con una ventaja: combina los procedimientos de los asesinos en serie con el ocultismo, y hasta tiene a una novata agente del FBI siguiendo el caso.

Sí, la película que salta a la memoria casi de inmediato es El silencio de los inocentes, y aquí Maika Monroe es Lee Harker, y asume, por decirlo de alguna manera, el papel de la agente Clarice Starling que le valió un Oscar a Jodie Foster.

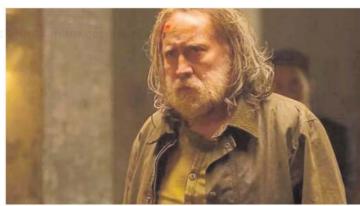

Ídolo. Nicolas Cage refrenda su estatus de actor de culto en esta producción independiente de terror.

Pero que quede claro que este filme, del guionista y director Osgood Perkins (hijo del actor Anthony Perkins, de Psicosis; estrenó Gretel & Hansel en 2020 y como actor trabajó en Legalmente rubia, entre otros papeles) ni es remake del de Jonathan Demme, ni pretende serlo. Ah, también le encontramos cierta reminiscencia con otra película que cruzaba los géneros: Zodíaco, de David Fincher. Pero luego Longlegs derivará en un filme de terror, con el diablo en el medio.

Maika Monroe es una introvertida novata del FBI, pero con una intuición -vaya uno a saber de dónde la sacará- que la pone a cargo de la investigación para poner fin a una serie de masacres familiares en la Oregón de los años '90. Si, la década en que se filmó *El si*-

Si, la década en que se filmó El silencio de los inocentes. Y no está Hannibal Lecter, pero como Longlegs, detrás de kilos de maquillaje y prótesis, está Nicolas Cage.

Perkins decide comenzar la pe-

lícula con un encuadre tipo Super 8, para, en su prólogo, que transcurre en el pasado, mostrar a una niña que vive en una casa alejada, y que recibe la visita del personaje del título. Ya se volverá a ese prólogo, cuando Lee tenga asignada su misión por el jefe Carter, y hayamos tenido al menos atisbos de su relación conflictiva con su mamá.

Y así como el Lecter de Anthony Hopkins -que no era el asesinoaparecía poco y nada en la pantalla, lo mismo sucede con Longlegs/Nicolas Cage.

glegs/Nicolas Cage.

Al igual que el horror, porque lo bueno de **Longlegs**, antes de que llegue a un desenlace y una vuelta de tuerca en los que algo se desmadra, es que se teme más a lo que no se ye a librera de campo.

se ve, al fuera de campo.
Longlegs no deja huellas, literalmente, de las escenas del crimen, que en 30 años suman casi 40 víctimas. Por lo general, hay un padre devotamente religioso que, de la nada, asesina a su esposa e hijos, y luego se quita la vida.

Longlegs es una película aterradora desde lo abstracto, en lo pesadillesco y en lo que, por ejemplo, los niños se imaginan. Tal vez, en una de esas, rezar las oraciones antes de dormirse no sea suficiente. En una película morbosamente

En una película morbosamente divertida, a Longlegs le encanta que sea Lee quien lo investigue, y hasta le deja un mensaje en su casa. ¿Por qué quiere que la agente se involucre en la cuestión?

Cage no se escapa de los manierismos que, como intérprete, ya le conocemos. La verdadera heroína de la película es Maika Monroe, que pone cara de lo que haga falta y resulta crefible.

## Un western argentino con más aciertos que desatinos

#### "Hombre muerto'

...

Buena

Western. Argentina, 2024. 107, SAM 13. **De**: Andrés Tambornino y Alejandro Gruz. **Con**: Osvaldo Laport, Diego Velázquez, Daniel Valenzuela. **Salas**: Cinemark Palermo, Cinépolis Houssay y Avellaneda, Hoyts Unicenter, Showcase Norcenter, Belgrano y Haedo.

#### P.O.S.

pscholz@clarin.com

Toda una extrañeza por estos tiempos, *Hombre muerto* es un western. Un western argentino, rodado en La Rioja, que transcurre en el pasado, pero no hace siglos, si no en los años '80. El género del western, que junto con el del musical fueron creados por Hollywood, no es habitual en nuestra filmografía, desde Aballay, el hombre sin miedo (de Fernando Spiner) al presente. Y de no ser por algún apunte, como pueden ser la locomotora y el tren, bien podríamos pensar que estamos en pleno siglo XIX.

Lo que nos lleva a entender que lo que Hombre muerto cuenta, y cómo lo cuenta, podría transcurrir en cualquier época. Está el comisario corrupto (Sebastián Francini); el cantinero de la pulpería (Daniel Valenzuela); el hombre dueño de las tierras, que se hace llamar El ingeniero (Diego Velázquez), que filosofa y conoce de jazz; está el cura (Roly Serrano) y está el baqueano Almeida (Osvaldo Laport).

A ese pueblito en medio del de-

sierto llega un forastero, pero no cumple el rol del que viene de afuera para arreglar las cosas contra las injusticias de los pobladores, como en muchos westerns, sino para complicarlas.

Simón (Oliver Kolker) quiere contratar a alguien para un "traba-jito": eliminar a El ingeniero. El buscado es Almeida, a veces un tipo de pocas palabras y otras veces, un tipo al que le encanta relatar cuentos. No acepta jefes (bien que lo sabe El ingeniero, que maneja una antigua mina de azufre, por la que sumió en la pobreza a la mayoría del pueblo), así que uno nunca sabe si, cuando acompaña a El ingeniero al desierto, en búsqueda de "algo", planea o no terminar con su vida.

Hay una relación entre la pareja de Almeida (Yanina Campos), mucho más joven que él, y el cantine-



Baqueano. Laport es un lugareño; Daniel Valenzuela, el cantinero.

ro: ella es su hija. Y ni siquiera estando embarazada, el padre saca a Almeida de la lista de deudores.

La película no les da el tiempo suficiente a ninguno de los personajes para mostrarse como son, y por qué actúan como lo hacen. Eso les sucede a la mayoría de las películas, ciertamente. Pero el talento de un lado y del otro de la cámara, por momentos parece quedar inconcluso. Como que les falta cinco centavos p'al peso (o el dólar).

Andrés Tambornino, uno de los dos realizadores, hacía tiempo que no dirigia (El descanso, S.O.S. Ex) y ha hecho muchos más trabajos de edición, desde la mítica Pizza, birra, faso, pasando por Una novia errante. Los Marziano o Mi amiga del parque. Debe haberse llevado bien con su partenaire Alejandro Gruz, más conocido como productor, porque, quedó dicho, Hombre muerto es una rareza, con más aciertos que desatinos. ■

ro correla martins@

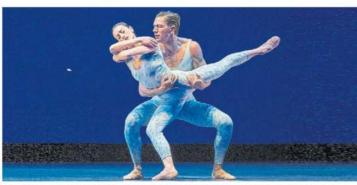

pañía. El Ballet del Colón dirigido por Mario Galizzi sube a escena en seis funciones desde mañana

## El Ballet del Colón, en un ecléctico programa mixto

Reponen "Suite en Blanc", de Serge Lifar, y "Adagietto", de Oscar Araiz, y estrenan "Bolero", de Shahar Binyamini.

#### Laura Falcoff

lfalcoff@clarincom

El Ballet del Colón, que dirige Mario Galizzi desde 2022, programó para esta segunda mitad de la temporada 2024 un programa mixto conformado por tres obras: dos de ellas son reposiciones pero de un carácter muy distinto y hasta incluso contrastante, y la tercera es un estreno que contiene también una cierta singularidad.

La primera reposición es **Suite** en **Blanc**, de Serge Lifar y la segunda, Adagietto de Oscar Araiz. El es-treno corresponde a Bolero, de Shahar Binyamini.

Suite en Blanc, del coreógrafo ucraniano Lifar (1905-1986) fue programada también en 2023 por el Co-lón. Lifar la había creado en 1943 y estrenado en la Ópera de París con tal éxito que fue representada más de cuatrocientas veces en esa sala.

Lifar tomó como punto de partida algunos números de la música que el compositor Edouard Lalo había escrito para el ballet Namouna (1882), e hizo de Suite en Blanc una expresión muy pura y refinada de la corriente neoclásica del ballet nacida a comienzos del siglo XX.

Es puramente neoclásica porque a la vez que se mantiene fiel a aquella tradición académica le insufla elementos nuevos: por un lado conserva la pureza de líneas y el virtuosismo del ballet, aunque por otro lado es abstracta -no tiene personaies ni argumento-, utiliza el espacio de una manera novedosa con diferentes perspectivas y contrastes; y en la sucesión de dúos, tríos y grupos, como una corriente incesante de variaciones, está presen-te el vocabulario del ballet clásico pero con desvíos inesperados.

Araiz creó Adagietto sobre el movimiento del mismo nombre de la **Sinfonía No. 5** de Gustav Mahler; se estrenó en 1971 y con el correr del tiempo fue interpretado por un número incalculable de bailarines en compañías de todo el mundo. En sus no más de doce

minutos de duración. Araiz despliega un fluido, casi acuático, encuentro entre un hombre y una mujer. Esta es su apreciación sobre su obra:

#### -¿Qué hace de "Adagietto" una pieza que parece siempre nueva?

-Los tiempos hoy son otros, pero tarde o temprano todos necesitamos un poco de paz, de serenidad, algo placentero; no hay nada que comprender en Adagietto. Ni siquiera es un dúo de amor...

Aunque en cierto modo lo es. -Bueno, sí, porque hay una integra ción en la pareja

#### -Fue bailada por todo tipo de baies, desde superestrellas como la francesa Sylvie Guillem.

-Sí, ella era muy jovencita, vino a Ginebra a ensavar con un bailarín de la compañía que yo dirigía allí, la aprendió en una tarde y después se tomó el tren y volvió a París. Hizo una interpretación bastante fría.

### -Habías contado en algún mo mento que luego perdiste el con-trol sobre Adagietto.

-Después de que se estrenó en la Ópera de París, hace muchos años, empezó a expandirse fuera de mi control; no hay compañía en Francia que no la hava tenido en su repertorio. Fue bailada por todo tipo de bailarines provocando muchas veces unas distorsiones horrorosas, que me ponen los pelos de punta. Los bailarines se la van pasando entre ellos y vo no puedo hacer nada con eso

### -¿Quizás lo más dificultoso para los intérpretes sea encontrar ese movimiento fluido, sin cortes?

-Adagietto es una pieza muy frágil; cualquier movimiento cortado, o más acentuado, la pulveriza. Con las dos parejas de bailarines del Colón con las que ahora la monté usé cachetadas (se ríe) y mimos para lograr el carácter que se necesita. Y tuve la colaboración como asistente de Maricel De Mitri, que la interpretó maravillosamente hace años con Jorge Amarante.

El coreógrafo israelí Shahar Binyamini tiene 36 años, nació en Tel-Aviv v allí comenzó a estudiar danza-jazz, su primera y única forma ción. Aún adolescente, ingresó como bailarín a la Batsheva Dance Company que dirige uno de los más extraordinarios coreógrafos de estos tiempos, Ohad Naharin: "No me interesaba ser bailarín; sólo quería trabajar con él", dice.

En 2016 abandonó la Batshey creó su propia compañía v se volcó él mismo a la creación coreográfica: a lo largo de estos años ha montado sus obras en varias compa ñías internacionales al mismo tiempo que emprendió todo tipo de colaboraciones, como videoclips o coreografías para cantantes de ópera y científicos, "Amo hacer todo", dice. El Bolero que trae al Colón fue estrenado en 2023.

#### -La partitura de Maurice Ravel ha sido coreografiada innumerables reces. ¿Qué lo llevó a elegirla?

-Es una música muy poderosa y me inspiró muchas ideas sobre cómo enfatizar sus capas. Creé algo especial con mi propio vocabula rio físico y de una manera inespe rada y no consciente y con esta partitura histórica apareció algo distinto.

#### -¿Qué es lo más importante que deberían aprender los bailari que interpretan su Bolero?

Lo más importante, y lo más dificultoso, es que estén "presentes" y que no se ocupen de cómo se los ve. Deben mirarse hacia adentro y olvidarse de que hay un público que los mira. Deben reaccionar a lo que sienten y no a lo que piensan. Para los bailarines del Colón es un lenguaje coreográfico nuevo por la energía que tienen que utilizar y por una disposición muscular diferente a la que están habituados.■

El programa mixto se estrena en el Teatro Colón mañana a las 20. Repite sábado, domingo (a las 17), martes, miércoles y jueves.

## Subasta a beneficio de la Fundación Julio Bocca

Este viernes, la Fundación Julio Bocca llevará adelante De punta al arte 2024, una exposición de zapatillas de ballet intervenidas por conocidas personalidades del mundo del arte, del deporte y de los ne gocios que posteriormente serán subastadas con el objetivo de re-caudar fondos para el Programa de Becas Académicas de la Fundación. Desde su creación, la entidad otorgó más de 3.000 becas para futuros bailarines.

La cita es en el Grand Fover del Teatro Colón, casualmente la institución de la que Julio Bocca acaba de ser nombrado director junto a el gestor cultural uruguayo Gerardo Grieco y un equipo de colaboradores. Asumirán en no-

La fundación festeia sus 26 años ininterrumpidos de formación para las artes para niños y jóvenes con esta acción que fue declarada de interés cultural por la Ciudad Autó-noma de Buenos Aires.

Las zapatillas intervenidas serán exhibidas entre el viernes y el 28 de septiembre en el Grand Foyer del Colón y el sistema de subasta será a través de una plataforma on-



Colores patrios. Una de las zapatillas intervenidas que se subastarán

line a partir del mismo día de la inauguración, a la que se accede sólo con invitación.

Para ofertar hay que ingresar al sitio oficial de la fundación en In-ternet. Los ofertantes podrán participar desde cualquier lugar del mundo y los resultados serán reve lados ante escribano público antes de fin de año. En esta oportunidad, la curaduría quedó a cargo de Cristina Santa Cruz.

El total de lo recaudado será utilizado para el programa de becas académicas de la Fundación, que convocó a personalidades como los artistas plásticos Liliana Golubinsky. Olga Antunno, Ariel Mylnarzewicz, Gerardo Feldstein, Yari Casanova, Ernesto Pesce y el deportista Daniel Tangona, entre otros. Además, estará presente la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada.

48 Spot

#### Música

## Un nuevo concierto de Oasis en la Argentina, la ilusión de los fans

Este sábado se venden las entradas de los shows británicos. Todavía no hay noticias sobre fechas de la gira en otros continentes. ¿Se viene la quinta?

Sin dudas que fue la noticia de la semana, del mes, del año o de la década, de acuerdo al grado de fanatismo de cada uno por el grupo Oasis. Lo concreto es que la famosa banda de los hermanos Liam y Noel Gallagher se va a reunir después de 15 años.

La primera duda era si sólo harían recitales en el Reino Unido, tal como ya confirmaron, o si también recorrerían Europa, Estados Unidos y otros continentes. Por supuesto que los seguidores argentinos prenden velas y apuestan a una visita a fines de 2025 o principios de 2026.

Noel y Liam Gallagher confirmaron este martes el regreso a los escenarios de Oasis. "Es esto, esto está pasando", escribieron en redes sociales en el anuncio de la gira llamada Oasis Live 25, programada para el año próximo.

El amuncio fue realizado mediante una publicación en redes que esperaban sus fanáticos desde que los hermanos Gallagher habían subido un enigmático mensaje. Fue un clip de once segundos de duración en las redes sociales, que decia: "27/08/24. 8 de la maña-



Unidos. Liam y Noel Gallagher ya tocaron aqui cuatro veces.

na (07H00 GMT)".

También publicaron las fechas de de sus 14 presentaciones en el Reino Unido. Tocarán en el estadio Principality de Cardiff el 4 y 5 de julio; en Manchester Heaton Park, el 11, 12, 19 y 20 de julio; en el Estadio Wembley de Londres el 25 y 26 de julio y el 2 y 3 de agosto; en el Estadio Murrayfield del Scottish Gas de Edimburgo (Escocia) el 8 y

9 de agosto; y en Croke Park de **Dublín** (Irlanda) el 16 y 17 de agosto.

"Las armas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Vengan a verlo. No será televisado", dijo el comunicado. Las entradas se venden desde el sábado,

Un nuevo mensaje de Oasis aclara que no van a tocar en festivales, desalentando a los que creían que iban a encabezar Glastonbury 2025. "A pesar de especulaciones en los medios -dice- Oasis no tocará en Glastonbury 2025 ni en ningún otro festival el año que viene. La única manera de ver la banda en vivo será en su gira Oasis Live 25 World Tour".

La otra frase clave fue cuando postearon que "estas serán las únicas fechas en Europa", desalentando a las legiones de fans en Europa continental.

Sin embargo, el hecho de hablar de una gira mundial alimenta la esperanza de los seguidores en Estados Unidos y de otros continentes. Por supuesto, los fans argentinos esperan ansiosos que lleguen a Sudamérica, pero no antes de fines de 2025 o incluso en 2026.

Desde su primera visita en 1998, Oasis forjó un gran vínculo con la Argentina. Aquella vez fueron dos Luna Park repletos. Luego tocarían en 2001 en el Buenos Aires Hot Festival en el Campo Argentino de Polo. En 2006 volvieron al Campo Argentino de Polo en 2006. Y el 3 de mayo de 2009, poco antes de que se pelearan los hermanos, tocaron en River.

#### Horóscopo

#### ARIES

El intercambio de información da ventajas al trabajo. A la hora de asumir compromisos pone todo de sí para llegar a sus obje-

#### TAURO

Le hace frente a su problemática y se aproxima a decisiones importantes. Toma la iniciativa frente a los temas de la realidad.

#### GÉMINIS

Se apoya en la intuición y recurre a las consignas que se postulan. El éxito en el trabajo depende de la creatividad que desarrolle.

#### CÁNCER

Impulsa ideas creativas a su alrededor. Las coincidencias con sus socios generan un campo fértil para la actividad económica.

#### LEO

Pone en marcha planes accesibles y escucha ideas de colegas. Logra acuerdos que lo harán progresar y reflexiona en profundidad.

#### VIRGO

Acepta las influencias del medio laboral. El cambio de estrategias es beneficioso. Ordena actividades con buenas consignas.

#### LIBRA

Profundice en sus planes para estimular el trabajo en grupo. Una nueva propuesta lo incentiva, impulse sus ideas con convicción.

#### ESCORPIO

La creatividad es la fuente de inspiración, busca garantías. Toma decisiones sin polemizar y guarda la esperanza del cambio.

#### SAGITARIO

La experiencia personal es la guía para sus relaciones laborales. Se abre un nuevo panorama de la realidad y cambia perspectivas.

#### CAPRICORNIO

Cumple ideales y avanza, genera contactos amigables para lograr el punto de partida. Un clima de afinidad meiora el trabajo.

#### ACUARIO

No deje que sus ideas pierdan la referencia que necesitan para ser realizadas en poco tiempo. La constancia mejora resultados.

#### PISCIS

Propuestas que estimulan su creatividad y capacidad. Pone en juego la habilidad para generar nuevos contactos para el trabajo.

#### Telones y pantallas

Organizada por la asociación civil CLARA, el domingo en el CCK

#### Gala de finalistas de un concurso lírico

CLARA (Cantantes Líricos Asociados de la República Argentina) invita a la Gran Gala de finalistas del Primer Concurso Nacional de Canto Lírico.

La misma tendrá lugar el domingo las 20 en la Sala Argentina del CCK. Podrá entonces escucharse a los once finalistas. Se trata de Victoria Ratto (soprano, 22 años, ganadora del primer premio, categoría con límite de edad); Mercedes Barel Ledri (soprano, 19 años, segundo premio, categoría con límite de edad); Alejo Álvarez Castillo (baritono, 26 años, tercer premio, categoría con límite de edad).

También a Sofia Godoy (soprano, primer premio compartido, categoría sin límite de edad, y premio del público); Mariana Rodriguez Rial (soprano, primer premio compartido, categoría sin límite de edad); Ramiro Pérez (tenor, segundo premio, categoría sin limite de edad); Antonio Franconetti (tenor, 27 años, finalista de categoría con limite de edad).

Otros participantes serán Martina Gioiosa (soprano, 25 años, finalista de la categoría con limite de edad), Camila Piccolo (soprano, 29 años, finalista de la categoría con limite de edad), Elisa Giraldo Gärtner (mezzosoprano, finalista de la categoría sin limite de edad), y Paolla Soneghetti (soprano, finalista de la categoría sin limite de edad).

CLARA es una asociación civil sin fines de lucro, que tuvo sus orígenes en 2020, cuando un grupo de cantantes líricos profesionales se organizaron frente a la crisis que provocó la pandemia. "Norita", de Jayson McNamara, se estrena el 7 de septiembre

#### Un documental sobre Nora Cortiñas

Norita, documental sobre la vida de la activista por los derechos humanos y cofundadora
de la organización Madres de
Plaza de Mayo Nora Cortiñas
(1930-2024), se estrenará en Argentina el sábado 7 de septiembre en el Festival Internacional
de Cine de la provincia de Buenos Aires. El filme, que relata cómo buscó a su hijo Gustavo Cortiñas, desaparecido durante la
última dictadura militar en Argentina (1976-1983), fue escrito y
dirigido por el australiano
Jayson McNamara y la argentina Andrea Tortonese y tiene a figuras como Jane Fonda, Naomi
Klein y Gustavo Santaolalla entre sus productores ejecutivos.

El filme stuvo su estreno mundial en Los Ángeles durante el festival anual Dance with Films, el 20 de junio pasado.

El documental cuenta con testimonios de sobrevivientes del terrorismo de Estado en Argentina y personas allegadas a la referente de derechos humanos y a su hijo desaparecido. ■



Tesón. Madre de Plaza de Mayo.

Spot

#### Música

# Bares, eventos y hoteles no pagarán derechos a SADAIC

El Gobierno modificó por decreto la Ley de Propiedad Intelectual. Rechazo de las asociaciones de músicos.

#### Candela Toledo

ctoledo@clarin.com

El Gobierno modificó por decreto la ley que obligaba a pagar un canon a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) por reproducir o ejecutar música en eventos de carácter privado. La normativa que se publicó el martes en el Boletín Oficial establece una serie de modificaciones a la Ley de Propiedad Intelectual.

El decreto 765/2024 hace hincapié en los medios tecnológicos y digitales que son parte del uso cotidiano en gran parte de la población. Por medio del Boletín Oficial, se informó que fue remplazado el artículo 33 de la Ley de Propiedad Intelectual (11.723), que establecía



Ministro. Federico Sturzenegger es el ideólogo de esta medida.

que se entendía como representación o ejecución pública "aquella que se efectúe en cualquier lugar que no sea un domicilio privado y, aun dentro de este, cuando la representación o ejecución sea provectada o propalada al exterior".

De esta manera, para la ley el ámbito privado queda excluido de esta normativa. "Se considerará ejecución pública de una obra musical o cinematográfica, discos, films sonoros, transmisiones radiotelefónicas y su retransmisión o difusión por altavoces la que se efectúe por ejecutantes o por cantantes, así como también la que se realice por medios mecánicos, electrónicos o digitales, incluyendo Internet", agrega el escrito.

Es decir, a la hora de organizar o llevar a cabo un evento privado no existe ejecución pública de las obras. Hasta ahora era requisito el pago de un canon a SADAIC; con esta nueva normativa, esa erogación quedará eximida en los casos de los eventos de ámbito privado. Es decir que, por ejemplo, los salones de fiestas no deberán abonar ningún porcentaje a la entidad.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, consideró: "La confusión había provocado el absurdo de que se cobraran derechos por la mera existencia de televisores en la habitación de un hotel aun si el cuarto estaba vacío, lo que encareció significativamente la prestación de los servicios".

SADAIC no ve con buenos ojos la nueva reglamentación. "Como representantes de los autores y compositores, estamos totalmente en contra de este decreto, porque es una agresión injustificada a los derechos. Los autores están cobrando por el uso de las composiciones que son de su propiedad\*, aseguró a Clarín el director del organismo, Guillermo Ocampo.

Para Ocampo, solo se benefician los dueños de los salones de fiestas y otros espacios afectados: "Primero, hay una consecuencia filosófica, que es un agravio a la propiedad intelectual de los autores y compositores. En segundo lugar, está la afectación a la recaudación de SADAIC y eso significa pagar menos a los autores y compositores?

A su vez, respecto a este contexto, la Unión de Músicxs Independientes (UMI) emitió un comunicado en contra del decreto. "Dicho decreto no sólo pretende avanzar en la administración de los derechos intelectuales de los artistas (es una propiedad más genuina que la de los bienes materiales) sino que su redacción confusa deja abierta múltiples interpretaciones que podrían dar origen a demandas judiciales de amplia duración en su resolución", dice el texto.

A su vez, pide al Poder Ejecutivo derogar "inmediatamente" la normativa ya que sus derechos intelectuales son "de carácter alimentario". Y anuncia que harán lo posible para conseguir la derogación.







20% 555 15% 365

## **EN FRAGANCIAS Y MAQUILLAJE**

Válido del 28 al 30 de agosto. Exclusivo tienda online.

AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |







BENEFICIO VÁLIDO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL 30/08/2024. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. TARJETA 365 PULIS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÂN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS Y DESECURIO A GLOUANS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO, LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULBALES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y TOD DESCUENTOS PARA MAS INFORMACION SOBRE LOCALIADADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, SENEFICIOS. TERRITORIO AGRANTINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.



PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE EN SHELLBOX.AR. VÁLIDO DE LUNES A VIERNES, HASTA EL 31/08/24, EXCLUSIVAMENTE PARA SUSCRIPTORES DE TARJETA 365, EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SHELL V-POWER CON LA APP SHELL BOX. TOPE DE DESCUENTO SEMANAL: \$3.000. NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES O DESCUENTOS.

# Clasificados



## Inmuebles

clasificados.clarin.com

| EPTOS A           | 1 VENTA |
|-------------------|---------|
| ZONA              | ) A     |
| BARRIO NORTE      |         |
| FACULTAD DE MEDIO | CINA    |
| PUERTO MADERO     |         |
| RECOLETA          |         |



| VENTA         |
|---------------|
| DEDADTAMENTOS |

clasificados.clarin.com

| Ü | ZONA          | ) B |
|---|---------------|-----|
| Т | BOTÁNICO      |     |
|   | PALERMO       |     |
|   | PALERMO CHICO |     |
|   | PALERMO VIEJO |     |
| _ |               |     |



| ALG | UILE | R   |     |
|-----|------|-----|-----|
| DEP | ARTA | MEN | TOS |

| frte | Salguero | y | Güernes | 4832-019 |
|------|----------|---|---------|----------|
| Z    | ONA      |   |         | ) D      |
| c    | ABALLITO | ) |         |          |
|      |          |   |         |          |

P. CENTENARIO P. CHACABUCO



DEPARTAMENTOS

P.CHACABUCO 2amb Semipi dueño directo TE 11-4917-1509

BALVANER

**DEPARTAMENTOS** 

ALMAGRO 2amb Cfte vta-abie s/Riv cerca subte \$320Mil 1544450784

Countries & Urbanizaciones

|           | and the second second |
|-----------|-----------------------|
| ZONA      | ) F                   |
| CENTRO    |                       |
| CENTROSUR |                       |
| CONGRESO  |                       |

DEPARTAMENTO

CENTRO 1amb y medio am 400.000 TE 155-658-5901

ZONA BOCA P.LEZAMA P. PATRICIOS



ALQUILER DEPARTAMENTOS

S.CRISTOBAL 2amb Dueño sin ga-rantia \$300 mil todo. 1123659166

COGHLAN VILLA ORTUZAI



DEPARTAMENTOS

V.URQUIZA 1amb Renta FULL equipes u\$ 350/month 48013881

R06 TERRENOS, FRACCIONES

R09 NEGOCIOSYFONDOS

RAGE PROPIEDAD 2 Plantas 120 os + hora 2000 m2 Excelente cacion . . . u\$s 790.000 otunidad TE 11-6354-2666





GARAGE ONCE







R14 PRÉSTAMOS, HIPOTECAS Y OTROS DINERO c-tari solo liam li624l2031 HIPOTECAS S-uSs TE 1162935152

UN CRÉDITO PORQUE QUERÉS UNA CASA?

**RUBRO 14** 

**SEGUÍ BUSCANDO** TUS AVISOS EN



LOCAL COMERCIAL EN BANFIELD SOBRE IMPORTANTE AVENIDA 2000m² - 2 PLANTAS TODO DESTINO

Autos clasificados.clarin.com



TODAS

FIAT Punto 12 Fiat Punto Attractive 1,4 8v 2012 77.000km U\$S 7.300 Cel:1168590018

Clarin Clasificados

**EL VALOR** 

DE LA PALABRA. HONDA

diseños para que tus avisos se vean tan bien como este

TODAS Compro Auto Abono Contado A Titular y/o Consigno Sr Sala 15.4915-1873 Gomiti 4522 CABA

AVISO LUPA
La tipografia tiene un
cuerpo 50% más grande.
Clasificados renueva sus

FORD Ranger 12 - XLT 4x4 6ta Manual - En \$\$\$ - 11-6998-3580



Servicio Técnico con turnos

9 11 26532903 (0230) 4668866



EMPLEOS

R24 EMPLEADOS

UERO / CAMARERU c/expens a at, pub restaurant. Exp c/ Ma st. CV x WSP at 11-2613-1072

R26 EMPLEADOS, VENDEDORES YOTROS

PEDIDO

www.empleos.clarin.c

R36 CHOFERES, PERSO DE TRANSPORTE, YABASTECIMIEN

CHOFER taxi viva Cap 1559956901 CHOFER app Uber a-c II.27040030

CHOFER taxi \$42000 con jubile cion y obra social 156213-5559 CHOFER Taxi a/c Tit 11-5874-8741

CHOFER taxi logan a/c II58604827 CHOFER Taxi tumo%1157030717 CHOFER Turismo Bus/Minibus c/LINTI Pasajeros CV c/refer com prob a: trafico1@turismoriho.com.ar

CHOFERES PARA APLICACIONES 1162205112. Reg cat D Spin Cro-

Subí tu curriculum a www.empleos.clarin.com

R37 OFICIOS Y OCUPACIONES VARIAS

#### **Fúnebres**

## Un Adiós para los que nos acompañarán siempre en nuestros corazones

Receptorías con horario extendido de Lunes a Domingos de 9 a 19 hs.

COMO PUBLICAR ©11-4037-4478 Tel. (011) 4240-2675

VILLA LURO Tel. (011) 4635-7007 RECEPTORIA MARTÍN CORONADO O11-2855-5654 Tel. (011) 4842-2856

Clarín X

AVISOS FÚNEBRES

Sepelios y
 Participaciones

FRACCHIA, Campos Georgina q.e.p.d. Desde Cerveceria y Malteria Quilmes acompañamos con mucho cariño a Tommy y al resto de la familia de Georgina en este triste momento.



REPOSITOR Colegiales #34618481









R44 PROFESIONALESY EMPLEADOS VARIOS

ABOGADO Laboral llame ya! Con-sultas sin cargo 1132305662

R47 SALUDYBELLEZA

SALUD

MASAJISTA Relajantes Villa Crespo \*\*\* 10 a 20hs 4854-9280 \*\*\* CUIDADO DE PERSONAS

SEÑORA 000 ALICIA 38a z/Almagro TE 2109-2179 // 11-3611-6553

SEÑORA Mia 32añ 11-6115-8466

R55 ASTROLOGÍA Y TAROT, TERAPIAS ALTERNATIVAS

11-3087-2355

ASTROLOGIA Y TAROT

Ecuador 380 (Balvanera) o Rep. de Israel 3748 (Villa Lynch) © 11-2374-9155 | cvsvigilancia@gmail.com

PARAPSICOLOGO Jaime del Rio, 31 años de trayectoria, especialista en trabajos de pareja, pero hago todo tipo de trabajos, estoy con Chiche en Canal 9 y en el Run Run de Crónica los Domingos. 1130872355.

TAROT VIDENCIA. La solución a tus problemas, por mas dificiles que sean. Todo tipo de trabajos. Citas al WA 11-5310-2221 lun-sab 8-19hs

VIDENTE Natural Retomos Inmedia-tos No Falla Jamas 1164684740



### CONTACTOS

R58 MENSAJES, SALUDOS, AGRADECIMIENTOS, SOCIALES

### AGRADECIMIENTOS

GRACIAS x haberme escuchado, San la Muerte Te quiero mucho K.G. GRACIAS San Cayetano Mendicino

GRACIAS , Santa Lucia

¡Llega el Huracán! JAIME DEL RIO

-PARAPSICOLOGO 31 años de trayectoria y Presenda em ado de 150 medios de ce
Terminemos con los chantas
Especialista en retormo del ser amado
Uniones de parejas - Endulzamientos - Amarres
Corte de trabajo de magja negra - Aperturas - Protecciones
Cura de casas, campos y negotios, alejamientos de enemigos

cura de casas, campos y fregecios, asejamientos de effernigos o pueden ver los sábados de 16:30 a 18:00 en Canal 9 e nel programa 70-20-Hoy" con Chiche Gelblung y los deminigos de 16:00 a 18:00 hs en El Run-Run del Espectáculo" por Crónica TV con 5. Piaggilo y Lio Pecoraro;

Clarin
Clasificados DE LA PALABRA.

# Legales

R75 CONVOCATORIAS, PAGOS DE DIVIDENDOS, AVISOS AL COMERCIO.

CONVOCATORIAS

ASOCIACIÓN Civil 1De lunio Espeniaria (LIII 30-69006467-7 convoca a una assimblea general extraordinaria el 29 de septembre de 2024 a las 09 ha primera convoca-recordinaria el 29 de septembre de 2024 a las 09 ha primera convoca-recordinaria el 29 de septembre de 2024 a las 09 ha primera convoca-recordinaria el 29 de septembre de 2024 a las 09 ha primera convoca-recordinaria Magaldi Nº 3512, Williams Morris, partido de Hundingsam, Picila, Ba, As, para tratar el de 2 asociados para que juntamente con el Presidente y Secretario firmem el acta de assimblea, 2) informem el acta de assimblea, 2) informem y aprobar las tratalivas llevalmar las de las del complantes de la complante de la com

ser tratada en la misma.

DAIN RESQUECES S.A.

CUIT 30-7113/13/20-0. Se convoca a los señores accionistas a la Asambias General Ordinaria y Externel de la companio del companio de la companio de la companio del la companio del la companio del la companio de la companio del partirimo del companio del la companio del partirimo del companio del la companio del partirimo del la companio del l

to de capital con reforma de estatuto, todos ellos aprobados por maporis absoluta, sin ejercer el derecho de suscepción profeserte del
cho de suscepción profeserte del
cho de suscepción profeserte del
control del sumento de capital; 39 Registración y emisión de
contra del aumento de capital; 39 Registración y emisión de
control de capital con Reforma de Estatuto respetto en
cuanto intermedio del 2 de mayo de
cuanto cuanto del profesor
con del control de de concuanto del control del concuanto del concuanto del control del concuanto del concuanto del control del concuanto del conc

EMPRESA LINEA DOSCIENTOS DIE-CISEIS S.A. de TRANSPORTES Por 5 (cinco) días Se comoca a los Sres. accionistas de la Empresa Unica Doscientos Dieciseis S.A. de Trans-portes a la Asamblea General Ord-nara, a realizarse en su sede so-cial, 25 de mayo 754, Morón, pro-

convocatomas 75 ormic.

vincia de 8s.As., para el día 20 de se setiembre de 2024 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas, para segunda convocatoria y a las 11 horas, para segunda convocatoria y a las 11 horas, para segunda convocatoria de 2 (dos) accionistas para firmar lo GRDEN DEL DIA: 1.0-seguinación de 2 (dos) accionistas para firmar acidión prescripta por el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19550 y sus modificatorias, correspondiente al Ejercitorio y Consejo de Vigilancia en Carlo de la Carlo de la Carlo de la Carlo de la Carlo de los anticipos de Honorarios percibados por lo Directorio en ejecticio de lo dispuesto por el Artículo 261 de la del 19550. S.-beterimacolón de la girantía de los Sies. Director y tesorror del Directorio 7.-Elección miembros restantes del Directorio 7.-Sección do 10 de 10 d

R76 DIDICIALES

EL Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Fe-



R76 EDICTOS JUDICIALES

Volkswagen anuncia el Acto de Adjudicación Nº 562 de sus planes de Autoahorro, el día 11 de septiembre de 2024 en VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO – Av. De las Industrias 3101, portería 4 - General Pacheco - Provincia de Buenos Aires.

Dia 11 de septiembre de 2024 en Volkswagen S.A. de Ahorro 09:00 h - Sorteo de todos los grupos.

Dia 12 de septiembre de 2024 en www.autoahorro.com.ar:

12:00 h - Información de Ganadores por sorteo y licitación de todos los grupos.



Presenciá el Acto de Adjudicación via streaming escaneando el código QR o ingresando en nuestro canal de YouTube AutoahorroVW Oficial.

#### ESTIMADO CUENTE:

Si tenés dudas sobre la autenticidad del contacto recibido para el pago de cuotas u otros concepto tu plan o para percibir el reintegro de haberes netos, por favor comunicate con Atención al Cliente

serviciosalclienteautoahorrograus. Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 h







ISDIN: LÍNEA ACNIBEN

Isdin lanza Acniben Exfoliante

Suave y Acniben Night Concentra-

te. Acniben está indicada para la piel grasa con tendencia acneica.

Sobre todo para pieles teen, donde estas imperfecciones además de

normales son también naturales.

Con esta línea se tratan los granos

en la adolescencia y ayuda a com-batir la grasa y sus consecuencias.

Avon v Natura buscan estudiantes

universitarios para su Programa de

Pasantías 2024. Apuntan a personas

que quieran empezar o continuar

su formación profesional, aprove-chando la flexibilidad y las prácti-

cas que ofrecen ambas compañías.

Una puerta de entrada para cerca de

30 talentos ofreciendo un recorri-

do que estimule su potencial.

#### JOHN FOOS

La marca argentina de zapatillas urbanas sigue ampliando su catálogo de calzado con las últimas ten-dencias. Ahora John Foos agrandó la categoría Street con los modelos 196 Game Chess, 196 Game Plus y 198 Decker, en los que sobresale su nueva suela. Modelos diseñados para aquellos que desean arriesgar-se y expresar su estilo propio.

#### **BANCO GALICIA**

Galicia lanzó una innovadora funcionalidad que transforma la experiencia de compra de sus clientes Cuando lo requiera, los clientes Galicia podrán validar compras a través de la App. De esta manera, ya no es necesario que el comercio o el mismo cliente se comuniquen telefónicamente a la tarjeta para autorizar la operación

#### VACALIN, EN PALERMO

Vacalin, marca de dulce de leche y productos lácteos de Argentina, abrió una nueva sucursal en Dorre-go 1989, Palermo. La sucursal número 39 de Vacalin cuenta con un diseño minimalista y cálido, y ofrece un amplio catálogo de produc-tos de alta calidad y sabor: dulce de leche, quesos, leches, cremas, manteca, suero de queso y helados en todas sus versiones.

#### LEVITÉ POMELO ROSADO

La marca de aguas saborizadas Lavité introduce a su familia una nueva y refrescante opción para los amantes de las bebidas con sabor. Bajo la campaña "Mandemos Fruta" promete conquistar los paladares de los argentinos y enriquecer experiencias con su nuevo sabor Pomelo Rosado. Se suma a sus ya conocidas opciones: Pomelo, Manzana, Naranja y Pera. s

### **PUMAYPLEASURES**

Puma v Pleasures retoman su asociación creativa con un 2º lanzamiento en 2024. Los motivos racing y punk convergen en prendas de corte v confección, camisetas gráficas, accesorios, dos atrevidas ver-siones de la zapatilla Puma Spirex y una nueva zapatilla TS-01. De anteriores colaboraciones, las zapatillas Suede XL y Velophasis.

#### SHERWIN-WILLIAMS

La revolución de los esmaltes llega de la mano de Sherwin-Williams. Con los esmaltes al agua, ya no hay que identificar el pintar un espa cio con olores penetrantes y duraderos. El mayor impacto puede notarse en la ausencia de fuertes olores propios de las pinturas de base solvente. Desde Sherwin-Williams recomiendan el uso de Kem Agua.

#### BAGLEY: GALLES COFLER

Con 160 años de expertise, Bagley lanza su nueva línea de galletitas bajo la marca Cofler. Son 9 productos y gran variedad de formatos: galletas rellenas, obleas y galletas ba-ñadas, en los sabores Bon o Bon, choco creamy y chocolate. Fabricados en las plantas de Salto y Villa Mercedes, se suman a las Cofler Chips producidas en Córdoba.

#### PREMIO L'ORÉAL-UNESCO

L'Oréal Groupe y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) llevaron a cabo una nueva convocatoria en Argentina del Premio Nacional L'Oréal-Unesco "Por las Mujeres en la Ciencia" para distinguir la excelencia científica y estimular la participación de las mujeres en el ám-

#### CACHAMAI FRUTTY

Más de 25 mil personas visitaron el stand de Cachamai en la Exposición Rural de Palermo y degusta-ron Frutty sabor durazno, el nuevo producto de la compañía. El snack 100% saludable sabor durazno, sin colorantes ni azúcares agre gados, completa la gama Frutty de sabores manzana roja, manzana verde y mix de sabores.

#### SUBASTAS NARVAEZBID

Narvaezbid, la plataforma lider en subastas online en Argentina, el 5 de septiembre subastará vehículos de flota, incluyendo Mercedes Benz, Renault y Volkswagen. Una oportunidad única para particulares y empresas que buscan adqui-rir vehículos en excelentes condiciones y a precios muy competitivos. www.narvaezbid.com.ar.

#### CERVEZA CORONA

En el cierre de la temporada en la Patagonia, Corona presentó Natural Ice Bar. Un espacio 100% natu-ral hecho de hielo donde invitó a despedir el invierno con la mejor música, la naturaleza y el deporte en el Cerro Chapelco. Durante to-do el invierno, Corona se hizo presente en los principales centros de esquí, como Catedral y Chapelco.

#### ARCOS DORADOS

las variadas acciones que se realizaron, se donaron libros infantiles viuguetes para chicos de Barrio 31. personas del barrio.

DE LA PALABRA.

#### **AVON Y NATURA**

Arcos Dorados Argentina donó más de 7 mil juguetes y 2 mil libros a comedores, hogares y ONG en el marco del Día del Niño. Dentro de donde McDonald's tiene un local que les da trabajo a muchas de las

**EL VALOR** 

## BAFWEEK

Hasta el 6 de septiembre se desa-rrolla Buenos Aires Fashion Week, donde diseñadores consagrados, nuevos talentos y las marcas más reconocidas del país presentan las colecciones de Primavera - Verano 2025. La campaña de esta edición tiene una reminiscencia al vínculo entre el diseño, la arquitectura y los lugares más icónicos de Buenos Aires (www.bafweek.com.ar)

#### **LUIGI BOSCA**

La bodega Luigi Bosca presenta Apuntes Grenache 2023, una nueva variedad que se suma a la colección Apuntes. Un vino que fusiona elegancia y versatilidad, con un marcado perfil gastronómico, pensado para aquellos consumidores con ganas de explorar nuevos sabores. De origen español, la Grenache es la décima variedad con más hectáreas plantadas en todo el mundo

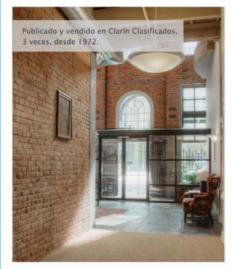

## Clarin Clasificados

#### PERSONAL: MI WIFI

Los clientes de Personal Fibra pueden, a través del nuevo servicio Mi WiFi, personalizar la red de Internet de su hogar de manera simple desde su celular en la app Mi Personal Flow. Entre otras funcionalidades: cambiar nombre de usuario y contraseña; unificar redes WiFi; crear v configurar perfiles; visualizar los dispositivos conectados.

#### DERMAGLÓS SOLAR

Dermaglós Solar (Laboratorios Andrómaco) acompañó nuevamente a la media maratón de la Ciudad de Buenos Aires 2024, remarcando la importancia del uso del protector solar los 365 días del año. En una carpa para resguardarse del sol, ofreció dispensers de protector so-lar, descuentos, un photo opportunity interactivo y disruptivo

#### CANCAT: NOBA CLEAN

CanCat, la empresa dedicada a mejorar la convivencia entre los animales de compañía y sus dueños lanza en Argentina Noba Clean. De sarrolladas con bentonita 100% na tural, se trata de unas piedras ultra aglomerantes diseñadas no solo para brindar eficiencia y economía, sino también para cuidar el bienes tar de los gatos y sus familias.

#### MASTELLONE HNOS.

La nueva bebida láctea Protein Chocolate Intenso está pensada para quienes realizan deporte y actividad fisica, y buscan un producto que les brinde los nutrientes necesarios para un crecimiento y una repara-ción muscular óptima. Las leches Protein cuentan con M-Protein concentrado de proteínas lácteas desarrollado por La Serenísima

#### ADIDAS Y ANT EDWARDS

adidas y el atleta Anthony Edwards presentan en Argentina las Anthony Edwards 1, una edición de las zapatillas de basketball que llegaron para marcar una nueva era en el calzado de alto rendimiento. Se destaca la combinación de colores "Ascent" en su versión Mid. Esta edición ofrece una combinación de negros y grises texturizados.

#### COLORSHOP

El departamento jujeño Ledesma formó parte de la 4ª etapa de "Co-lores que Suman", la iniciativa social que desarrolla Colorshop en el marco de su 25° aniversario en Argentina. De la mano del actor y con-ductor Julián Weich se colaboró con el Hospital Dr. Oscar Orias. En la renovación trabajaron más de 50 colaboradores además de vecinos.

#### **BANCO SUPERVIELLE**

En el marco del Día de las Infancias, Supervielle busca destacar la labor de fundaciones aliadas que trabajan en pos de la niñez, para erradicar desigualdades y brechas sociales. La entidad colabora activamen-te con la Fundación Pilares y la Fundación Casa Rafael, apoyando y dando a conocer su valiosa labor en comunidades vulnerables.

#### RAPANUI: FRANUI PINK

Rapanui, empresa chocolatera argentina, lanza Franui Pink, una innovación que promete revolucionar el mercado global de chocola-tes premium. Coincide con su expansión, que incluye una inversión de US\$ 8 millones en una nueva planta de producción en Pilar; y una segunda línea de producción en su planta de Valencia, España.

CLARIN - JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 54 **Pasatiempos** 

Claringrilla № 20.210 En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Alexander Pope.

| 1  |  |  |     |     |   |
|----|--|--|-----|-----|---|
| 2  |  |  |     |     |   |
| 3  |  |  |     |     |   |
| 4  |  |  |     |     |   |
| 5  |  |  |     |     |   |
| 6  |  |  |     |     |   |
| 7  |  |  |     |     |   |
| 8  |  |  |     |     |   |
| 9  |  |  |     |     |   |
| 10 |  |  | tla | rin | Ħ |
| 11 |  |  |     |     |   |
| 12 |  |  |     |     |   |
| 13 |  |  |     |     |   |
| 14 |  |  |     |     |   |
| 15 |  |  |     |     |   |
| 16 |  |  |     |     |   |
| 17 |  |  |     |     |   |
| 18 |  |  |     |     |   |
| 19 |  |  |     |     |   |

#### Definiciones

1 ► Conjunto de hazañas o hechos memorables de un hombre o de un pueblo; 2 > Arg., Bol. Altiplanicie, meseta de mucha extensión y a gran altitud; 3 » Consentir, permitir, autorizar; 4 » En los aparatos telefónicos, dispositivo que se aplica al oído; **5**» Leer un escrito cifrado o llegar a leer lo escrito en caracteres o lengua desconocidos; 6 ⊳ Parte del brazo desde el codo hasta la muñeca: 7 » Fig. Aptitud intelectual, inteligencia, talento; 8 → Aconsejan, avisan, previenen; 9 → Propio de la harina o parecido a ella; 10 ⊳ Delicadeza afectada y excesiva en palabras, acciones y ademanes: 11 > Admirable, asombroso, magnifico; 12 > Apiñar, amontonar; 13 ► Que demuele o puede demoler; 14 ► Lit. Allegado, cercano, próximo; 15 > Ciudad del norte de Co-lombia, capital del departamento de Bolívar y puerto en el mar Caribe; 16 » Fig. Inaceptable, insoportable, de mala calidad, sin aprovechamiento posible; 17 ⊳ Segaba, cortaba la hierba con la guadaña; 18 ► (Sb) Metal de color blanco azulado, brillante y quebradizo, que aleado con plomo y estaño sirve para fabricar los caracteres de imprenta; **19** ► Ojos simples de los artrópodos, que sólo permiten percibir intensidades de luz.

Las palabras se forman con las siguientes silabas a - a - ad - al - an - an - au - ba - ble - bra - ca - car -car - ce - ce - ce - ci - ci - cu - cuo - da - dad - de des - do - dor - dres - es - fa - frar - fu - ge - ges - gua - in - lar - le - lin - los - ma - me - mo - mo - na - ná nio - ña - ñus - o - o - pa - pa - pam - pe - pen - pin pro - quies - ri - ri - ta - ta - te - ten - ti - ti - tu - vier -

Sudoku
Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacios con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| 224 |   | 200 |   |   | Tours. |   |   | -22 |
|-----|---|-----|---|---|--------|---|---|-----|
| 4   |   | 1   |   |   | 8      |   |   | 5   |
|     | 3 | 9   |   |   |        |   |   |     |
| 8   |   |     |   |   | 7      |   | 3 |     |
|     |   |     |   |   | 3      |   | 7 |     |
|     |   |     |   | 9 |        |   |   | 4   |
| 7   |   |     | 5 |   |        |   |   |     |
|     |   |     |   |   |        | 3 |   |     |
|     | 5 |     |   | 6 |        | 8 | 2 |     |
|     |   |     |   | 3 | 9      |   | 6 |     |

|   | 9 |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 6 | 4 |   | 5 | 2 |   |
|   |   |   |   |   | 2 | 4 | 7 |   |
| 8 |   |   |   |   |   |   |   | 4 |
|   | 6 |   |   |   | 5 |   |   | 8 |
| 2 |   | 5 |   | 1 |   |   |   |   |
| 9 |   | 6 | 2 |   |   | 3 |   |   |
|   |   |   |   |   | 8 |   |   |   |
|   | 4 | 3 |   |   |   |   |   |   |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| SEGUITO<br>PREF.:<br>LUZ                      | 7                                      | SESENTA<br>MINUTOS<br>POSEER                   | <b></b>                        |                                           |                                  | Ŧ                                      | REMEMORAR<br>REALIZARE                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| L.                                            |                                        | +                                              |                                | PRUTO DE<br>LA VID<br>CÓLERA              | *                                |                                        |                                       |
| MERECI-<br>MIENTO<br>PINEDA                   | *                                      |                                                |                                | +                                         |                                  |                                        | PREF:<br>COLA-<br>BORACIÓN            |
| 4                                             |                                        |                                                |                                |                                           | ESPOSA<br>DE BOOZ<br>DUE<br>PEGA |                                        | £                                     |
| PLANTA<br>TEACEA<br>HOGUERA                   | *                                      |                                                | RÍO DE<br>PARAGUAY<br>DESAGUAN | *                                         | +                                |                                        | DEMILLA<br>DE LAS<br>GRAMINEAD        |
| L <sub>p</sub>                                |                                        |                                                | +                              | ERGIO<br>OUF DE<br>DIMINUT<br>(FEM.)      | *                                |                                        | *                                     |
| 1                                             | <b>→</b>                               | ELECTRON-<br>VOLTIO<br>CUERPO DE<br>AGGA DULCE |                                | +                                         | ->                               | DIUDAD DE<br>ESPAÑA<br>RATÁN<br>PLANTA |                                       |
| CONSO-<br>NANTE<br>PONDRÁ<br>LEJOS            |                                        | +                                              |                                |                                           |                                  | +                                      |                                       |
|                                               | POLLO DEL<br>ÁNADE<br>EXA-<br>CULOMBIO | *                                              |                                |                                           |                                  |                                        |                                       |
| <b>.</b>                                      | +                                      |                                                | ->                             | DEJA UN<br>LEGADO<br>AUTILLO<br>AVE HAPAZ |                                  |                                        |                                       |
| (- CAPONE)<br>GANGSTER<br>ESTADOU-<br>NIDENSE |                                        |                                                |                                |                                           |                                  | <b>→</b>                               | (- RELOJ)<br>CON<br>MUCHA<br>URGENCIA |

#### **Soluciones**

| - | - |   | , | _ |   | _ | _ |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 |
| 4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 8 | 7 |
| 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 9 |
| 8 | 9 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 1 | 8 | 7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 1 |
| 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 |

| 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 9 | 8 | 6 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 |
| 9 | 2 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 |
| 7 | 4 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 9 | 8 |
| 1 | 8 | 5 | 9 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 |
| 6 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 8 | 1 |
| 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 |
| В | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 |

#### Claringrilla Nº 20.209

Se vive con la esperanza de flegar a ser un recuerdo. **Antonio Porchia.** Escritor

| er go | enti | **** |   |   |   |    |   |   |
|-------|------|------|---|---|---|----|---|---|
| 1     | 5    | A    | В | L | E | 18 |   |   |
| 2     | E    | 5    | C | A | L | A  |   |   |
| 3     | ٧    | A    | 1 | 1 | L | L  | A |   |
| 4     | 1    | N    | G | R | E | 5  | A | - |
| 5     | ٧    | 0    | R | Á | G | 1  | N | ŧ |
| 6     | E    | N    | T | R | Α | N  | T | 1 |
| 7     | C    | 0    | N | T | R | 1  | Т | ( |
| 8     | 0    | P    | Ε | R | Α | R  | 1 | ( |
| 9     | N    | 0    | ٧ | E | 5 | A  | N | ( |
| 10    | L    | 0    | N | G | Ε | ٧  | 0 | 1 |
| 11    | Α    | L    | M | 0 | R | Z  | A | 1 |
| 12    | E    | X    | C | L | U | E  | D | ( |
| 13    | 5    | A    | B | 0 | N | E  | T | 1 |
| 14    | P    | A    | 1 | A | R | E  | R | 9 |
| 15    | E    | N    | A | 1 | Ε | N  | A | 1 |
| 16    | R    | E    | D | U | C | 1  | D | ( |
| 17    | Α    | C    | 1 | C | U | L  | A | 1 |
| 18    | N    | 0    | R | D | E | 5  | T | I |
| 19    | Z    | A    | Н | E | R | 1  | R | Ī |
| 20    | A    | C    | 0 | R | D | E  |   |   |
| 21    | D    | 1    | S | C | 0 | 0  |   |   |

Horizontales. Haré, foto-, uva, mérito, pinar, co-, té, Apa, pira, erg, eV, Vic, alejará, anadón, lega, oto, contra. Verticales. Pe, Al, comitiva, EC, tener, lago, hora, avenan, ira, -ija, Rut, pecador, evocar, rota, grano.



#### Precio de los opcionales Cocina en casa \$9,999,90 - Mag

Cuchina en casa \$ 999909. Magnetek La Cuidat \$ 1999,90 - Genios \$ 12,000.0 - Revista \$ 6 \$ 22,000.0 - Angulhertura \$ 2,000.00 - ELLE \$ 5,000.00 - Prescolate Genius \$ 3,000.00 - Relutation of Collection \$ 9,999,90 - Relutation for Collection of Collection \$ 9,999,90 - Relutation for Collection of Collection \$ 9,999,90 - Angulated and Collection of Col etix La Ciudad \$9.999,90 - Geniou \$ 2.300,00 - Ravista Ñ \$ 2.500,00 - Arquiterctura \$ 2.300,00 - ELLE

#### Edición del día

Edición de 72 páginas para Capitali Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señoc, Empaime Lobos, La Patat, Lobos, Lujány 2 Zirata. Edición de 64 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapas es sin encargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Pitat. Para el resto del país el precio de tapa se con recargo. DIESCOCIVES Exte disafíco Editorial Argentino S. A Registro de la propiedad intelectual nº 4298905. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras TA3 (1140), Capital, Fax. 4309-7200, Impresión y Circulacióre Zepita 320 (1286), Capital Tel: 4309-7900, Fax. 4309-7810, Publicidad: Tacuard 1846 (1393), Capital, Tel: 4348-777, Fax Publicidad: 4348-7704/7730, Fax Clasificados: 4348-7704.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

## clasificados.clarin.com

CARTAS AL PAÍS

### "Chico Novarro, y una anécdota que lo lanzó a la fama"

La reunión, de carácter íntimo, celebrada hace 50 años, se había prolongado hasta la madrugada. Los participantes, en su mayoría músicos y poetas, departían animadamente. Salvo uno (Vinicius de Moraes) que, luego de tantas anécdotas, risas y canciones, se llamó a silencio y comenzó a dormitar. En pleno trance oyó la voz de uno de los

asistentes: Chico Novarro. Sin poder disimular su sorpresa, le preguntó a Bernardo Mitnik (su nombre real) quién los había escrito. "Me pertenecen", dijo y Vinicius, ya despejado, volvió a inquirir: "¿Pero usted no es el crea-dor de 'El orangután' y 'El camaleón', temas pasatistas?",-"Sí, pero también incursiono en el género romántico", respondió. El diálogo fue in crescendo hasta que el otro poeta y diplomático brasileño lo instó a adentrarse, sin demoras, en esa atrayente línea. "Ud. tiene que grabar ya", enfatizó. Un productor discográfico, testigo del diálogo, adhirió a

la propuesta y se ofreció a editar tan significativa e incipiente obra. Este episodio, relacionado con el cantautor santafesino, que el 4 de septiembre próximo cumpliría 90 años, marcó un antes y un después en su fecunda trayectoria. Influyó para que se diversificara, tango incluido. Chico Novarro, que nos dejó hace un año, permanece vigente en la memoria de quienes somos fieles admirado-



res de sus poemas y melodías. A través de canciones de apenas tres o cuatro minutos, logró reflejar -como pocos-desamores, idilios e historias mundanas en general. "Carta de un león a otro", es un claro y conmovedor exponente de estas últimas

#### Alejandro De Muro

oalejandro4@gmail.c

#### El Gobierno, y una encuesta sobre el termómetro popular

Sobre el nivel de tolerancia al Gobierno, medido por encuestas que nunca superan algunos miles de personas, si bien la mayoría no padece de un único problema económico, hay un substancial porcen-taje que atesoró reservas por dólar ahorro, etc., y hoy sirven para aguantar al me-nos por un año. Sin embargo, estimo que son la sostenida baja de inflación -aún elevada- y el repudio a los inefables K, lo que juega a favor de una paciencia que sólo podría expresarse republicanamente en las próximas elecciones.

Lamentablemente, el mito de "Argentina potencia" o "Dios es argentino", ofician en contra de la paciencia imprescindible para reconvertir nuestro país grande y empobrecido en el gran país que podría ser si parte del pueblo dejara de oír los falaces "cantos de sirena" que, demagógicamente nos han depositado a las puertas del infierno.

Peo claro... el metabolismo humano insta a alimentarse a cada rato. Y eso, cuando insatisfecho, se usa para fines políticos que, además, se montan en cotidianas expresiones inapropiadas y/o desagradables del gobernante. O sea: un riesgo de forma y

Adrián A. Klas

## Libarona y sus polémicos dichos sobre la diversidad

El ministro de Justicia Mariano Cúneo Liba rona, provocó un intenso debate en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cáma-ra de Diputados con sus declaraciones sobre políticas de género. Libarona defendió los "valores tradicionales familiares", des tacando el amor, la unión, el trabajo, el es tudio, la solidaridad y la igualdad ante la ley

Las políticas públicas deben ser inclusivas, reconociendo las diferentes experien cias y desafíos que enfrentan diversos grupos. La tolerancia no implica renunciar a principios sólidos, sino equilibrar la acepta ción de diferencias con la preservación de valores que sostienen la cohesión social.

Facundo Ozan Carranza

#### '¿Es EE.UU. o la UE el experimento fallido?"

El domingo último John Carlin nos dijo que EE.UU. es un "Experimento Fallido" (¿?). Creo que no, es la máxima potencia y la cul-tura más influyente del planeta. Dice Carlin que allí no hay amistades sino sólo intere-ses. Pero nos cuenta que los amigos se ayudan a pagar la boda cuando se casan. ¿Hay o no amistad entonces? ¿En qué quedamos

La Unión Europea sí que es un "experi-mento" y "fallido". Es el continente que menos crece. La renta media per cápita es muy inferior a la de EE.UU. El FMI le exige ajustar el gasto fiscal que traba la inversión en investigación y desarrollo, por lo que la competitividad de su economía no crece.

En la última revolución tecnológica no figuró, ni figura en la actual. Siempre en guerra, la Defensa de Europa dependió y depende siempre de EE.UU. Como resulta do de todos estos "fallidos" crecen los partidos neonazis en las elecciones. Señor Carlin: ¿es EE.UU. o Europa el "expe

#### rimento fallido"? **Gustavo Bercoff**

gustavobercoff@hotmail.com

LIBROS RECOMENDADOS

## Antología de poesía iaponesa antigua

TITULO: Luna en la hierha COMPILACIÓN TRADUCCIÓN: Aurelio Asiain EDITORIAL -Interzona COSTO:

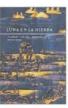

La riqueza literaria y milenaria del Oriente se percibe, desde Occidente y sobre todo en esta parte de la historia, como infinita. Por eso mismo se intuye inabarcable y hermética. Sin embargo, cada vez más aparecen en las librerías obras que nos acercan destellos encantadores de esa belleza tan lejana que no deja de dar sus frutos en nuestros tiempos. En ese sentido, Luna en la hierba (Interzona), compilado y traducido por el erudito Aurelio Asiain (México, 1960), es una antología excelente de poesía japonesa antigua. Estos poemas pertenecen al género poético llamado tanka y son del período He lan (794-1185). ¿Por qué es tan atractivo y seductor este libro? Porque tie ne los textos en su idioma original, luego una traslación fonética, una traducción al castellano y además comentarios de Asiain para comprender más el contexto. Es un abordaje estético, enciclopédico y lingüístico que permite adentrarnos, aunque sea un poco, en la frondosa literatura japonesa.

Walter Lezcano Especial para Clarin

Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN
Email: cartasalpais@clarin.com
Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1,000 caracteres en Word con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarin se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



## AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA



















мін 11°

Correo Argenti Franqui a pagar







#### **Pasiones Argentinas**

# Emigrados: la distancia que más duele

Horacio Convertini hconvertini@clarin.com

e, incluso, interesantes, parecen glorificar la emigración: en el exterior (generalmente en Europa, Australia o Estados Unidos) podemos cumplir los sueños que aqui, en la Argentina, se nos niegan. Escasean testimonios de los que afuera galguean por monedas, de los que fracasan, de los que sienten el racismo en la cara, como cuenta la mexicana Brenda Navarro en su notable novela "Ceniza en la boca" ("Los españoles te ofrecen su casa, pero nunca te dan la dirección").

El costo emocional suele pasarse por alto o, cuanto mucho, se lo inscribe casi como una nota al pie, como si fuera un impuesto que se amortiza fácilmente. Es lógico: la conexión constante y automática vía Internet reduce la nostalgia. Una simple videollamada y ya tenés a tus seres queridos en la pantalla del celular. Pero ojo: sólo en la pantalla.

La emigración contempla una distancia que no sólo es la que existe entre el punto geográfico donde nacimos y el punto geográfico al que nos hemos ido a vivir. La distancia que no se cuenta y que pesa enormemente, aunque hayamos ido a países donde no te arrebatan el celular por la calle y los precios de las cosas casi ni se mueven, es aquella que no se puede acortar con la tecnología del siglo XXI, la que sólo desaparece con el abrazo, con el beso, con la caricia. Su unidad de medida no tiene un metro patrón porque depende del lábil lenguaje de los cuerpos, del calor de los sentimientos, del hueco immaterial de la ausencia.

Bartolomeo, el anciano de Cisternino, era pequeño pero fuerte. Vestía un traje oscuro (supongo que sus mejores galas) y tenía el aspecto recio de los hombres que han sobrevivido a varios cataclismos sociales. Cuando me vio llegar, el gesto severo se le deshizo al instante. Las lágrimas ablandaron su mirada y me dio un cálido y emocionado apretón de manos. A sus ojos, no era solo yo el que acaba de llegar a ese pueblito de la Puglia sino también el recuerdo de mi abuela Antonia, de mi abuelo Rafael y de los niños a los que nunca vio crecer.

CRIST

Día Nacional del Árbol

YO, MATÍAS Por Sendra



n 1990 visité el pueblo del Sur de

Italia donde nacieron mis abue

los y mi padre, Cisternino. Fue una experiencia movilizante en

muchos sentidos. Todavía seguía

en pie el trullo (pequeña construcción rural

de piedra rústica y techo cónico) en el que habían vivido, un recordatorio de quiénes

habían sido antes de llegar a Buenos Aires:

campesinos iletrados de una tierra yerma que, tras sobrevivir a una guerra mundial, prefirieron cruzar un océano interminable antes que soportar otra. Entre los parientes

que me recibieron estaba un anciano, Bartolomeo, que se largó a llorar como un chi-

co. Era el único que había visto partir a mi

familia rumbo a América en 1925. Era el úni-

co testigo de un desgarramiento. En los últimos tiempos se ha puesto de

moda un subgénero periodístico que bási-

camente responde a esta fórmula: "El argen-

tino que dejó todo para irse a X (un país desarrollado) y logró cumplir su sueño". Son his-

torias de vida que, más allá de ser auténticas









TIRAY AFLOJA Por Erlich

